#### deportes

Los Juegos de París, bajo un estricto control de seguridad

La cuenta regresiva para el torneo olímpico está marcada por un fuerte operativo antiterrorista.

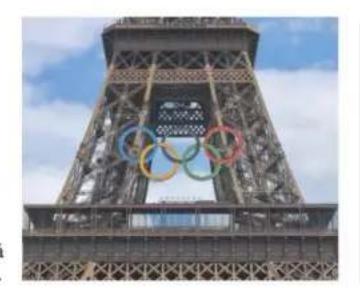

#### espectáculos

Deadpool y Wolverine, dos actores que llevaron su amistad al cine

La película con Hugh Jackman y Ryan Reynolds como los superhéroes se estrena este jueves.



# LA NACION

MARTES 23 DE JULIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

## Tras la extorsión sindical, la Ciudad no cederá el servicio de grúas a firmas privadas

conflicto. Camioneros había limitado la recolección de basura; Macri apuntó a Larreta

Contenedores colapsados. Bolsas de residuos sobre las veredas y las calles. Así amanecieron ayer algunos barrios porteños como consecuencia de una medida de fuerza del gremio de Camioneros para protestar contra la decisión de la Ciudad de suspender la preadjudicación del sistema de grúas de

Pablo Moyano, justificó la medida

por el supuesto intento de "querer estatizar los 300 choferes de grúas". Horas después de la protesta, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, calificó la medida como "un apriete", confirmó que se suspendía el proceso licitatorio y anunció que no cedería el sistema a firmas privadas. Desde la Ciudad apuntaron a dos empresas de aca-El sindicato, que lideran Hugo y rreo vinculadas con la recolección que tienen lazos con Camioneros.

"No tenemos problemas con el gremio de recolección - señaló Macri-. Sí hay un tema con la licitación de grúas. Camioneros aprieta donde cree que duele".

Por la tarde, Macri afirmó que la preadjudicación fue realizada de modo al menos irregular durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. "Alguien hizo algo impropio", dijo, y anunció que abrirá una investigación. Página 22

EL ESCENARIO

El trasfondo de un contrato que tensó la relación

Diego Cabot

LA NACION-Página 23



Ya en campaña, y acompañada por su marido, Harris atacó anoche en duros términos a Donald Trump

ERIN SCHAFF/THE NEW YORK TIMES

## Kamala Harris recibe una ola de apoyos y un récord de donaciones

EE.UU. La vicepresidenta obtuvo el respaldo de figuras, dirigentes y bases demócratas; en apenas 24 horas acumuló 81 millones de dólares

WASHINGTON (AP).-Lapoderosa En apenas 24 horas, su campaña maquinaria del Partido Demócrata comenzó a despertarse ayer, tras el shock que provocó la salida de Joe Biden de la carrera presidencial. La vicepresidenta Kamala Harris recibió una masiva ola de apoyos de bases y dirigentes, además de una lluvia de dólares que oxigenó la campaña demócrata y alimentó las esperanzas del partido de retener en noviembre la Casa Blanca.

acumuló un récord de 81 millones de dólares.

Los demócratas enfrentan ahora la organización de la convención en Chicago, de donde emergerá la bendición de la fórmula que encabezaría Harris. Página 2

Los demócratas y el país ingresanen un camino incierto Dan Balz, The Washington Post. Página 3

### Ganancias: rigen los cambios, pero faltan definiciones

**DUDAS**. Se reglamentó la ley; esperan que la AFIP aclare normas operativas

Con el decreto 652 publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó el capítulo de la ley fiscal referido al impuesto a las ganancias que grava los ingresos de ungrupo de asalariados, jubilados y autónomos. Los cambios rigen desde los ingresos de julio, pero aún falta una reglamentación de la AFIP y que habilite el formulario para cargar los datos de familiares a cargo y de los gastos deducibles. Las empresas dudan sobre si podrán liquidar los sueldos de este mes con los cambios. Página 18

### Traslada el Papa la sede primada de la Argentina

HISTÓRICO. En una "reparación histórica" yen sintonía con la prédica en favor de priorizar las periferias, el papa Francisco resolvió que la arquidiócesis de Buenos Aires deje de ser la "sede primada" de la Argentina y le concedió ese título honorífico a la diócesis de Santiago del Estero. En ese territorio, la Iglesia implantó en 1570 la primera diócesis en suelo argentino. El anuncio fue realizado en forma conjunta por los titulares de ambas diócesis. Página 14

#### Kicillof lanza beneficios para empresas, pero no firma el RIGI

**NEGOCIOS**. El gobernador presenta un régimen propio, en un intento por tener la planta de gas en Bahía Blanca

Página 10

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

#### La carrera hacia la Casa Blanca | ALINEAMIENTOS Y RESPALDOS



Kamala Harris, anoche, en Wilmington, luego de reunirse con su equipo de campaña heredado de Joe Biden

## Harris toma el control de la campaña: recibe apoyos masivos y aportes millonarios

Varios miembros del partido respaldaron rápidamente a la vicepresidenta, que atacó a Trump y lo acusó de abusador y estafador; en apenas 24 horas, recaudó 81 millones de dólares en donaciones

WASHINGTON.- Después del temblor político causado por la renuncia de Joe Biden a su candidatura, el Partido Demócrata seguía sumido en la incertidumbreyen los esfuerzos por reorganizarse rápidamente. La vicepresidenta Kamala Harris recibió un masivo apoyo de dirigentes para que se presente como candidata presidencial del partido contra Donald Trump, incluso algunos de los que sonaban para competir con ella en la convención de agosto, un impulso crucial, con poco más de 100 días antes de las elecciones de noviembre.

Almismotiempoyyaencampaña, Harris dijo a su equipo en Delaware que como fiscal de California afrontó en el pasado a individuos de todo tipo: "Depredadores que abusaron demujeres, estafadores que timaron a los consumidores, tramposos que

rompieron las reglas en beneficio propio". "Háganmecaso cuando digo que conozco el tipo de persona que es Donald Trump", añadió.

La vicepresidencta, además, puso el aborto como prioridad de suplataforma durante un acto en Wilmington, Delaware, sede de la que era la campaña de Biden, ahora suya, y anunció que la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, actuará como copresidenta de su campaña.

"Lucharemos por la libertad reproductiva, sabiendo que, si Trump tiene la ocasión, firmará una prohibición del aborto para todos los estados. No vamos a volver atrás", dijo.

"Durantelos próximos 106 días, llevaremos nuestro caso ante el pueblo estadounidenseyvamos a ganar", dijo Harris. "Ha sido una montaña rusa ytodos estamos llenos de emociones

encontradas al respecto. Amo a Joe Biden", cerró la vicepresidenta.

Harris estuvo anteanoche más de diez horas en el teléfono en la residencia vicepresidencial, recabando apoyo para su candidatura a la nominación demócrata, según informó una persona familiarizada con su agenda a The New York Times. Llamó a más de 100 líderes del partido, miembros del Congreso, gobernadores y activistas, incluidos jetes sindicales.

Pero hay muchas dudas dentro del Partido Demócrata sobre si Harris puede vencer a Trump. Algunos demócratas han sugerido que el partido debe celebrar unas miniprimariasantes de la convención de agosto, en Chicago.

El propio Biden respaldó a Harris anteayer, en una declaración separa-

da tras publicar su carta de renuncia a la candidatura. Fue seguido rápidamentepor el poderoso Caucus Negro del Congreso, varios donantes claves, varios legisladores y super-PAC, incluidos Priorities USA y Unite the Country.

Además, gobernadores, legisladores, presidentes de partidos estatales, líderes sindicales y delegados entrantes de la Convención sumaron su apoyo.

Hasta anteayer, la lista incluía al gobernador de California, Gavin Newsom; el de Colorado, Jared Polis; el de Carolina del Norte, Roy Cooper; el de Pensilvania, Josh Shapiro; el senador por Arizona, Mark Kelly; la senadora Patty Murray, del estado de Washington; el representante James Clyburn, de Carolina del Sur, y la representante Pramila Jayapal, del estado de Washington.

También se sumaron otras adhesiones que incluyeron a varios de sus posibles rivales para la interna demócrata, entre ellos el gobernador de Maryland, Wes Moore; la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, yelgobernador de Kentucky, Andy Beshear, que ahora suenan como posibles candidatos a la vicepresidencia (ver aparte).

Además, Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y una voz influyente en el Partido Demócrata, respaldó ayer a Harris como candidata. "Mi apoyo entusiasta a Kamala Harris para presidenta es oficial, personal y político", dijo Pelosi en un comunicado. "Kamala Harris (...) es brillantemente astuta, y tengo plena confianza en que nos llevará a la victoria en noviembre".

Aunque es demasiado pronto para saber si Harris conseguirá sin oposi-

ción la nominación de su partido, en cualquier caso tiene que empezar a considerar quién sería su compañero de fórmula en una carrera contra la candidatura republicana, Donald Trumpy J. D. Vance.

Dentro de un mes, los demócratas se reunirán en Chicago para su Convención de nominación (ver aparte) y Harris ya tiene una lista en mente. La lista incluye algunos gobernadores, un senador y un ministro, entre ellos, Josh Shapiro, Gavin Newsom, Mark Kelly, Gretchen Whitmer, Andy Beshear, J. B. Pritzker y Pete Buttigieg, el secretario de Transporte de la gestión de Biden.

#### Recaudación histórica

Por su parte, el Partido Demócrata recaudó más de 81 millones de dólares para la campaña por parte de donantes en apenas 24 horas, convirtiéndolo en el día con mayor número de contribuciones online desde las elecciones de 2020, cuando faltaban horas para el final. Esta es una suma enorme, que superó los casi53 millones que Donald Trump recaudó en las 24 horas posteriores a su condena penal. La recaudación de fondos de Biden había caído en picada este mes ya que los principales donantes dejaron de aportar tras su pobre desempeño en el debate.

Entanto, los 50 presidentes estatales del Partido Demócrata apoyarán a Harris como la nueva candidata presidencial del partido, informó Reuters, citando múltiples fuentes.

El poderoso matrimonio demócrata de Bill y Hillary Clinton también respaldó a Harris en una declaración. Aún así, el expresidente Barack Obama, bajo cuyo mandato Biden se desempeñócomo vicepresidente durante ocho años, agradeció a Biden por su patriotismo, pero aún LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024 EL MUNDO 3

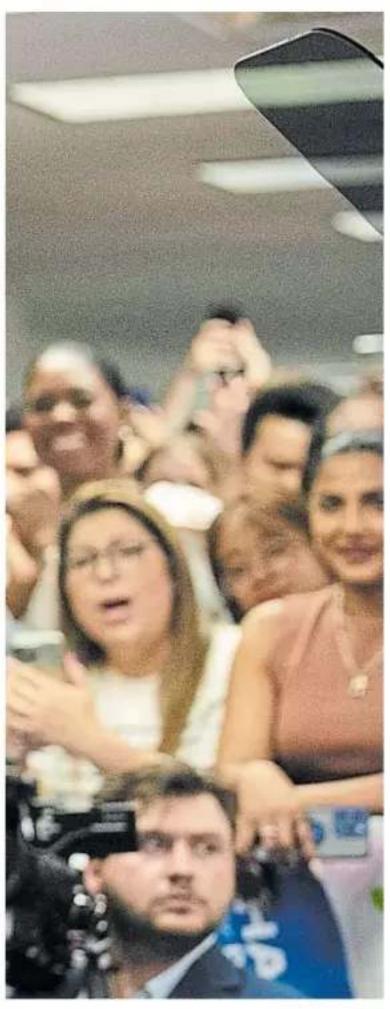

ERIN SCHAFF/NYT

no expresó su apoyo a Harris ni aningún otro candidato (ver aparte).

Tanto Obama como Pelosi sugerían la necesidad de una competencia en la Convención demócrata de agosto. En respuesta Harris buscó desactivar las quejas de una coronación enfatizando en una declaración escrita anteayer que tenía la intención de "ganar y merecer esta nominación".

En tanto, Harris participó en un evento en la Casa Blanca, donde afirmó que el legado de Biden es "inigualable en la historia moderna", en lo que fue su primera declaración desde que el presidente abandonó la carrera por su reelección.

La vicepresidenta presidió una celebración de los equipos de atletismo en el Jardín Sur de la Casa Blanca, mientras el presidente continúa recuperándose de Covid en su casa de vacaciones en Rehoboth Beach, Delaware. "Nuestro presidente Joe Biden quería estar aquí. Se siente mucho mejor y se está recuperando rápidamente. Está deseando volver al ruedo", dijo Harris en su discurso. "El legado de logros de Biden en los últimos tres años es inigualable en la historia moderna. En un solo mandato, ya ha superado el legado de la mayoría de los presidentes que sirvieron dos mandatos en el cargo".

Biden llamó anoche a los demócratas a respaldar la candidatura de Harrisydijo que su decisión de abandonar la carrera por la reelección fue "lo correcto".

"Ella es la mejor", clamó Biden, de 81años, con la vozaún ronca por culpadel Covid-19, durante una llamada en directo justo antes del primer mitin de Harris desde el anuncio.

sidentes más importantes de Esta-

## Tras el renunciamiento, los demócratas y el país ingresan en un camino incierto

**EL ANALISIS** 

Dan Balz THE WASHINGTON POST

WASHINGTON as palabras "histórico" y "sin precedentes" se usaron tanto A para describir el estado de la política norteamericana en los últimos años que se habían convertido en moneda devaluada, hasta anteayer, cuando el presidente Joe Biden lanzó la bomba de que se bajaba de la carrera presidencial.

Su decisión quedará como un hito indeleble en los anales de la política: un presidente en ejercicio que renuncia a su candidatura presionado por otros líderes de su partido. El guión para 2024, un año electoral de idas y vueltas que parecen no tener fin, se va reescribiendo sobre la marcha, a gran velocidad. Y ese vértigo hadejadosacudidoytambaleanteal electorado. Primero Donald Trump se convirtió en el primer expresidente condenado por un delito penal, luego el intento de asesinato en su contra y ahora, apenas ocho días después, la decisión de Biden de retirarse. ¿Qué sigue?

El impactante anuncio de Biden marca el final de una notable historia personal, una carrera de casi 52 años en la política que lo vio ascender desde su elección para el Senado a los 29 años, lo vio atravesar múltiples tragedias familiares, dos campañas fallidas para llegar a la Casa Blanca, mástardela vice presidencia, y finalmente el objetivo que se había fijado cuando era joven, con su victoria de 2020 sobre Trump. Ahora, con un chasquido de dedos, todo se acabó. Se irá cubierto de elogios y agradecimientos de sus compañeros demócratas, los mismos que lo forzaron a esta decisión, pero habiéndose negado a sí mismo la posibilidad de presidir Estados Unidos durante un segundo mandato.

La declaración de Biden, junto con su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris como líder del partido hasta las elecciones de noviembre, deja a los demócratas en un

rumbo incierto, por más que sea el que muchos de ellos prácticamente estaban exigiendo. El partido tiene reglas que lo guiará para convertir a Harris, o quizás a otra persona, en el candidato. Perono hay reglas para que una candidata pase de desempeñar un papel secundario, alentando y defendiendo lealmente a Biden, a convertirse de la noche a la mañana en una lídery poder defender su propia agenda. Este giro de los acontecimientos la pondrá a prueba como nada antes en la vida.

Ninguna persona ni ningún partido está nunca del todo preparado para un momento como éste. Lo que en abstracto podría haber parecido simple y sensato -cambiar a Biden por otro candidato- se convierte ahora en una serie de desafios y problemas concretos, y no solo para Harris, sino para el equipo de campaña de Biden-Harris, para los dirigentes del partido que sigilosa y no tan sigilosamente le pidieron a Biden que abandonara la carrera y, no menos importante, para los demócratas de base, que serán convocados a apoyar a Harris con más fuerza y entusiasmo del que han mostrado por Biden.

Los demócratas empezaron a presionar a Biden para que se baje de la carrera desde su vacilante actuación en el debate del 27 de junio en Atlanta. Temían que no pudiera derrotara Trumpyque su debilitada candidatura hiciera que los republicanos terminaran controlando ambascámaras del Congreso. Después de la convención republicana de la semana pasada, donde un partido rehecho a la imagen de Trump se encolumnó sin chistar detrás de su candidato, esas preocupaciones de los demócratas se profundizaron aún más, así como la presión sobre el actual presidente.

Entonces Biden cedió y tomó la decisión que tantos querían. Ahora las grandes preguntas son si Harris, cuya campaña para la Casa Blanca en 2020 colapsó en Iowa antes de la línea de largada, podrá encolumnar a todos los demócratas detrás de su candidatura y, lo que es más impor-

tante, si demostrará ser una líder más convincente y una candidata más eficaz que Biden para enfrentar a Trump.

De eso no hay garantía alguna, sólo las ansiosas ambiciones de un partido que parece haber logrado lo que quería y ahora deberá aceptar las consecuencias. Las encuestas preliminares sobre Harris vs. Trump sugieren que mide ligeramente mejor que Biden, pero no ha pasado por los rigores de una campaña en la que será la principal protagonista ni por la carrada de críticas que seguramente le tiene preparadas el equipo de campaña de Trump.

A Harris también la esperan otras preguntas. Por razones obvias, todavía no ha podido sugerir ningún desvío de la plataforma propuesta por Biden. En materia de política y de políticas públicas, tuvo que momento. ¿Qué cambiaría con una presidencia de Harris, más allá de que sería la primera mujer elegida presidenta, lo que ya no es poca cosa? ¿Se presentará con una nueva visión, o su tarjeta de presentación será simplemente que es más joven y fuerte que el hombre que la eligió como compañera de fórmula hace cuatro años?

La Convención Nacional Demócrata arranca el 19 de agosto y ese será su momento para definir sus propias posturas. Pero todavía queda mucho por definir antes de que empiecen a llegar los delegados. ¿Tendrá algún rival para la candidatura? Muchos destacados demócratas, incluido el propio Biden, están haciendo todo lo posible para ungirla directamente, pero alcanzan apenas 300 firmas de los casi 3900 delegados para que pueda postularse otro precandidato. Esta semana, en varios estados norteamericanos seguirán las conversaciones para definir si Harris tendrá algún contendiente en la interna.

Ahora, el gran dilema para los demócratas es cómo elevar la candidatura Harris con un proceso que sea visto como justo y abierto, y no como una apurada manipulación

partidaria, sin que desemboque en caos y división. Los republicanos y a están acusando a los demócratas de antidemocráticos, por forzar a Biden a dar un paso al costado, ignorando la voluntad de los votantes de las primarias que se expresaron abrumadoramente a favor de Biden como candidato y cuando ningún dirigente importante de su partido levantó la mano para oponerse. Por suparte, Trump no perdió el tiempo y salió a fustigar duramente a Biden tras el anuncio.

Harris también tendrá que elegir a un compañero de fórmula y recibir la batuta de manos de Biden y hacer avanzar la campaña contra Trump.

El anuncio de Biden trajo el recuerdo del sorpresivo mensaje de aquel domingo a la noche que hizo el entonces presidente Lyndon B. Johnson en marzo de 1968, cuando marchar a la par de Biden en todo dijo que no buscaría ni aceptaría la candidatura demócrata para competir por un segundo mandato.

La decisión de Johnson llegó en medio de la guerra de Vietnam, con las protestas estudiantiles en auge y el presidente en una situación política muy débil. El renunciamiento de Biden llega en un año en el que la ya profunda grieta que existe en la política norteamericana se ha agravado. 1968 fue un año marcado por la violencia, incluidos los asesinatos de Martin Luther King Jr. y de Robert F. Kennedy. Y este año quedará marcado por el intento de magnicidio contra Trump.

En agosto de 1968, cuando los demócratas se reunieron en Chicago para elegir al entonces vicepresidente Hubert H. Humphrey como su candidato, la Convención estuvo signada por la violencia y la discordia. Nadie espera que ocurra lo mismo el mes que viene, cuando, irónicamente, vuelvan a reunirse en Chicago, pero el renunciamiento de Biden dará lugar a una convención como ninguna otra en la era moderna y a una campaña política que hace un año, ni siquiera hace unos meses, nadie se veía venir. •

Traducción de Jaime Arrambide

## Cauteloso, Obama aún no brindó su respaldo

**EL ESCENARIO** 

Glenn Thrush THE NEW YORK TIMES

WASHINGTON

uchos de los nombres más destacados de la política demócrata comenzaron rápidamente a alinear se detrás de la vicepresidenta Kamala Harris después de que Joe Biden anunció que finalmente no buscará la reelección, pero una presencia imponente en el partido no lo hizo: Barack Obama.

El expresidente aún no apoyó a Harris: de hecho, no la mencionó ni una sola vezen un tributo afectuoso, aunque tenso, al presidente Biden que publicó en Medium poco después de que decidiera retirarse.

"Joe Biden ha sido uno de los pre-

dos Unidos, además de un querido amigo y socio para mí", escribió Obama, que eligió a Biden como su compañero de fórmula en 2008 porque dijo en ese momento que que ría un compañero mayor y más experimentado, con "canas en el pelo" y ambiciones presidenciales futuras limitadas.

"Navegaremos por aguas desconocidas en los próximos días", escribió Obama en la publicación. "Pero tengo una extraordinaria confianza en que los líderes de nuestro partido podrán crear un proceso del que surja un candidato destacado".

Los republicanos interpretaron eso como un desaire. Pero personas cercanas a Obama, quien se posicionó como un veterano estadista imparcial por encima de las internas del partido, dijeron que no debian darle demasiada importancia y que

no tenía ningún candidato alternativo en mente cuando tomó la decisión de no respaldar inmediatamente a Harris.

Obama adoptó una postura idéntica hace cuatro años cuando los asesores de Biden lo presionaron para que respaldara al comienzo de las primarias demócratas antes de que el senador Bernie Sanders se retirara. Apoyar demasiado pronto ahora también seria un error politico, alimentando las críticas de que la nominación de Harris, en caso de que se produjera, sería una coronación en lugar del mejor consenso posible en circunstancias apresuradas, dijeron.

En cambio, Obama considera que su papel es ayudar a "unir rápidamente al partido una vez que tengamos un candidato", dijo una

persona de su entorno.

Pero hay otras consideraciones más personales que exacerban la cautela innata de Obama.

Biden es un hombre profundamente orgulloso y nunca lo perdonó del todo a Obama por respaldar silenciosamente a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en la campaña de 2016. Biden todavía cree que podría haber vencido a Donald J. Trump ese año si hubiera tenido la oportunidad. A Biden tampoco le agradó cuando Obama le dijo que él también debería considerar no participar en 2020.

Obama quería que el domingo se tratara de Biden, una celebración de sus logros, y no se siente presionado a actuar apresuradamente, según un exfuncionario de la Casa Blanca que habla con el expresidente regularmente.

4 | EL MUNDO | MARTES 23 DE JULIO DE 2024

#### La carrera hacia la Casa Blanca | EN BUSCA DE LA NOMINACIÓN

# Convención abierta o votación anticipada: ¿cómo pueden elegir los demócratas a su postulante?

**EL ESCENARIO** 

Bonnie Berkowitz, Szu Chu Yen y Adrián Blanco THE WASHINGTON POST

hora que el presidente Joe Biden decidió poner fin a su campaña para la reelección, existen dos vías para sustituirlo al frente de la candidatura demócrata camino a las elecciones del 5 de noviembre, en las que Donald Trump estará en la vereda opuesta.

Una es una votación virtual que fijaría un nuevo candidato a principios de agosto, y la otra es una convención "abierta", un tipo de escenario por el que el Partido Demócrata no ha pasado desde 1968.

Una convención es abierta cuando ningún candidato llega con una clara mayoría de delegados, por lo que el acto se convierte en unas "miniprimarias" en las que los aspirantes luchan por convencer a los delegados de que voten por ellos.

El potencial de caos es alto, y el tiempo, escaso. En algunos estados, el plazo para votar en las elecciones generales finaliza en agosto, y en algunos lugares el voto anticipado comienza en septiembre. Así que los líderes del partido probablemente tratarán de resolver la nominación antes de la Convención Nacional Demócrata que comienza el 19 de agosto.

Así es cómo podría desarrollarse el proceso:

#### ¿Quién elige al candidato?

Unos miles de delegados que representan a los votantes deciden oficialmente el candidato del partido, haya o no convención. Normalmente eligen al ganador de las primarias –para eso se los envía–, así que puede parecer que los votantes eligen directamente.

Pero ahora que Biden ha abandonado la carrera, todos sus delegados son agentes libres y elegirán a un candidato por su cuenta, sin la "orden" de los votantes.

Hay dos tipos de delegados demócratas.

Los "delegados comprometidos" se comprometen a apoyar al candidato que elijan los votantes estatales, aunque una cláusula de "buena conciencia" en las normas del partido les da un poco de margen de maniobra. Son 3949 en total.

El partido asigna "delegados comprometidos" a cada estado o territorio, y los funcionarios estatales del partido los reparten entre los candidatos.

Las jurisdicciones tienen criterios diferentes, pero en general, casi cualquier votante registrado que se considere leal al partido y al candidato puede ser "delegado comprometido": trabajadores electorales, cargos electos locales, recaudadores de fondos, incluso los hijos de los candidatos.

Los "delegados automáticos", a menudo llamados "superdelegados", son en cambio los líderes de más alto nivel del partido y son 749 en total. Tienen ese papel por los cargos que ocupan (o han ocupado), y en el grupo se incluyen antiguos presidentes y vicepresidentes, gobernadores demócratas, miembros del Congreso y funcionarios



del partido.

No están comprometidos con ningún candidato y no pueden votar en la primera votación de la convención.

#### Dos formas de elección

¿Una convención abierta? Es posible.

Si el partido sigue adelante con una votación virtual planeada desde hace tiempo, podría asegurar oficialmente al candidato antes de queempiece la convención, y la contienda habría terminado.

Biden apoyó a la vicepresidenta Kamala Harris, lo que podría inclinar la balanza hacia la unidad. Sus casi 3900 delegados no estarían obligados a respaldar a Harris, pero fueron elegidos por su lealtad a él y podrían inclinarse a hacer lo que les pide, especialmente porque ella ya estaba en la candidatura que eligieron los votantes de las primarias.

La votación virtual no es una parte típica del proceso. Se organizó en gran medida para confirmar a Biden como candidato antes de que venciera el plazo para votar en Ohio, que este año cae antes de la convención demócrata. Los legisladores de Ohio resolvieron el problema, pero los demócratas habían planeado seguir adelante con la votación anticipada de todos modos para evitar cualquier desafío legal que intentara mantener a Biden fuera de la papeleta electoral de Ohio.

Sin embargo, eso deja muy poco tiempo al partido para unirse en torno a un nuevo candidato.

Incluso si se cancela la votación virtual, el partido podría ponerse de acuerdo sobre Harris (o, mucho menos probable, sobre otro candidato) antes de la convención. En ese caso, la convención podría considerarse técnicamente abierta, pero los procedimientos podrían ser tan poco dramáticos como de costumbre.

"Los líderes demócratas estarían motivados para zanjar la cuestión rápidamente para que un nuevo candidato pueda iniciar una campaña lo antes posible", dijo Amy K. Dacey, directora ejecutiva del Sine Institute of Policy and Politics de la American University y exdirectora ejecutiva del Comité Nacional Demócrata.

"Se acaba una convención republicana en la que está muy claro quiénes son sus candidatos, qué nombres aparecerán en la papeleta", dijo Dacey. "Ahora tienen este periodo de 31 días antes de la convención demócrata, donde tienen a sus nominados en su lugar y todos están haciendo campaña".

Pero si no hay consenso antes de que los delegados lleguen a Chicago, los demócratas tendrían su primera convención abierta y disputada desde 1968. Aquella, también en Chicago, fue tan catastróficamente mala que el partido revisó y cambió después su forma de elegir a los candidatos.

Solo para que su nombre figure en la votación nominal, cada candidato necesitaría las firmas de al menos 300 delegados, y no más de 50 pueden proceder de un mismo estado.

Probablemente sabríamos pronto si alguien planea desafiar a Harris, dijo Dacey, citando el corto espacio de tiempo disponible para conseguir un apoyo más amplio. "Si alguien quiere que su nombre figure en una 
convención disputada, en cuanto 
tenga esos 300 nombres, lo dirá", 
afirmó.

Si hay aspirantes, las maniobras entre bastidores y los acuerdos se acelerarán a medida que los jefes estatales del partido intenten agrupar a sus delegados en un bloque de voto.

Una vez que todos estén en Chicago, los candidatos y sus sustitutos probablemente recorrerán no solo el recinto de la convención, sino también hoteles, bares y otros sitios en busca de delegados a los que atraer.

Las cosas se han salido de control en anteriores convenciones abiertas, cuando los candidatos luchaban por cada voto.

En un reportaje de Politico sobre la convención abierta republicana de 1976, Tom Korologos, exembajador en Bélgica, recordaba que una delegada de Gerald Ford se cayó y se lesionó gravemente una pierna. Korologos dijo que, en lugar de llevarla rápidamente a un hospital, otros delegados le entablillaron la pierna con programas y carpetas de la convención y la mantuvieron a tiro de votación porque temían que su sustituto votara por Ronald Reagan. Ford ganó la batalla por la nominación, pero perdió la presidencia ante el demócrata Jimmy Carter, que en 1980 sería a su turno derrotado por Reagan.

Luego de eso tendría lugar la primera votación nominal.

Si un candidato obtuviera la mayoría de los votos de los delegados en la primera votación, esa persona se convertiría en el nominado, y todo el mundo podría por fin respirar y relajarse. Pero si nadie obtiene la mayoría, se celebraría una segunda votación.

En ese momento, la convención se consideraría "negociada", un término acuñado en las convenciones de antaño, cuando los agentes del poder del partido ponían todo su empeño en negociar y presionar para conseguir votos. No ha habido una de esas instancias desde 1952.

La versión atenuada de ese escenario para 2024 consistiría en que, a partir de la segunda votación, los superdelegados entraran en el grupo de votantes.

La votación continuaría, ronda tras ronda, hasta que un candidato obtuviera los votos de la mayoría de todos los delegados y fuera nombrado candidato del partido.

Aunque probablemente se convertiría en un buen programa de televisión, la división del partido en la convención no es el escenario ideal para nadie.

En 1924, los demócratas necesitaron 103 rondas de votaciones para decantarse finalmente por el candidato de compromiso John Davis, después de que los dos más votados se retiraran. No salió bien. El presidente en ejercicio, Calvin Coolidge, derrotó más tarde a Davis por un amplio margen.

#### El partido descarta una coronación inmediata de Harris

Lo anunció el presidente del Comité Nacional, que prometió transparencia

WASHINGTON (AP).— El presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, dejó un mensaje un día después de que Joe Biden se bajara de la carrera presidencial: no habría coronación automática para su reemplazo.

"En los próximos días, el partido emprenderá un proceso transparente y ordenado para seguir adelante", dijo Harrison en un comunicado. "Este proceso se regirá por las normas y procedimientos establecidos por el partido. Nuestros delegados están dispuestos a tomar en serio su responsabilidad de presentar rápidamente a un candidato al pueblo estadounidense".

El comentario reflejó la realidad de que, si bien la vicepresidenta Kamala Harris se perfila como la favorita para convertirse en la candidata del partido, no todo es tan simple. Y, por ahora, el partido no revela muchos detalles sobre lo que sucederá.

Algunos miembros del Comité Nacional Demócrata ya habían comenzado a discutir en privado planes de contingencia ante la posibilidad de que Biden dimitiera. Una comisión que establecerá las reglas del partido para la Convención Nacional Demócrata, que comienza el 19 de agosto en Chicago, se reunirá virtualmente mañana para discutir los próximos pasos.

Harris tiene que asegurar formalmente la nominación de los alrededor de 4700 delegados demócratas de la convención, incluyendo los que se habían comprometido con Biden, así como de funcionarios electos, expresidentes y otros veteranos del partido conocidos como superdelegados.

Vistiendo buzo y cenando pizza de anchoas con miembros de su personal en la residencia de la vicepresidenta, Harris pasó más de 10 horas llamando por teléfono a más de 100 líderes de partidos, miembros del Congreso, gobernadores, líderes sindicales y líderes de organizaciones en defensa de los derechos civiles. Estaba difundiendo el mensaje de que busca la nominación demócrata, indicaron sus asesores.

Elactual presidente Joe Biden ganó las primarias demócratas en todos los estados y Kamala Harris figuraba como su compañera de fórmula.

El hecho de que la haya respaldado como su sucesora al tiempo que se retira de la contienda presidencial fortalece aún más su caso, al igual que el apoyo de las figuras al frente del partido. Otros demócratas de alto rango respaldaron abiertamente a la vicepresidenta incluso antes que Biden abandonara su candidatura a la reelección, instándolo a "pasarle la antorcha" tras su pésimo desempeño en el debate que sostuvo con el candidato republicano Donald Trumpel mes pasado.

LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024 EL MUNDO 5

## Fortalezas y debilidades de la potencial candidata demócrata

Kamala Harris podría darle nuevo impulso a la campaña y causarle dificultades a un Trump que ya se veía victorioso; su experiencia como fiscal podría beneficiarla

#### Shane Goldmacher

THE NEW YORK TIMES

WASHINGTON.-Lavicepresidenta Kamala Harris se estableció rápidamente como la favorita demócrata para enfrentarse a Donald Trump a pocas horas del renunciamiento del presidente Joe Biden, ocurrido anteayer y que amenaza con darle a la contienda presidencial un ritmo vertiginoso de aquí a noviembre.

La carrera electoral se ha transformado en una compulsa de apenas 106 días, que se asemeja más a las elecciones anticipadas que se dan en Europa que a las prolongadas campañas estadounidenses. Este cronograma ajustado magnifica cualquier error que Harris pue- HARRIS FUE FISCAL; TRUMP da cometer, pero también reduce las posibilidades de un tropiezo CONVICTO significativo.

Trump, el candidato republicano, parecía en camino de ganar, Harris se convierte inmediatamente en un interrogante y factor decisivos.

Biden respaldó de inmediato a Harris, una candidata innovadora dado que sería la primera mujer en la presidencia, pero también la primera mujer negra y la primera persona de ascendencia del sur de Asia en llegar al puesto más alto del país.

A medida que el Partido Demócrata se une en torno a ella -las voces más fuertes de disidencia fueron simplemente aquellas que, como Barack Obama, no la respaldaron públicamente-, se destacan aquí seis razones por las que su candidatura inspira tanto promesas como peligros.

#### **INVIERTE EL ARGUMENTO** DE LA EDAD

Durante las primarias republicanas, la precandidata Nikki Haley advirtió a quien quisiera escucharla que ganará las elecciones presidenciales el primer partido en reemplazar a su candidato octogenario (Trump cumplirá 80 años mientras esté en el cargo si es elegido para un segundo mandato). Argumentaba en favor de sí misma, pero su lógica puede aplicarse también a Harris.

A diferencia de Biden, de 81 años, Harris, de 59 años, no es vieja, y solo este detalle etario neutraliza una de los argumentos más potentes de Trump para atacar la candidatura demócrata del todavía presidente.

A los pocos minutos del renunciamiento de Biden, los demócratas y los republicanos anti-Trump empezaron a cuestionar la capacidad del magnate para gobernar a sus 80 años, un intento audaz de replantear un debate sobre la edad que hasta ahora había perjudicado sobre todo a los demócratas.

"Kamala puede hacer que las cuestiones de la edad y de la aptitud sean para Trump un lastre", dijo Erin Wilson, subjefa de gabinete de Harris, en una comunicación con el grupo colectivo Win With Black Women.

Las encuestas mostraron hasta ahora, de manera consistente, que los votantes no están excesivamente preocupados por la edad de Trump, de 78 años. Pero haberse sacado el problema de encima en

relación a Biden como candidato, podría ser suficiente para darle la victoria para los demócratas. Tres cuartas partes de los estadounidenses consideraban, según los sondeos, que Biden era demasiado mayor, una opinión ampliamente compartida por los votantes incluso antes de su dubitativo desempeño en el debate contra Trump.

También se espera que Harris le dé a los demócratas una campaña mucho más vigorosa. Su trabajo diario como vicepresidenta no es tan exigente como el de Biden como mandatario, y puede recorrer el país a un ritmo mucho más enérgico que lo viene haciendo Trump.

## ES UN DELINCUENTE

Harris tuvo su mejor momento po-Y en una carrera que Donald lítico cuando se puso en el papel de fiscal en jefe, ya sea cuando atacó en el escenario del debate a Biden (en junio de 2019, como precandidata demócrata a la presidencia) por sus posturas sobre el financiamiento del transporte público, o cuando, como senadora realizó intensos interrogatorios en el Comité Judicial que se volvieron virales.

Cuando en 2019 se presentó a las elecciones presidenciales como precandidata, uno de sus eslóganes -y su campaña, siempre en dificultades, pasó por varios eslóganesera que ella era la mejor posicionada para "enjuiciar el caso" contra

Ahora tendrá la oportunidad de hacerlo en el mismo año en el que un fiscal de Nueva York logró de manera concreta 34 condenas por delitos graves contra Trump, además de que el magnate sigue teniendo más de un futuro juicio penal pendiente.

Las personas que trabajaron con Kamala Harris consideran que ese marco podría permitirle aprovechar algunos de sus puntos fuertes y exponer algunas de las debilidades de Trump. Las encuestas han demostrado que una parte considerable de los votantes cree que Trump ha cometido delitos, pero aun así piensan votar por él.

#### HARRIS, LA PROGRESISTA DE CALIFORNIA

Si bien Biden era considerado demasiado viejo para estar al timón, tenía ventajas por la experiencia que acumuló a lo largo de 50 años en el candelero público. Durante mucho tiempo, se lo consideró un demócrata moderado que se oponía a los elementos más extremistas de su partido. Eso le ayudó a atraer a los votantes del centro político.

"¿Parezco un socialista radical con debilidad por los alborotadores?", exclamó en un momento durante la campaña de 2020. Su imagen era tan firme que a veces los republicanos optaron por atacarlo, dando a entender que estaba siendo dirigido por otras fuerzas.

Harris no tiene esa ventaja de la que podía hacer gala Biden.

Comenzó su carrera política como fiscal de distrito de una de las ciudades más progresistas del país, San Francisco, antes de ganar a nivelestatalen uno de los estados más

#### LOS ÚLTIMOS SONDEOS

| Encuestadora               | Kamala<br>Harris | Donald<br>Trump | Margen<br>de error |  |
|----------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| CBS-YouGov                 | 48               | 51              | +/- 2.7            |  |
| Reuters-Ipsos              | 44               | 44              | +/- 3.3            |  |
| Economist/YouGov           | 39               | 44              | +/- 3              |  |
| NPR/PBS<br>NewsHour/Marist | 50               | 49              | +/- 3.5<br>+/- 3.3 |  |
| Fox News                   | 48               | 49              |                    |  |
| NBC News                   | 45               | 47              |                    |  |
| Economist/YouGov           | 38               | 42              | +/- 2              |  |
| Post-ABC-Ipsos             | 49               | 49 47           |                    |  |
| Reuters-Ipsos              | 42               | 42 43           |                    |  |
| Yahoo News/YouGov          | 45               | 47              | +/- 3.5            |  |
| CNN                        | 45               | 47              | +/- 3.7            |  |

LA NACION

progresistas de los Estados Unidos, California. Por aquel entonces, curiosamente, Trump fue uno de sus donantes.

Y aunque Harris no se labró una reputación en California como una progresista abierta -su eslogan como fiscal del distrito era ser "inteligente con el crimen"- cuando se precandidateó a las elecciones presidenciales de 2020 se posicionó a la izquierda de Biden, incluyendo en su discurso la adopción de un sistema de "Medicare para todos" que el futuro presidente hacía todo por evitar.

Harris enfrenta, como vice de Biden durante los últimos tres años y medio, arrastra la carga adicional de haber apoyado (y seguir apoyando) la agenda de un presidente que se ha vuelto profundamente impopular.

El equipo de Trump ya adelantó que tienen proyectado atacarla muy particularmente en temas de inmigración, un tema al que Harris le dedicó mucho tiempo, sin mayor

La pregunta es si Harris puede encontrar una manera de apoyarse en su campaña sobre algunos de los logros más destacados de la administración Biden sin sufrir la actual baja de respaldo que tenía el hombre que hasta el domingo pasado lideraba la lista demócrata.

#### UN IMPULSO MUY **NECESARIO PARA LOS** DEMÓCRATAS

Trumpy sus asesores no buscaban

alterar una carrera presidencial que, según indicaba todas las métricas, estaba ganando con relativa claridad. Cuando los conservadores se reunieron la semana pasada en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, para la Convención Nacional Republicana, dominaba el júbilo por la firme dirección que tomaba la campaña. Después de haber sobrevivido a un intento de asesinato, Trump parecía definitivamente imbatible.

Ahora, tras el paso al costado de Biden, el equipo de campaña de Trump debe tomar recaudos para hacer frente a una carrera presidencial muy distinta contra una candidata muy diferente al anterior contendiente.

En potencia, Harris tiene la capacidad de dinamizar la base de electores demócratas -especialmente a algunos grupos de votantes clave, que se habían sentido desconcertados por el tono de la campaña- de un modo que Biden ya no parecía capaz de hacer. A diferencia de los resultados que había obtenido en 2020, el actual presidente empezaba a tener problemas entre los votantes negros y los votantes más jóvenes, grupos a los que la histórica candidatura de Kamala Harris podría dar nuevo entusiasmo.

En una señal temprana de la ansiedad demócrata por un cambio de rumbo, el mismo domingo en que Biden respaldó a Harris, los donantes aportaron más de 60 millones de dólares a la campaña. Fue

el tercer día en número de recaudaciones en la historia de ActBlue, la plataforma para conseguir fondos para políticos y organizaciones sin fines de lucro demócratas.

También fue notable la reacción de Donald Trump, que puso en duda un futuro debate con Harris después de haber buscado tan ansiosamente compartir un escenario con Biden y sugerir un cambio de sede de ABC a Fox News.

#### LA BRECHA DE GÉNERO

En las primarias de 2020, los votantes demócratas discutieron durante meses sobre quién sería el candidato más fuerte contra Trump. Se preguntaron, incluso en voz alta, sobre la idea de nominar a una mujer.

Trump, después de todo, venía de desafiar las expectativas en las presidenciales previas de 2016, cuando derrotó a la demócrata Hillary Clinton en 2016. El partido finalmente seleccionó a un hombre blanco de cierta edad: Joe Biden.

Durante gran parte de la presidencia de Trump y más allá, los demócratas encontraron una ventaja en la brecha entre géneros. Las mujeres votaban a los demócratas por un margen mayor que los hombres a los republicanos. Pero Trump aumentó tanto su ventaja entre los votantes masculinos en las últimas semanas que la brecha de género pasó, repentinamente, a favorecer al Partido Republicano.

Harris tiene la oportunidad de revertir esa tendencia y ya logró demostrar que es mucho más convincente que Biden para transmitir el mensaje de que los demócratas pueden ganar, contra lo que creen, la carrera en 2024. Biden rara vez decía la palabra aborto; Harris visitó una clínica de abortos

Harris enfrenta otros desafíos distintivos como candidata negra y mujer, en un país y un sistema político donde ambos grupos son por lo general medidos con varas distintas. En Trump, tiene además un oponente con un amplio historial de explotar los estereotipos en su propio beneficio.

#### CON POCOS LEALES

Uno de los hechos a destacar del rápido ascenso de Harris a la cima de la política demócrata en poco más de una década es el escaso número de leales que parecen haberla acompañado durante todo el trayecto.

Si Biden se rodea de un pequeño círculo de asesores de larga data, Harris tiene relativamente pocos ayudantes con antigüedad. Al principio de su mandato como vicepresidenta, su personal rotó de manera considerable.

Tiene pocos asesores que puedan remontan a sus días como senadora en el Senado, por no contar los de su época como fiscal general de California. En las primarias presidenciales de 2020, que estuvieron plagadas de luchas internas, se desprendió de gran parte de su equipo.

Quienes han trabajado tanto con ella como contra ella dicen que Kamala Harris no tiene casi equivalentes cuando pronuncia un gran discurso, o cuando lanza una frase certera y mordaz en el contexto de un debate o en una audiencia de comité parlamentario. Pero también dicen que puede quedarse dandole vueltas a alguna idea en su cabeza, ceder a los comentarios de los más próximos y cometer errores autoinfligidos.

Ahora, Harris acaba de heredar el enorme aparato de campaña de Biden. Y le quedan poco más de 100 días para hacerse primero con la candidatura demócrata y después la presidencia.

LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024 6 EL MUNDO

#### La carrera hacia la Casa Blanca UN COMPAÑERO DE FÓRMULA

#### EL VICE, OTRO DILEMA PARA HARRIS



Fue mencionado con frecuencia como posible candidato para 2028, o como sucesor de Biden en caso de que se bajara de la candidatura. Pero parece muy poco probable que sea el compañero de fórmula de Harris.



Fue una presencia constante en la campaña, centrándose a menudo en el derecho al aborto. Michigan es un estado de batalla crítico y Whitmer es popular. La destaca ser una ejecutiva eficaz y el sentido común.



GOBERNADOR DE PENSILVANIA

Shapiro se apresuró en apoyar a Harris el domingo por la tarde y Pensilvania es un estado que los demócratas deben ganar. Sería el segundo candidato judío de un partido mayoritario en la historia.



El exastronauta construyó una coalición apoyada en las mujeres blancas de los suburbios y jóvenes latinos, cruciales para la victoria de Biden en 2020. Probablemente una coalición esencial para mantener la Casa Blanca.

## El marido de Kamala Harris también podría hacer historia

De triunfar en las elecciones la candidata demócrata, Douglas Emhoff se convertiría, caso inédito, en primer caballero de EE.UU.

WASHINGTON.- No solo Kamala Harris; también su esposo Douglas Emhoffpodría hacer historia si la política demócrata lograra conquistar la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de noviembre.

Elactual Sgotus (second gentlemen of the United States, segundo caballero de los Estados Unidos), como se llama hoy en los comunicados oficiales de la Casa Blanca al cónyuge de la vicepresidenta, sería el primer hombreen ocupar un papel que hasta ahora, desde Martha Washington, solo había estado reservado a las mujeres. Ya no habría primera dama, sino primer caballero.

Abogado en Hollywood, Emhoff ya había hecho historia cuando, en enero de 2021, se mudó a Washington, siguiendo los pasos de Harris como vicepresidenta: "Debería ser el primero y no quiero ser el último", bromeó cuando su nuevo título fue oficialmente reconocido por el diccionario Merriam Webster.

Como Sgotus, Emhoff ha actuado con competencia y discreción. Entre 2020 y 2021, mientras el país aún lidiaba con la pandemia de Covid, visitó 31 estados en un año para escuchar a los votantes y luchar contra la desinformación que corría entonces sobre las vacunas.

"Estudiar leyes me enseñó la importancia de escuchar, de tratar de entender a la gente y sus problemas", dijo Emhoff, en la estela de históricas segundas damas como Pat Nixon y Barbara Bush, que cumplían un papel aparentemente discreto al lado de los vicepresidentes, pero que, con susconocimientos de primera mano del país, resultarían fundamentales para sus esposos cuando llegaran al salón oval.

Próximo a cumplir sesenta años en octubre, originario de Brooklyn, Emhoff junto a Kamala – que tiene la misma edad-ofrece a los estadounidenses un contraste moderno respecto de la familia más tradicional que representan Joey Jill Biden.



Douglas Emhoff MARIDO DE KAMALA HARRIS

La potencial "primera pareja", si Kamala Harris prevalece como candidata en la Convención y luego en laselecciones contra Donald Trump, es una familia en la que el esposo renunció a su carrera para seguir el derrotero político de su esposa.

Kamala y Douglas se conocieron en 2013 gracias a una cita a ciegas organizada por una amiga. En marzo de 2014, Emhoff (que tenía dos hijas de un primer matrimonio, Cole y Ella) le pidió a Harris que se casara con él con un anillo de compromiso de platino y diamantes.

En agosto de ese año se desposaron en Santa Bárbara, California: Kamala, vestida de dorado, rompió un vaso, como manda la tradición judíade Emhoff, mientras él le puso un collar de flores en honor a las raíces indias de la madre de ella.

Durante los primeros años de la relación, Emhoff mantuvo su vida profesional separada. En 2017, después de que ella fuera elegida senadora, dejó la firma que había abierto en 2000 para convertirse en socio del estudio internacional DLA Piper, especializado en litigios relacionados con el mundo del espectáculo, que más tarde abandonaria.

Su perfil público aumentó en 2019 cuando su esposa lanzó su campaña como precandidata presidencial. No obstante, fue la elección de Harris comosegunda de Biden, en 2020, lo que impulsó al abogado a la arena pública, donde dio discursos en nombre de la campaña de Biden. •

Agencias ANSA y AP

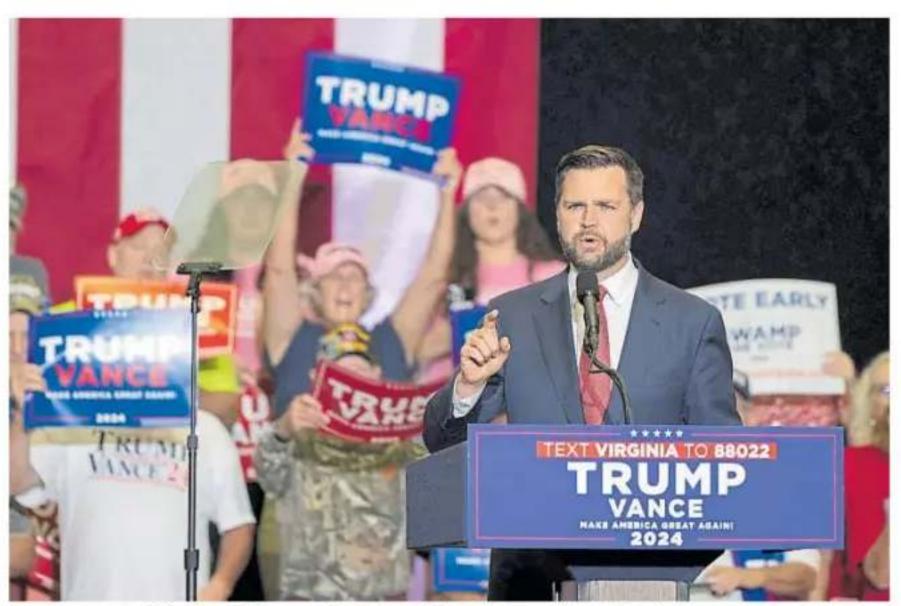

J. D. Vance, candidato republicano a la vicepresidencia, en un acto en Virginia

LOGAN CYRUS/AFP

### "Harris es parte del peor gobierno de la historia de Estados Unidos"

J. D. Vance, el candidato a vicepresidente republicano, la acusó de antipatria

WASHINGTON.- El candidato republicano a la vicepresidencia J. D. Vance hizo sus primeros dos actos de campaña en solitario un día después de que la contienda a la Casa Blanca diera un giro brutal cuando el presidente Joe Biden la abandonó. El senador de Ohio apuntó fuerte contra la posible candidata demócrata Kamala Harris y le recriminó no estar a la altura de la historia del país.

"Recuerden que Harris es la culpable de haber formado parte del peor gobierno de la historia de Estados Unidos y también de haber mentido sobre la capacidad de Biden de conducir este país y su capacidad mental", dijo Vance en su discurso.

"Nunca dejemos de recordarle que ella es el símbolo de las promesas incumplidas, la crisis económica y el desastre fronterizo que atenta contra la seguridad nacional y deja desprotegidos a nuestros ciudadanos".

El senador por Ohio realizó dos mitines ayer, uno en su antigua escuela secundaria de Middleton, donde habló de sus vínculos locales, y otro en Radford, Virginia, donde elogió a su compañero de fórmula Donald Trumpy arremetió contra la vicepresidenta, que ahora contaría con el apoyo de más de la mitad de los delegados necesarios para ganar la nominación presidencial de su partido.

"Me dijeron que iba a debatir con Kamala Harris y ahora el presidente Trump va a debatir con ella", dijo Vance entre risas. "Estoy un poco molesto por eso, si les soy honesto".

Vance trató de desviar las críticas en torno a que Trump, que se ha negado a aceptar su derrota en 2020 ante Biden e intentó anular los resultados, es una amenaza para la democracia. El senador afirmó que la verdadera amenaza provenía del empuje de los "demócratas de élite" que "decidieron echar por la borda a Joe Biden" y luego hacer que el partido se alineara detrás de un sustituto sin elecciones primarias.

tionar el patriotismo de Harris, al señalar que cuando pronuncia un discurso "habla sobre la historia de este país no con aprecio, sino con condena".

"No todo es perfecto. Nunca lo va a ser. Pero si quieres dirigir este país, deberías sentirte agradecido por ello. Deberías sentir gratitud. Y nunca oigo esa gratitud cuando escucho a Kamala Harris", añadió.

Apelando a la historia de adicciones de su madre, acusó a Biden y Harris de ser los responsables de una política de fronteras abiertas. "La semana pasada nos tildaron de radicales, pero no hay nada radical en querer asegurar la seguridad nacional, ni tampoco en la decisión de expulsar a los cárteles de la droga que tanto afectan a nuestro país y envenenan a nuestros jóvenes".

Vance mencionó su origen en su discursoy se refirió a su abuela como "mamaw" y bromeó: "Muchos de ustedes conocen la historia de mi familia. De hecho, muchos de ustedes son mi familia", provocando risas del público.

Middletown, ubicada entre Cincinnati y Dayton, se considera parte del Cinturón de Óxido y permitió a Vance a apoyarse en Vance también pareció cues- su historia personal, que expuso en su autobiografía Hillbilly elegy. También tuvo la oportunidad de establecer una nueva conexión en un estado que solía variar en sus preferencias políticas pero que últimamente se inclina más hacia el bando republicano. "Nunca me olvidaré de dónde vengo". •

Agencias AP y Reuters

LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024



Alfil demócrata en un estado republicano. Suele apelar a su fe cristiana, un mensaje que resulta atractivo para los demócratas en la conquista de votantes blancos moderados de los suburbios.

GOBERNADOR DE KENTUCKY



J. B. PRITZKER GOBERNADOR DE ILLINOIS

Es multimillonario y podría ayudar a financiar la campaña, lo que no es nada desdeñable, ya que Trump capitalizó una avalancha de apoyo financiero desde la mala performance de Biden en el debate en junio.



PETE BUTTIGIEG SECRETARIO DE TRANSPORTE

Cuenta con un gran número de seguidores entre los votantes demócratas. Es un pulido defensor de las políticas de Biden que tiene profundos lazos en Michigan, un estado crítico para los demócratas en noviembre.



ROY COOPER
GOBERNADOR DE CAROLINA DEL NORTE

Se ganó los elogios de los demócratas por su fuerte enfoque en el desarrollo económico y su capacidad para lograr índices de aprobación fuertes en un estado políticamente competitivo con inclinaciones republicanas.



Biden fue anfitrión de la última cumbre de la OTAN, este mes, en Washington

GETTY

# Europa ya extraña a Biden: pocos quieren a Trump y muchos apuestan por Harris

Los analistas consideran que si la actual vicepresidenta consigue la presidencia, no habrá cambios respecto de la política actual de Washington; crece la desconfianza hacia el magnate

#### Luisa Corradini CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARÍS.—Es quizás uno de los últimos auténticos "atlantistas" de Estados Unidos. Por su historia personal, como miembro de su generación, Joe Biden era una garantía de fidelidad a sus aliados europeos, a la OTAN y, por ende, a la integridad de Ucrania. No solo por esa razón, los europeos tiemblan ante la idea del retorno de Donald Trumpal poder. Aunque, por el momento, no todo está dicho.

"Europa conserva en la memoria los cuatro años de poder de Donald Trump como una verdadera pesadilla. Y ahora, la incertidumbre que instaló la renuncia de Joe Bidena presentarse para un segundo mandato no ha hecho más que aumentar", reconoce Pascale Boniface, presidente del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS).

A tres años y medio de iniciada la guerra en Ucrania por Rusia, y contra toda previsión, Europa consiguió mantenerse unida mejor de lo esperado. Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, el Viejo Continente contó con Estados Unidos como mejor garante de su seguri-

dad. También dependió de Washington para guiar la política de la alianza atlántica, proveer disuasión nuclear y forjar consenso entre países europeos en temas controvertidos como, por ejemplo, resolver la crisis financiera europea de 2008. Después que Rusia invadió Ucrania en 2022, muchos anticiparon que los europeos darían un paso atrás en la ayuda a Kiev. Sobre todo porque, la última vez que Vladimir Putin atravesó las fronteras ucranianas -anexando la penínsulade Crimea en 2014-, el bloque respondió con unas débiles sanciones y tibias maniobras diplomáticas, aumentando al mismo tiempo su dependencia del gas ruso.

Pero las cosas cambiaron en los últimos años. Los 27 países de la Unión Europea (UE)—con escasas disensiones—hicieron bloque ante la agresión de Moscú recibiendo millones de refugiados, coordinando con sacrificio el remplazo del gas ruso, imponiendo duras sanciones y restricciones a la exportación de bienes rusos, entrenando soldados ucranianos e invitando a Ucrania a incorporarse al bloque, incluso aceptando ampliar sus fronteras abriendo el proceso de candidatura a Georgia y Moldavia.

Todosesos pasos estuvieronacompañados por una sólida relación transatlántica durante los cuatro años del gobierno de Biden. Ahora, sin embargo, en momentos en que Estados Unidos entra en un período de incertidumbre, los líderes europeos no pueden seguir contando con la posibilidad de un Estados Unidos con el mismo caudal de simpatía.

"Todos saben que deben prepararse para la eventualidad de que, en menos de un año, Estados Unidos vuelva a ser dirigido por Donald Trump", analiza Boniface.

Y si eso sucede, el expresidente republicano sugirió que negociará con Vladimir Putin "el fin de la guerra de Ucrania en 24 horas", exigirá que Europa reembolse a Estados Unidos las municiones utilizadas en Ucrania, se retirará de los acuerdos sobre el clima de París y transformará la economía global, imponiendo un aumento del 10% a las tarifas de todas las importaciones. "Trump ha sido el primer presidente norteamericano que no trata a Europa como un miembro de la familia. Siempre se mostró más cómodo con autócratas", señala Boniface.

En diciembre pasado, el senado

norteamericano aprobó una regla haciendo más difícil para Trump retirar a Estados Unidos de la OTAN. Pero los europeos no pueden depender de una eventual cooperación militar serena con una administración Trump: el expresidente siente un particular rechazo por la alianza y, cuando escoge su equipo de colaboradores, seguramente retendrá a aquellos que piensan como él. Por su parte, Putin interpretará el más infimo gesto de que presidente norteamericano no piensa respetar el artículo 5° de la OTAN como una invitación a poner a prueba la solidez del pacto atlántico, incluso atreviéndose a avanzar contra los países

Según los expertos, un segundo mandato de Donald Trump podría ser aun más duro para Europa y los europeos. El mismo aumentaría en forma dramática los peligros para la seguridad continental y las dificultades existentes. Y no solo en términos militares y de defensa.

"Con Trump, las relaciones entre China y Estados Unidos seguirán deteriorándose. Y esto afectará seriamente a las empresas que operan en ambas jurisdicciones: amenazando con sanciones secundarias, Trump podría obligar a las firmas europeas a cesar de operar en China o presionar alos europeos para que bloque en inversiones chinas en el continente. Europa también podría ver su soberanía digital afectada. Porque, para sus capacidades de geolocalización, comunicaciones satelitales, data privacy e inteligencia artificial (IA), el bloque depende de Estados Unidos.

Durante décadas, el fortalecimiento democrático de Europa se movió a la par del de Estados Unidos. En 2021, la administración Biden presionó en defensa de la libertad de prensa en Polonia, convenciendo al presidente de ese país de que vetara un proyecto de ley que debía amordazar las radios y televisiones nacionales.

"Si llegara nuevamente al poder, Trump podría perfectamente tratar de debilitar aun más las instituciones democráticas, tanto en Estados Unidos, como en Europa. Esto alentaría a todos los populistas y euroescépticos europeos, que esperan con impaciencia que el expresidente llegue nuevamente al poder", analiza Patrick Martin-Genier, especialista en relaciones Internacionales.

Como prueba, la inmediata reacción de satisfacción del líder soberanista de la Liga italiana, Matteo Salvini, para quién "Trump tiene ideas claras. No es un misterio mi preferencia por él y los republicanos, considerando que representa el retorno a la paz".

Por su parte, rompiendo la regla de no injerencia en los asuntos internos de un país, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea saliente, reconoció ayer que, con seguridad, "habrá una diferencia bastante significativa para las relaciones transatlánticas dependiendo de quién esté después de la votación".

No obstante, si bien los europeos se preparan para toda eventualidad, como lo dicta la prudencia, la mayoría señala que "no todo está dicho" en cuanto a los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos. Aun los más fervientes admiradores de Biden consideran que, "esta semana comenzó una nueva campaña, que los demócratas podrían muy bien ganar. En verdad, a juzgar por la febrilidad de las últimas horas en el campo republicano, es legítimo esperar".

Ian Lesser, director de la Fundación alemana Marshall en Bruselas, estima que "si la candidata oficial fuera Kamala Harris, no hay ninguna razón para pensar que la Casa Blanca cambiará su posición con respecto a Ucrania y los lazos transatlánticos. Tal vez la ayuda militar y las relaciones económicas padezcan ciertas tensiones, pero nunca será lo mismo que con Trump en la presidencia". •

LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024 8 EL MUNDO

#### La carrera hacia la Casa Blanca | EL ATENTADO CONTRA EL REPUBLICANO

## El Servicio Secreto admite un "fracaso significativo" tras el ataque a Trump

La directora del organismo se enfrentó al Congreso, donde recibió duras críticas de los republicanos, que reclaman su renuncia



Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto, testificó ayer ante un comité del Congreso

C. KLEPONIS/AFP

WASHINGTON.- En el ojo de la tormenta, la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, testificó ayer ante un comité del Congreso mientras aumentan los pedidos para que renuncie por fallas de seguridad en un mitin donde un hombre armado de 20 años intentó asesinar al expresidente Donald Trump.

En una audiencia ante la Comité de Supervisión de la Cámara de

Representantes, Kimberly Cheatle calificó el intento de asesinato como el "fracaso operativo más significativo" de la agencia en décadas y dijo asumir la responsabilidad por los errores de aquel sábado en Butler, Pensilvania.

"La solemne misión del Servicio Secreto es proteger a los líderes de nuestra nación. El 13 de julio fallamos", declaró Kimberly Cheatle

ante la Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. La funcionaria asumió toda la responsabilidad por los errores de la agencia relacionados con el ataque en el mitin de Trump en Pensilvania, y prometió "mover cielo y tierra" para asegurarse de que no se repita.

La audiencia es la primera aparición de Kimberly Cheatle ante

los legisladores desde el tiroteo en el mitin de Pensilvania del 13 de julio que dejó un espectador muerto. Trump resultó herido en la oreja y otros dos asistentes resultaron heridos después de que Thomas Matthew Crooks disparó desde un edificio cercano.

Los legisladores expresaron su enojo por cómo el atacante pudo acercarse tanto al candidato presidencial republicano cuando se suponía que debía estar cuidadosamente vigilado. El Servicio Secreto reconoció que, años antes, rechazó algunas solicitudes de la campaña de Trump para aumentar la seguridad en sus eventos.

#### Pedidos de renuncia

Frentea lasafirmaciones republicanas de que el Servicio Secreto negó recursos para proteger a Trump, dijo que la seguridad para el expresidente había aumentado antes del episodio.

"El nivel de seguridad proporcionado para el expresidente aumentó mucho antes de la campaña y se ha incrementado de forma constante a medida que evolucionan las amenazas", afirmó Cheatle. "Nuestra misión no espolítica. Es literalmente una cuestión de vida o muerte".

Los legisladores acribillaron a Cheatle con preguntas sobre por qué se le debería permitir conservar yorkas. de que las autoridades locales identificaron a un sospechoso.

Cheatle se ha resistido a los pedidos de renuncia de los congresistas republicanos como Johnson y el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell.

El republicano James Comer, del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, se hizo eco de esas peticiones en la audiencia: "Creo firmemente, directora Cheatle, que debería dimitir. El Servicio Secreto tiene miles de empleados y un presupuesto importante. Pero ahora se ha convertido en el rostro de la incompetencia".

Cuando se le preguntó por qué no había agentes en el techo donde se encontraba el agresor o si el Servicio Secreto usó drones para monitorear el área, Cheatle dijo que todavía está esperando que se

desarrolle la investigación, lo que provocó gemidos y arrebatos de los miembros del comité.

Cheatle, que lleva casi tres décadas en la agencia, se mostró desafiante al afirmar que era la "persona adecuada" para dirigir el Servicio Secreto a pesar de los fracasos.

"Directora Cheatle, como Donald Trump está vivo, y gracias a Dios lo está, usted parece una incompetente", dijo el legislador Mike Turner, republicano por Ohio. "Si lo hubieran matado, usted parecería culpable".

La audiencia marcó la primera ronda de control del Congreso por el intento de asesinato. El director del FBI, Christopher Wray, comparecerá mañana ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

El presidente de la Cámara baja, Mike Johnson, tiene previsto presentar un grupo de trabajo bipartidista que sirva de enlace para las investigaciones.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, calificó lo ocurrido como un "fracaso", mientras que varios legisladores pidieron la dimisión de Cheatle. El Servicio Secreto dijo que ella no tiene intención de renunciary, hasta el momento, conserva el apoyo del presidente Joe Biden y de Ma-

su trabajo y por qué a Trump se le El ataque a Trump fue el intenpermitió subir al escenario después to más grave de asesinar a un presidente o candidato presidencial desde que le dispararon a Ronald Reagan en 1981. Fue la más reciente de una serie de fallas de seguridad de la agencia que ha generado investigaciones y escrutinio público a lo largo de los años.

Las autoridades han estado buscando pistas sobre lo que motivó a Crooks, pero hasta ahora no encontraron ninguna inclinación ideológica que pueda ayudar a explicar sus acciones.

Los investigadores que registraron su teléfono encontraron fotos de Trump, Biden y otros altos funcionarios del gobierno, y también descubrieron que había buscado las fechas de la Convención Nacional Demócrata, en Chicago, así como las apariciones de Trump. •

Agencias AFP, AP y Reuters

## Netanyahu llega a Washington en medio del sismo político

Se esperaba que el primer ministro israelí se reuniera con el presidente y con Kamala Harris, tras el anuncio de la retirada de Biden

TEL AVIV.-En un momento tumultuoso marcado por el anuncio de la retirada de Joe Biden de la contienda presidencial, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, voló ayer a Washington, cargando con el peso de una prolongada guerra en Gaza que ya se extiende por casi 10 meses y cuyo desenlace aún es incierto.

La visita no solo se produce tras la decisión de Biden de no buscar la reelección, sino también en medio de tensas relaciones con su principal aliado debido a las críticas sobre la gestión del conflicto, que ya ha dejado más de 39.000 muertos y una crisis humanitaria en Gaza.

cia de este viaje y afirmó que "es crucial que los enemigos de Israel sepan que Estados Unidos e Israel están unidos, hoy, mañana y siempre".

"Elija a quien elija el pueblo norteamericano como presidente, Israel seguirá siendo el aliado más indispensable y fuerte de Medio Oriente", recalcó.

agenda de Biden confirmó anteayer



que el presidente recibirá a Netanyahu en la Casa Blanca. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato dijo que no se ha fijado el momento exacto de la reunión porque Biden se está recuperando del Covid.

Se prevé que Netanyahu pronun-Una persona familiarizada con la cie un discurso ante el Congreso norteamericano mañana, un mo-

mento en el que tendrá que tener en cuenta a varias audiencias: sus socios gobernantes ultranacionalistas, la clave de su supervivencia política; el gobierno de Biden, con el que Netanyahu cuenta para su apoyo diplomático y militar, y el Partido Republicano de Donald Trump, que podría ofrecerle un reinicio de las relaciones si es reelegido en noviembre próximo.

También se espera que se reúna con la vicepresidenta Kamala Harris, que ahora busca la nominación del Partido Demócrata.

#### Expectativas

Espoco probable que Netanyahu, cambie de inmediato su enfoque de la guerra de Gaza tras la decisión de Biden de apartarse, aunque en privado recibió con satisfacción la salida del presidente de la carrera, según dijeron algunos analistas a The New York Times.

Lo más probable es que Netanyahu tenga más libertad de acción en Gaza bajo una posible nueva administración Trump, peroel primer ministro aún debe trabajar con Biden durante los próximos seis meses, lo que le deja poco margen de maniobra inmediato, agregaron.

Hasta enero, Biden controlará la entrega de municiones norteamericanas a Israel, así como el nivel de apoyo diplomático norteamericano en la ONU en un momento en que el escrutinio mundial de Israel rara vez ha sido mayor.

"Por supuesto, Netanyahu se beneficia de un Biden políticamente débil, al que la derecha israelí culpa de frenar a Israel", dijo Mazal Mualem, comentarista político israelí y biógrafo de Netanyahu. "Pero Biden sigue siendo presidente y Netanyahu le necesita", añadió.

Netanyahu no comentó inmediatamente la salida de Biden ni le agradeció sus décadas de apoyo a Israel. En vez sí lo hicieron el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que elogiaron la relación de Biden con el Estado judío.

Pero Netanyahu no tardó en anunciar que Israel seguiría negociando un alto el fuego en Gaza, una medida que probablemente complazca a Biden, que ha abogado personalmente por una tregua durante varios meses. Y ayer dijo que la reunión con Biden sería "una oportunidad para agradecerle las cosas que hizo por Israel en la guerra y durante su larga y distinguida carrera".

Agencias AP y AFP

## Denuncian que el régimen de Maduro bloqueó varias webs en medio de la campaña electoral

VENEZUELA. Gremios y asociaciones de prensa dijeron que por lo menos 10 portales no pueden publicar información ante las restricciones del gobierno

CARACAS. – Cuando faltan cinco días para las elecciones presidenciales, el Sindicato de la Prensa de Venezuela, el Colegio de Periodistas y una ONG denunciaron ayer que el régimen de Nicolás Maduro restringió el acceso a tres páginas web informativas, lo que lleva al menos a 10 los portales bloqueados desde el inicio de la campaña electoral este mes.

El sindicato en un mensaje en su cuenta en X dijo que "es una escalada contra la libertad de prensa, de expresión e información a escasos cinco días de las elecciones presidenciales" y mencionó las restricciones a los medios: TalCual, El Estimulo y RunRunesWeb.

El Ministerio de Información y la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no respondieron de inmediato solicitudes de comentarios.

El director editorial de Runrunes, Luis Ernesto Blanco, dijo que la página web del medio ya había sido blanco de este tipo de bloqueos en 2018, así como en 2020, "coincidiendo con la publicación de trabajos de investigación y reportajes especiales".

"En Venezuela desde hace años hemos visto una política de restricción del espacio informativo. No se trata de Runrunes solamente, sino

de muchos portales informativos independientes e, incluso, de verificación", agregó.

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, una organización encargada de monitorear la libertad de expresión y cuya página web también fue bloqueada en días recientes, dijo que "es sin duda un hecho muy grave dado el contexto electoral".

"¿Por qué es grave? Básicamente los procesos electorales necesitan de información tanto para que la gente pueda tomar decisiones o si hay cualquier eventualidad", agregó Correa.

El Colegio Nacional de Periodistas dijo en su cuenta de X al comentar el bloqueo de medios que tal medida "no ayuda para nada en el clima de paz, igualdad e información que debe existir" en las elecciones.

Horas después, Maduro tachó a medios de prensa internacionales de ser "sicarios de la mentira" durante un acto de campaña.

"Han tratado de invisibilizarnos mil veces, ahora la operación la dirigen unos sicarios, los sicarios de la mentira, la agencia EFE de España, la agencia AFP, la agencia AP, CNN y varias televisoras de aquí. Otra vez, nos sabemos la historia, esa película ya la vi", lanzó Maduro en un mitir en San Cristóbal, estado Táchira

(oeste, fronterizo con Colombia).

Según el mandatario, los medios locensurany "manipulan" información sobre su campaña electoral, a la que el acceso es limitado.

"Desde ya están gritando fraude", díjo. "Nadie va a manchar el proceso político. Si se comen la luz [pasar el semáforo en rojo] se arrepentirán 200 años y será el último error que cometan en su vida, ¡será su último error político, habrá justicia contra los fascistas!", amenazó el líder del chavismo.

El mandatario arremetió ya en dos ocasiones, la semana pasada, contra agencias y medios internacionales, a los que tildó de "basura" y ser "punta de lanza" en un supuesto plan opositor para denunciar fraude en las elecciones del 28 de julio.

En este contexto, el presidente dijo que el chavismo le dará una "paliza a la extrema derecha fascista, racista" en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que buscará la reelección.

"Lo que le vamos a dar es una pela a los fascistas, racistas, que pidieron sanciones, bloqueo, invasiones. El 28 de julio es el día de la justicia divina y esa justicia la va a hacer el pueblo con su voto", afirmó. •

tín en San Cristóbal, estado Táchira Agencias Reuters y ANSA

### Fuerte advertencia de Lula al líder chavista

El mandatario brasileño reafirmó la necesidad de unos comicios limpios; "cuando perdés, te vas"

BRASILIA. – El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, advirtió a su colega venezolano, Nicolás Maduro, que el futuro de Venezuela depende de elecciones justas que garanticen la legitimidad del gobierno ante la comunidad internacional, luego de que el líder chavista aludiera a un "baño de sangre" si no es reelegido el 28 de julio.

"Espero que eso sea lo que pase, por el bien de Venezuela y por el bien de América del Sur", dijo Lula, un aliado de Maduro que, sin embargo, mostró sus reservas en las últimas semanas.

El país caribeño celebra el domingo unas elecciones presidenciales que representan el mayor desafío para el chavismo en sus 25 años en el poder, con una oposición que por primera vez aparece como favorita. Frente a una elección que puede ser histórica, el chavismo aumentó la represión contra María Corina Machado, la cara visible de una fuerza de la que el candidato real es Edmundo González Urrutia.

A pocos días del desafío electoral, Lula expresó su preocupación por los recientes comentarios de Maduro sobre un posible "baño de sangre" y una "guerra civil" en caso de que quienes él llamó "los "fascistas" se impusieran.

"Me asustaron las declaraciones de Maduro de que, si pierde las elecciones, habrá un baño de san-

gre. Quien pierda las elecciones debe darse un baño de realidad, no un baño de sangre", dijo Lula en una entrevista con agencias extranjeras. "Madurodebe aprender: cuando ganas, te quedas; cuando perdés, te vas y te preparas para disputar otras elecciones", agregó el brasileño, que perdió tres elecciones presidenciales hasta ser elegido por primera vez, en 2002.

"Maduro sabe que la única posibilidad para que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral que sea respetado por todos", dijo Lula a los periodistas en la residencia presidencial de Brasilia. "Tiene que respetar el proceso democrático y que las elecciones sean lo más civilizadas posible".

Maduro gobierna Venezuela desde 2013, cuando asumió el poder tras la muerte de su predecesor ymentor Hugo Chávez. El "hijo político" del comandante bolivariano ganó unas elecciones que sus adversarios consideraron que no fueron libres ni justas. Su reelección de 2018 fue ampliamente considerada una farsa, ya que a los principales partidos y candidatos de la oposición se les prohibió participar.

González Urrutia es un exdiplomático elegido por la coalición opositora para reemplazar en las urnas a la líder María Corina Machado, que fue proscripta por el régimen. •

Agencias AFP, AP y ANSA









KAIA En tablas







En locales adheridos

EL CLUB DE LA MILANESA



En locales adheridos



ENCONTRÁ TUS **CÓDIGOS DE DESCUENTO** EN LA APP O EN CLUB.LANACION.COM.AR



Activá tu mundo

BENEFICIOS VÁLIDOS DESDE EL 02 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA SOCIOS DE CLUB LA NACION. PARA OBTENER EL BENEFICIO SE DEBE PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA, SIN EXCEPCIÓN. EL DESCUENTO SE REALIZARÁ EN EL PUNTO DE VENTA Y SE APLICARÁ SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA. LOS DATOS Y OFERTAS MENCIONADOS REVISTEN UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO Y EN MODO ALGUNO SUPONEN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS INDICADOS, Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS, SON RESPONSABILIDAD DE SA LA NACION. LA TARJETA DE CLUBLA NACION ES EXCLUSIVA PARA SUBSCRIPTORES DEL DIARIO LA NACION. S.A. LA NACION ZEPITA 3251, CABA. CUIT 30-50008962-4 CONSULTE CONDICIONES DE SUBSCRIPCIÓN Y BASES Y CONDICIONES DE BENEFICIOS EN WWW.CLUB.LANACION.COM.AR.

## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LA PUJA POR UNA OBRA FUNDAMENTAL PARA EL SECTOR **ENERGÉTICO**

Los gobernadores de Buenos Aires y Río Negro, Axel Kicillof y Alberto Weretilneck, se disputan un proyecto de YPF y Petronas por la construcción de una planta de GNL.



El proyecto millonario

Las empresas YPF y Petronas, de Malasia, sellaron una alianza para construir una planta capaz de transformar el gas en líquido y, de esa forma, poder exportarlo.

#### Pulseada con la Nación | EL FUTURO DE UNA INVERSIÓN CLAVE



El gobernador de Buenos Aires, en Bahía Blanca, con el intendente Susbielles (a la derecha)

**GPBA** 

## Kicillof se resiste a firmar el RIGI y lanza su propio plan de beneficios para empresas

El mandatario provincial teme perder una inversión de más de US\$30.000 millones en Bahía Blanca; el gobierno nacional estudia ubicarla en Río Negro, que adhirió al régimen

#### María José Lucesole CORRESPONSAL EN LA PLATA

resistió.

LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof presentará la semana que viene en la Legislatura bonaerense su proyecto de Régimen Provincial de Fomento a las Inversiones Estratégicas, la herramienta con la que buscará adherir, bajo sus propios términos, al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones

La iniciativa busca ser, también, la palanca con la que pretende evitar que una inversión multimillonaria se vaya a otra jurisdicción nacional: la planta de GNL con la que YPFy Petronas, la multinacional de el gas de Vaca Muerta.

(RIGI) de Javier Milei, al que tanto

El régimen de fomento provincial, con estabilidad tributaria y mejoras en el tratamiento impositivo, es la salida que encontró el gobernador tras oponerse a la Ley Bases y militar contra el RIGI aprobado por el Congreso, ante el entendimiento de que "regala plata" a los inversores.

Pero el RIGI ya es ley y, urgido ante la posibilidad de que la planta licuefacción se destine en Punta Colorada, Río Negro -donde el gobernador Alberto Weretilneck impulsó, hizo aprobar y sancionó en tiempo récord la adhesión al RIGI-, Kicillof ideó esta alternativa: "Un 'RIGI provincial' es nuestra adhesión [al RIGI]", indicaron a LA NACION en la gobernación.

¿Qué incluye el Régimen de Fomento a las Inversiones Estratégicas? Exención o bajas de impuestos a los sellos, ingresos brutos e inmobiliario; estabilidad en el régimen impositivo por treinta años; facilitar gestión de permisos y trámites administrativos y asegurar condiciones medio ambientales susten-Malasia, buscan exportar al mundo tables, entre otros puntos. La letra chica aún está en proceso de redac-

> Kicillof se opuso el RIGI al creer que la multimillonaria inversión en Bahía Blanca, que comenzó a gestionarse en 2017, estaba asegurada.

> a la Casa Rosada el escenario cambió y enfrenta la posibilidad de perder una inversión que oscila entre

los 30.000 y los 50.000 millones de dólares, según las distintas estimaciones.

En cualquier escenario, sería la inversión extranjera más grande que se instalaría en el país con una proyección para los próximos ocho

El RIGI aprobado en el Congreso propone beneficios por 30 años a quienes realicen inversiones superiores a los 200 millones de dólares. Los inversores de Petronas-YPF, según manifestó el CEO de la petrolera estatal, Horacio Marin, exigen a las provincias que adhieran al régimen antes de avanzar con la localización.

Kicillof dilató casi un mes la adhesión al RIGI. "Van a regarles plata que no pidieron los inversionistas", fue la frase que repitió el mandatario provincial en los últimos días, va convertido en protagonista de una polémica que podría afectar su gestión.

Mientras Río Negro se apresuró Pero con la llegada de Javier Milei y ya adhirió al RIGI, Kicillof, que quiso eludir ese trámite para evitar que la provincia se quede sin ingresos provenientes de impues-

tos, trabaja ahora a toda máquina en su propio régimen de beneficios impositivos.

#### "Lastre"

En los últimos días, en tanto, Milei le dedicó varios guiños a Río Negro y a Weretilnek; y calificó a Kicillof de "lastre", "bestia", "comunista" y "expropiador serial". Fue cuando lo consultaron, durante una entrevista por el hecho de que Bahía Blanca, a diferencia de Punta Colorada, ya tiene un puerto y un circuito industrial establecido. "Sí, claro, perotenés el lastre de Kicillof, que es un expropiador serial", dijo el Presidente.

"Si Kicillof hubiera querido hacer las cosas bien, ya habria adherido al RIGI nacional", continuó Milei, para señalar como "obvio" que la inversión no va a quedar en Buenos Aires. Consultado por el régimen de fomento lanzado por el gobernador, el Presidente cerró: "¿Para qué quiere un régimen distinto? ¿Para hacerlo con sus ideas comunistas, que hundieron a la Argentina? Dale".

Ante este apremio, el gobierno de

Buenos Aires trabaja a contra reloj en su propio régimen de fomento y, mientras tanto, deslizó que la alternativa de Río Negro "puede ser una retribución a concesiones políticas" por parte de la Casa Rosada. Así lo dijo el ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco, ayer en una conferencia de prensa. "Una empresa con participación del Estado argentino [por YPF], que se jacta de eficiencia económica, estaría decidiendo una geolocalización que no es eficiente", dijo, sobre la eventual elección de Punta Colorada.

Kicillof pretende que la Legislatura debata desde la semana que viene su propio proyecto de fomento, cuyos detalles define por estas horas el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Augusto Costa.

La inversión de Petronas en sociedad local con YPF para la planta de licuefacción se había anunciado para Bahía Blanca en 2022, luego de gestiones que habían comenzado en 2017. "De repente, con la llegada de Milei, empieza a aparecer otra jurisdicción. No queremos entrar en un juego de competencias hermanas, donde el Estado da más de lo que la empresa aporta", afirmó el ministro.

Bianco, mano derecha de Kicillof, afirmó: "El RIGI ya está vigente, tanto para la provincia de Buenos Aires como para otras, solo falta reglamentar esa normativa". No es lo que planteó Marin en la carta que envió semanas atrás a Kicillof y a Weretilneck, donde puso como condición para decidir la localización de la planta de GNL que las provincias se comprometan a adherir al RIGI. Weretilneck lo hizo, Kicillof argumentó que esa respuesta implicaba avanzar sobre decisiones que debe tomar la Legislatura provincial, Bahía Blanca y su concejo deliberante.

"El gobernador va a presentar un régimen de incentivos cuando termine el receso invernal. Los impuestos provinciales son una porción muy menor. Será la empresa la que decida con una cuestión de costo-beneficios estructurales. Con la seriedad que amerita. Pedimos que se haga de modo despolitizado, dijo Bianco.

"No sé por qué Milei insiste en que la planta de licuefacción se instale en otra provincia", cerró, tras deslizar la hipótesis de que la elección de Río Negro sería la contrapartida por concesiones políticas de los legisladores de Weretilneck en el Congreso.

"Es una decisión estratégica de YPF, una inversión de magnitud: son 50.000 millones de dólares en los próximos ocho años. Esta inversión se viene desarrollando hace siete años y va tenía una localización: Bahía Blanca", aseguró por su parte Costa.

"En los últimos años ya vinieron inversiones en Vaca Muerta, sin RI-GI. Plantear [como condición] que una provincia adhiera o no al RIGI es falso", agregó Costa. "La provincia brindará un régimen de incentivos propio. Vamos a presentarlo en la Legislatura: exenciones impositivas ingresos brutos, sellos e inmobiliario. Todo esto con estabilidad por 30 años", completó.

POLÍTICA | 11 LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024



En una primera fase, la inversión alcanzaria los US\$10.000 millones para producir cinco millones de toneladas al año de gas natural licuado (GNL).



Un plan con visión de futuro

A largo plazo, el proyecto que se disputan las provincias de Buenos Aires y Río Negro implica una inversión de US\$30.000 millones.

## El intendente bahiense salió fuerte a pedir que la planta se instale en su ciudad

Para Susbielles, Ingeniero White aventaja a Punta Colorada por razones de infraestructura y costos

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, defendió a su ciudad como locación para la planta degas natural licuado (GNL) que se disputa con la provincia de Río Negroy que quedó envuelta en una polémica nacional por la negativa del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a adherir al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

El jefe comunal bahiense afirmó que el puerto de su distrito, ubicado en la localidad de Ingeniero White, está "preparado, entrenado y listo para operar". En paralelo, buscó escapar del cortocircuito entre el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense, al señalar que ambos "tienen la misma búsqueda" de que la inversión se concrete.

"Para nosotros, no es nuevo el proyecto de gasificación y licuefacción. Tenemos gente preparada para operar", indicó Susbielles ayer, en una conferencia de prensa en el marco de una reunión multisectorial en el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. "Tenemos el muelle de Mega [una compañía de gas que tiene a YPF, Petrobras y Dow Argentina como accionistas], que ya ha operado GNL. El puerto de Bahía Blanca está preparado, entrenado y listo para operar", aseguró. "El Puerto de Bahía Blanca está preparado para exportar mañana, lo cual significa dólares para el país", reforzó el intendente, en otro pasaje de su discurso.

"El puerto y la ciudad tienen la capacidad energética para abastecer este proyecto. Tenemos gasoductos, oleoductos, poliductos, rutas, vías férreas, zona franca, todas circunstancias que ofrecen ventajas competitivas a la inversión", dijo Susbielles, además de subrayar que la terminal portuaria de Ingeniero White "es un puerto abrigado, con formato estuarial, que en comparación con Punta Colorada opera un 22% más de días y eso, a la hora de analizar el proyecto, implica mucha plata".

Susbielles ofreció una conferencia de prensa en la que se rodeó, entre otros, de representantes de La Libertad Avanza en el distrito, como la presidenta del Concejo Deliberante, María Teresa Gonard, y el excandidato a intendente por esa fuerza Oscar Liberman (que salió segundo en las elecciones de 2023). También lo acompañó Santiago Mandolesi Burgos, titular del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca.

El intendente bahiense remar-

có que el puerto local es de aguas más cálidas que las de la terminal que se debería construir en Río Negro, lo que bajaría costos. Y añadió: "Hay una zona petroquímica instalada, siendo el quinto a nivel sudamericano".

"A un puerto como el de Bahía lo contrastan contra un render", remarcó Susbielles para graficar la diferencia entre el puerto bahiense yel proyecto de Punta Colorada. La inversión en disputa se ubica entre los 30.000 y los 50.000 millones de dólares.

El jefe comunal buscó eludir la polémica por la adhesión de la Provincia de Buenos Aires al RIGI yafirmóque el municipio otorgará beneficios impositivos para que la inversión de la empresa malaya Petronas, con YPF como socio local, se concrete en su ciudad. "La peor hipótesis que nos podría pasar es que tomemos una mala decisión y, por no ser lo suficientemente sólida y profesional, cuando vayamos a buscar los capitales, esos capitales no estén. El Presidente y el gobernador, más allá de que piensen distinto, tienen la misma búsqueda", evaluó.

"Todas las decisiones y ventajas impositivas que tienen a nivel nacional están vigentes por la vigencia de esta ley [por el RIGI]. Estamos a la espera de esta reglamentación y es pedido específico de YPF que el municipio adhiera a través de un régimen especial que contemple exenciones, simplificación de trámites y estabilidad fiscal por la vía del proyecto. La respuesta del municipio fue afirmativa y estamos trabajando para hacer más competitivo el proyec-

to", aseveró Susbielles. El intendente dijo que en Bahía Blanca se sienten "patagónicos", y propuso una alternativa para Punta Colorada, la locación que impulsa el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, "Estamos convencidos de que la mejor locación es el puerto de Bahía, creemos que es lo mejor para la Argentina. Sabemos que Punta Colorada es y debe ser el puerto de salida de petróleo por excelencia", consideró.

"La Argentina necesita dólares. Bahia Blanca los puede proveer a través de su complejo industrial, portuarioy logístico de una maneramuchomás rápiday muchomás eficiente. La ciudad también tiene una matriz y una preparación para recibir este proyecto", indicó el intendente Susbielles, que es parte de Unión por la Patria y transita su primer mandato al frente de la municipalidad.

#### **OPINIÓN**

### La nueva normalidad de la era Milei

Luciana Vázquez PARA LA NACION-

Il gobierno de Javier Milei cuenta con una ventaja es-■tructural. Su gestión opera en medio de una dinámica en la que la gravedad de los momentos políticos y económicos más delicados queda absorbida rápidamente en una nueva normalidad. Los desafíos que en el pasado alcanzaban para sellar la suerte de un gobierno o, al menos, el ingreso a una etapa de declive, en la administración Milei encuentran otro curso. Algo atípico para los procesos políticos argentinos de las últimas décadas. En esta nueva normalidad, la crisis legislativa de los primeros meses de su gobierno, la presión de los mercados de estas últimas semanas, los fogonazos del dólar y la crisis social se reordenan con velocidad y terminanconfluyendo en un cauce de gobernabilidad sorprendente. Fallan

Laúltimapruebaeslabrechaque creció entre el Gobierno y los mercados. Aunque Milei volvió a poner sobre la mesa una clave interpretativa de los procesos argentinos desde el alfonsinismo hasta el kirchnerismo, el caballito de batalla de "los golpes de mercado", esa lógica ya no alcanza como matriz conceptual tina actual. Y las crisis posibles que puede enfrentar. Es una bala interpretativa con la pólvora mojada.

los pronósticos.

Ayer, cuando arreciaban los cuestionamientos de los mercados, el economista argentino Alberto Cavallo, hijo de Domingo Cavallo, experto en precios, que monitorea la inflación argentina diariamente, posteó en X: "La inflación mensual de Argentina volvió a caer al 2,6% al 7/22, según las mediciones de PriceStats. Es el nivel más bajo desde diciembre de 2021". Milei lo retuiteó

enseguida. Ahí reside parte del poder y de la sostenibilidad de la gestión de Milei. Lo que parecen ser los momentos más críticos del Gobierno se superan hasta encontrar una nueva estabilidad. En estos siete meses de gestión mileísta, la Argentina navega en una tensa calma que augura bombas que nunca terminan de explotar. La lógica política no responde a los tempos y temores tradicionales. Al menos por el momento.

Hay mecanismos propiamente locales detrás de ese funcionamiento. La anomalía Milei desarmó lo concebible político en varios sentidos. La ciudadanía apoya lo impensable: el ajuste. El Gobierno encuentra ganancias en las medidas más costosas: el ajuste, otra vez. La crisis social que le preocupa al FMI no desestabiliza al Gobierno, al menos todavía. El desorden y la virulencia política se perciben como rasgos necesarios para un cambio posible. La falta de coherencia en posiciones claves, como la que enfrentó a Victoria Villarruel con Karina Milei la semana pasada en torno a la selección nacional y Francia, se vuelve parte del paisaje político aceptado: esas internas no quiebran al Gobierno, como le sucedía a la presidencia de los Fernández. El razonable señalamiento de todos esos problemas de gestión no agota el sentido de la transformación de la experiencia política y social que viven los argentinos.

También hay lógicas globales que enmarcan en parte lo que sucede en la Argentina de Milei. La desmesura generalizada de la política que termina circulando por las redes sociales normaliza los picos críticos. Ya quedan pocas cosas que alteren el orden. Ni una corrida cambiaria al estilo argentino ni un atentado a



un candidato presidencial de una potencia global o la renuncia de otro candidato en medio de una campaña electoral parecen tener el peso de otros tiempos: queda todo rápidamente digerido en una lógica política que aceptó el exceso y la ruptura de las tradiciones políticas como lo natural.

Milei representó una escalada exponencialen el modo de construirse como alternativa política en apenas dos años, entre la elección de 2021, cuando apenas se quedó con el 18 por ciento de los votos de CABA para diputados, lo que ya era todo un que explique la experiencia argen- logro, y la de 2023, cuando se quedó con la presidencia. Ese nivel de exceso es, por ahora, la medida de las cosas. Todo lo grave y sólido se desvanece en el aire.

> En la Argentina, la gobernabilidad de la desmesura es en parte una conquista de Milei. Hay dos temas que afectan la vida diaria de las personasy que Milei pudo domesticar: la inflación es una; la crisis social expresada en la calle es otra. El último informe de la consultora Diágnóstico Político dejó en claro esto último. Milei logró lo impensable: reducir el nivel de piquetes en 2024 como no logró nadie en los últimos años. A nivel nacional, cayeron un 22 por ciento y en CABA, el logro fue contundente: 50 por ciento de caída. Un imposible al que la clase política histórica le escapó durante años. El relato mileísta, anclado en lavisión de Patricia Bullrich sobre el orden y de Sandra Pettovello sobre la política social, desactivó el poder de las organizaciones sociales aun en medio de un aumento de la pobreza. Otra razón es la contención de la inflación, que se percibe muy directamente en el bolsillo de todos, también de los más pobres.

> La inflación sigue contenida pese a la reacción negativa de los mercados y la incertidumbre que traduce el aumento del dólar blue. No son cuestiones menores. Esos indicadores, cantidad de piquetes por año e inflación, traducen fielmente los niveles de conflictividad y ansiedad social e incertidumbre que impactan en la cotidianeidad de los argentinos.

> El factor tiempo está en el centro de la experiencia inflacionaria. En los hogares, una inflación desbocada sopla la nuca de la opinión pública: cualquier fogonazo inflacionario acelera el tempo con el que se percibe la debilidad de un gobierno y la aceleración de la crisis económica personal. En esos casos, la política se vuelve drama personal a toda velocidad. Los argentinos lo saben.

> Por ahora, el Gobierno está tranquilo en ese punto. Por eso la inflación a la baja o al menos estable es un ancla política. Por eso también, la costumbre asumida por Milei y Caputo de anunciar la inflación por semana en momentos críticos: si la inflación mensual se muestra más complicada, la inflación semanal le permite al Gobierno anclar dia-

riamente el apoyo popular. "En la última semana, la inflación de alimentos y bebidas fue del 0 por ciento", anunciaba Milei a principios de julio.

Elinventonoes nuevo: loinauguraron Massa y su número dos, Gabriel Rubinstein, en 2023, cuando la inflación empezó a escapárseles irremediablementeylaselecciones estaban encima, "Inflación semanal 2.3%", tuiteó Rubinstein el 10 de noviembre, a pocomás de una semana del balotaje. En la puja política en el caminoelectoral, la inflación semanal fue una herramienta distractiva. No les funcionó.

El factor tiempo sí le pesa al Gobiernodeotraforma. En el centrode la gobernabilidad mileísta, hay tres fechasclaves. En lo local, fin de año y la elección legislativa de 2025. En lo internacional, la elección presidencial en Estados Unidos.

Findeañofueelplazoquepusola gente, según encuestadores a principio de 2024, con relación a su expectativa de mejora de la situación económica. "Mi preocupación es que la gente espera que la recuperación se dé este año. Nadie lo sabe con exactitud, pero va a tomar más tiempo", reconoce un hombre de los mercados al que escucha el Gobierno. El año de plazo que la gente le dio al Gobierno para dar vuelta la taba de la Argentina entró en su segunda fase: eso está más claro que la segunda fase del plan económico, en torno al que hay confusión.

El lunes, la Universidad de San Andrés divulgó su tradicional "Encuesta de satisfacción política y opinión pública". Julio muestra datos inquietantes para el Gobierno: "La satisfacción con la marcha general de las cosas a 7 meses de asumir Milei es del 33%, o puntos más baja respectodel mesde mayo", muestra el informe.

A cinco meses del 31 de diciembre, el Gobierno debe mostrar mejores noticias que una inflación de un dígito bajo. Ahí están todas las dudas que los anuncios de Caputo no logran despejar. Los mercados reaccionan desde ahora. La reacción de la gente se va a notar definitivamente en la selecciones de 2025, la otra fecha clave.

El problema del Gobierno es que la política económica se vuelva parches de coyuntura para aguantar con la narizapretada hasta las parlamentarias. Es decir, su riesgo es ganar tiempoy fabricarse chances futuras de continuidad en el poder haciendo massismo: sacrificar el largo plazo de una política económica virtuosa en pos del corto plazo electoral.

La otra ficha del Gobierno está puesta en otra dimensión temporal: las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos y un eventual triunfo de Trump. ¿Cuánto influirá en la gobernabilidad mileísta que Trump gane? Hay opiniones encontradas. La palabra de Trump en favor de Milei puede abrir una mejora de su posición ante el FMI, pero con limitaciones. Las expectativas excesivas son más cuestionadas.

La Argentina bajo Milei sigue su marcha. El destino final de su gestión es una pregunta todavía abierta. Un inversor atento al proceso argentino lo sintetiza con la cita de una versión, cuestionada por su veracidad pero gráfica para los tiempos que corren, que tiene como protagonista al ex primer ministro chino Zhou Enlai cuando en 1971 le preguntaron sobre el impacto de la Revolución Francesa, ocurrida en 1789, que contestó: "Too soon to tell". .

## En el Gobierno aseguran que el Presidente se verá a solas con Macron

FRANCIA. La reunión bilateral sería el viernes en París; es el viaje número 12 del mandatario al exterior; regresa el domingo para el cierre de la Exposición Rural

#### Cecilia Devanna

LA NACION

Javier Milei viajará mañana a Francia para participar de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en esa ciudad. El viaje de Milei incluirá, según aseguraron altas fuentes gubernamentales a LA NA-CION, una reunión bilateral con el presidente Emmanuel Macron, el viernes 26.

tenían previsto ver un partido del Olympique de Marsella, equipo del que es hincha Macron, el sábado al mediodía, pero la agenda de Milei no permitiría asistir a ese evento porque prevé estar de vuelta en Buenos Airespara asistir el domingo a la Rural, donde dará el discurso de cierre.

El viaje de Milei se da luego de la polémica suscitada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien acusó a Francia de "colonialista" en una actitud que fue desaprobada públicamente por el mandatario y que impulsó a la secretaria general de presidencia, Karina Milei, a ir al Palacio Ortiz Basualdo, sede diplomática francesa en Buenos Aires, a pedir disculpas, el último jueves.

Según sostuvieron las fuentes consultadas, el encuentro Milei-Macron será el viernes en el Palacio del Elíseo.

Ambos mandatarios tenían un encuentro en junio pasado, que luego el presidente argentino canceló al reprogramar su agenda. Poco después deeso sevieron en la cumbre del G-7, en Apulia, Italia y días después llegó la invitación para este nuevo viaje, con la excusa de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.

Milei encarará su duodécimo periplo desde que llegó a Balcarce 50. Viajará en principio con su hermana y secretaria general de presidencia, Karina Milei. En tanto que en París se encontrará con el secretario de Ambiente, Turismo y Deporte, Daniel Scioli. Invitado por la organización, Scioli viajará hoy por la noche y retornará el sábado.

Quien en principio no participaría de la partida es la canciller Diana Mondino, cuya presencia era inicialmente contemplada por algunos de los consultados, pero cerca suvo negaron que viaje.

Mondino lleva tiempo sin participar directamente de algunos viajes de relevancia como el G-7 en Italia y su nombre quedó bajo la lupa para varios "traspiés" que motivaron enojos en Balcarce 50.

Tampoco fue ella quien pidió las disculpas a Francia, como sí hizo el jueves por la noche a Karina Milei, tras los dichos de Villarruel luego de la polémica generada por el mensaje en X en el que acusó a ese país de "colonialista".

El enojo en el Gobierno con Villarruel fue total. En la Casa Rosada explicaban que la presencia de la

hermana del Presidente en la sede diplomática se debió a que entendían que la vicepresidente se "había ido al carajo" con sus dichos y que la magnitud de lo sucedido "requería" que fuera ella en representación directa del Gobierno.

Se mandó "cuatro cagadas", según la expresión usada en lo más alto del Gobierno, sobre la vicepresidenta. La primera, según interpretan en la Casa Rosada, "mezclar Ambos mandatarios también una cuestión deportiva con una diplomática" y que convirtió el tema en "una cuestión de Estado y con un miembro del G-7".

> Después porque entendían que con su comentario "le produjo un daño enorme" al futbolista Enzo Fernández (apuntado por el video) por la sanción recibida.

> Sobre sus motivaciones, en la Presidencia creen que lo hizo "para figurar" o "hacerse la nacional y popular", altiempoque distinguen que "bajo ningún motivo pensaban que haya tenido segundas intenciones, "menos que menos" que haya sido para complicar el viaje del presidente de esta semana a Francia. "No tuvo que ver con eso, fue más un tema suyodeegoydequerersumaradeptos", completaron fuentes oficiales.

> Milei partirá el miércoles por la noche a Francia. El viernes se espera la reunión bilateral en el Palacio del Elíseo y su participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, de la que participarán más de 120 mandatarios de todo el mundo. Su vuelta está prevista para el sábado 27.

> El domingo 28 dará su discurso en la Exposición Rural. En las próximas horas, antes de su mensaje desde la sede rural de Palermo, Milei tiene previsto hablar con el ministro de Economía, Luis Caputo, en pos de evaluar la posibilidad de hacer algún tipo de anuncio referido al sector agropecuario.

> Será el duodécimo viaje internacional del mandatario desde que asumió, en diciembre pasado. Ya viajó a Suiza, Israel, Italia, en dos oportunidades; Estados Unidos; El Salvador, España, Alemania, República Checa, y Brasil. .

#### LA RESPUESTA A MADURO

El Gobierno respondió a las declaraciones del venezolano Nicolás Maduro, quien el jueves llamó "malparido" a Javier Milei. "Las palabras de un dictador no ameritan un análisis". señaló el portavoz Manuel Adorni. El Gobierno comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse al proceso contra Venezuela, del que se había retirado en 2021.



Victoria Villarruel, ayer, en Catamarca, con el gobernador Jalil

## Villarruel busca bajar la tensión, pero mantiene cortado el diálogo con Javier y Karina Milei

INTERNA. La vicepresidenta regresa hoy de Catamarca; no hubo contacto con la cúpula del Gobierno tras los cruces por el conflicto con Francia

#### Delfina Celichini

LA NACION

Victoria Villarruel está en Catamarca desde el fin de semana. No habló aún con el Presidente después de que los hermanos Milei desmarcaron al Gobierno de su acusación a Francia de ser "un país colonialista". El viaje de la vicepresidenta fue después de haber avalado los cánticos de los futbolistas del seleccionado argentino contra los franceses, un conflicto por el que intervino en persona ante la embajada francesa Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Villarruel se replegó, evitó hacer comentarios públicos, se mostró con el gobernador del norte, Raúl Jalil, e intentó bajarles el volumen a los contrapuntos internos. Respaldada por los números que arrojan las encuestas, apuesta a sostener su agenda de diálogo y prepara un desembarco en Sociedad Rural.

"No va a hacer comentarios. Busca desescalar la tensión", precisaron fuentes cercanas a la titular del Senado, que confirmaron a LA NACION que el binomio presidencial no dialoga desde que estalló la controversia. Del Poder Ejecutivo solo tuvo contactos con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y con la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy. Los encuentros fueron por proyectos que deberá discutir la Cámara alta: el que busca implantar la Boleta Única y la recomposición de los haberes jubilatorios. En ninguna de estas conversaciones se hizo referencia a los disensos entre Villarruel y los Milei.

El fin de semana, la vicepresidenta se mostró sonriente junto a Jalil, un kirchnerista diluido que hilvana gestos de acercamiento con la Casa Rosada. "La titular del Senado de la Nación almorzó con el mandatario provincial, visitó La Gruta de la Virgen del Valle y

participó de la 53° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho que se lleva a cabo en el Predio Ferial Catamarca v en la cual se destaca la identidad y tradición catamarqueña a través de sus artesanías, gastronomía, turismo y expresiones artísticas de música y danza", comunicaron el domingo desde la vocería de la Cámara alta.

Permanecerá en la provincia del norte hasta mañana, cuando regresará para planificar su desembarcoen la Rural. "Es probable que vaya esta semana, pero todavía no está confirmado el día", ratificaron sus colaboradores. Se adelantará a la llegada del Presidente, que lo hará el domingo.

La determinación de Villarruel para evitar nuevos roces, no obstante, no la llevó a eliminar el tuit a través del que tildó a Francia de "país colonialista". Por el contrario, lo dejó "fijado" en su cuenta personal de X a pesar de que éste fue el mensaje desautorizado públicamente por el Presidente y su hermana, quien apuró una visita diplomática al embajador francés en la Argentina para pedirle disculpas. "Lo arregló Kari. Los franceses estaban enojados", indicó Milei en una conversación en el canal Neura, el viernes pasado.

Villarruel fue elegida por la ciudadanía y, a diferencia de los funcionarios eyectados de la administración libertaria a lo largo de estos siete meses de Gobierno, su continuidad no depende del visto bueno de la mesa chica del Presidente.

Los seguidores de Milei en X -la trinchera social libertaria-, son cuidadosos con las críticas hacia la titular del Senado a quien, por ahora, protegen las encuestas. Los últimos informes de relevamiento de opinión la ubican con niveles de aprobación similares a los del jefe del Estado.

La consultora Casa Tres, de Mora Jozami, le atribuye a Milei un 53% de imagen positiva en junio,

mientras que un 52% a Villarruel. El diferencial entre aprobación y rechazo la deja mejor posicionada a la vicepresidenta, que acumula un 40% de imagen negativa mientras que el primer mandatario suma 43%.

Otro relevamiento de junio, hecho por la consultora Equipo Mide, exhibe números todavía más auspiciosos para Villarruel, primera en el ranking de funcionarios: 50% de imagen positiva y 44% negativa. A Milei lo ubican con 46% de aprobación y 52% de rechazo.

Villarruel sortea el desgaste de la gestión y se mantiene a una prudente distancia de los últimos traspiés administrativos.

#### La defensa

Si bien Villarruel mantuvo el mutismo, no fue el caso de uno de los siete senadores de la bancada oficialista. Se trata del formoseño Francisco Paoltroni, que salió ayer en defensa de la vicepresidenta y criticó al Ejecutivo por "el mensaje contradictorio" que enviaron Milei y su hermana. "Está mal desautorizar a una vicepresidenta", remarcó el legislador en diálogo con Futurock.

Paoltroni también consideró que la disputa la "tendrían que haber resuelto en un mano a mano", y advirtió: "Si la política manda malas señales no ayuda a resolver el problema económico". Si bien el senador reconoció que no está "en la mesa chica", planteó que desconoce "si lo que hace Karina es lo que quiere Milei".

'Es una dificultad que la mesa sea tan chica para gobernar un país tan grande. Ya hemos tenido experiencias con gobiernos que no escuchan", concluyó el formoseño, quien ya mostró diferencias con la administración libertaria: rechazó enfáticamente la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de nominar a Ariel Lijo para ocupar la Corte Suprema de Justicia. •

POLÍTICA | 13 LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024

# Milei mantiene apoyo entre los jóvenes, pero un sector se identifica con el peronismo

ESTUDIO. Un 50% de quienes tienen entre 16 y 35 años respondieron que votarían a candidatos del Presidente

El segmento de la población que tiene entre 16 y 35 años es el que muestra una mayor predisposición a apoyar en las elecciones legislativas del año que viene a los candidatos del presidente Javier Milei y, también, el que más respalda el ajuste que implementó el jefe del Estado desde el inicio de su gestión. Ese respaldo incluye un dato saliente: se trata de una porción de la sociedad en la que un 26% afirma sentirse identificado con el peronismo.

Según un reciente estudio de Isasi/Burdman Consultores Políticos, un 50% de los jóvenes de entre 16 y 35 años "votarían por candidatos que apoyan a Milei". Ese porcentaje se reduce en los restantes segmentos que se evaluaron (es de 39%, en el que se ubica entre los 36 y los 60 años, y de 46% entre los mavores de 60).

En términos generales, sin distinción de rangos etarios, el apoyo a los candidatos de Milei en las próximas elecciones es del 44%, idéntico al porcentaje que obtiene la opción

blación es la que aportó la mayoría de las valoraciones positivas del ajuste. Ante la pregunta "¿Cómo se está adaptando al ajuste?", el 28% de los jóvenes de 16 a 35 años escoge la respuesta "Logré adaptarme bien", mientras que un 30% prefiere la frase "Me adapté, pero con dificultades". Esas dos respuestas muestran que un 58% "banca el ajuste", señala en sus conclusiones el estudio. Un 42% de los jóvenes de este segmento no respaldan esa orientación central del Gobierno (20% contesta "No me adapto, me cuesta llegar", y



El Presidente cosecha apoyo juvenil, con el kirchnerismo (y el macrismo) en baja

ARCHIVO/S. FILIPUZZI

"candidatos que se oponen a Milei". un 22%, "No me adapto para nada, o ideologías se siente usted más re- conexión con las emociones, lo que ajuste es menor en los grupos de mayor edad. Entre los 36 y los 60 años, alcanza el 49% (sumando las respuestas "Logré adaptarme bien" y "Meadapté, perocondificultades), y en el grupo de mayores de 60, logra un 44% de adhesiones.

Un punto clave que revela el análisis segmentado por edades que realizó la consultora es que el grupo de apoyo a Milei se vincula con la identidad peronista en un porcentaje importante. En el estudio, se hizo la consulta "¿Por cuál de las siguientes identidades partidarias

venes que tienen entre 16 y 35 años, un 26% afirma que su identidad es "peronista".

En las conclusiones del estudio de opinión pública, se resume: "El sub-35 sigue siendo el actor políticomileísta con una fuerte identidad peronista".

"Si vamos a los discursos de Milei. tiene su contraparte con el kirchnerismo más que con el peronismo. Es un segmento hijo de la crisis, que está en quiebre con el kirchnerismoy con el macrismo. Interpreto que la identidad libertaria tiene que ver con la mo. Los grupos libertarios trabajan elantagonismocon el kirchnerismo, a ese sector suelen referirse con sus calificativos de 'zurdo' o 'comunista'. Milei no es antiperonista, reivindica a Menem", evaluó Viviana Isasi, una de las responsables del estudio, en diálogo con LA NACION.

Isasi, que se especializa en el análisis del comportamiento político del segmento joven de la sociedad, señaló que ese sector de la población busca "rebeldía, y por eso brega Milei". Sostuvo que "las juventudes kirchneristas son vistas como adoc-

trinadas", además de estar entre las identidades que se encuentran en una tendencia a la baja.

"La gente se está identificando bajo los paraguas de La Libertad Avanza o del peronismo. No es lo mismo identidad que adhesión partidaria. El sector más mileísta es el sub-35. pero tiene una identidad peronista muy fuerte", señaló Isasi.

La respuesta "peronista" es la segunda elegida en ese grupo de entre 16 y 35 años. Un 35% escoge la opción "ninguna"; el 24% contesta "libertario"; el 5% responde "izquierda"; el 4%, "Pro/macrista"; un 3% dice ser "radical", y otro 3%, "kirchnerista".

El estudio, que se extendió entre el 8 y el 11 de julio y relevó 2147 casos a nivel nacional con un sistema online y telefónico, muestra entre sus conclusiones que "el crecimiento de la marca 'peronista' tiene que ver con la virtual desaparición de la memoria del kirchnerismo y del macrismo entre los sub-35". Isasi lo explicó al señalar que el segmento tiene "enojo con toda la política La misma porción joven de la po- no cubro lo básico"). El respaldo al presentado?". En el caso de los jó- también se puede ver en el peronis- tradicional reciente, porque son los dirigentes que hicieron todas las crisis que vivió".

> La identidad política peronista, según el estudio, predomina entre los mayores de 60 años (el 29% se encuadra dentro de esa ideología, mientras que un 24% elige la opción "ninguna").

Entre quienes transitan entre los 36 y los 60 años, la opción de filiación política más elegida es "ninguna", con un 30%, mientras que "peronista" es la segunda más seleccionada, con un 21% de las respuestas. •

## El Gobierno registró una nueva caída en el índice de confianza en la gestión

Bajó 3,7% con respecto a junio; en ese mismo plazo, Macri y Fernández tenían un mayor nivel de apoyo

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que difunde la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) registró este mes una baja de 3,7% respecto de junio. La administración del presidente Javier Milei obtuvo un resultado de 2,7 puntos, una cifra menor a la que obtuvieron al cumplir siete meses en el poder Mauricio Macri (tenía 12,3% más) y Alberto Fernández (6,2% más).

La encuesta es elaborada por Poliarquía Consultores: se trata de una muestra de 1004 casos tomada de manera telefónica entre el 1º y el 11 de julioentremayoresde18añosdeedad ubicados en 45 localidades del país.

A lo largo de los últimos años, la dirigencia política sigue con especial atención el ICG porque ha sido una variable que mostró una gran correlación con el nivel de votos que los oficialismos obtuvieron en las distintas elecciones.

La de julio es la segunda caída consecutiva del gobierno de Milei en este índice. Había bajado un 2,1% en junio. En mayo, en cambio, había crecido 2,7% después de una cadena de caídas consecutivas en enero, febrero, marzo y abril.

En diciembre, con el recambio presidencial, se había registrado una fenomenal subida del 102%.

El ICG se elabora a partir de cinco

#### El índice de los últimos presidentes

Evolución mensual de la confianza en el gobierno (ICG)



ejes de evaluación. En cuatro de ellos, el gobierno de La Libertad Avanza retrocedió con respecto al mes de junio, mientras que en uno mejoró: "Capacidad para resolver los problemas del país" (2,2% arriba).

En cambio, cayó en "evaluación general del gobierno" (-3,1%), "preocupación por el interés general" (-3,5%), "eficiencia en la administración del gasto público" (-4,7%); y "honestidad de los funcionarios" (-8,9%).

En julio, el ICG fue mayor entre los hombres que entre las mujeres, entre los jóvenes que tienen entre 18 a 29 años, entre quienes viven en el interior (en comparación con quienes residen en el conurbano y la Capital), entre quienes alcanzaron hasta educación secundaria, entrequienes dicen no haber sido (ellos o susfamilias) víctimas de delitos en los últimos 12 meses, yentre quienes creen que la situación económica del país dentro de un año será mejor que la actual.

Según el informe difundido por la universidad, "la diferencia entre el valor máximo y mínimo de ICG en el período diciembre de 2023 a julio de 2024 es 0.49 puntos".

El rango del ICG, medido como la diferencia entre los valores máximos y mínimos en los primeros meses de la gestión Macri, comenzando en enero hasta julio, fue de 0,53 puntos.

Este mismo rango de diferencia entre puntuaciones máxima y mínimade la gestión de Fernández fue de 1,07 puntos. "Esto indica que el ICG mantiene una menor sensibilidad de cambio mensual respecto de los dos períodos de inicio de gobierno que lo preceden, con una diferencia más pequeña con respecto al rango de Macri", indicaron los autores. •

14 | POLÍTICA LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024

## Decisión histórica: el Papa trasladó la sede primada de la Iglesia a Santiago del Estero

CAMBIO. La arquidiócesis de Buenos Aires dejará de tener el título honorífico que ostentaba desde 1936; la razón es que la diócesis del interior fue la primera que estableció la Iglesia en el territorio argentino

El papa Francisco decidió trasladar a Santiago del Estero la Sede Primada de la Argentina, título de honor que desde 1936 llevaba Buenos Aires. Así lo dieron a conocer en un comunicado conjunto los titulares de ambas diócesis, el obispo de la sede santiagueña, Vicente Bokalic Iglic, y el arzobispo porteño, Jorge Ignacio García Cuerva, respectivamente.

La Bula Pontificia que ordena el traslado se ejecutará en Buenos Aires el domingo 25 de agosto y en Santiago del Estero el sábado 7 de septiembre.

"Como pastores de las Iglesias de Buenos Aires y Santiago del Estero queremos compartir con todos ustedes este momento especial en la vida de nuestras comunidades diocesanas. El Santo Padre Francisco, haciendo una importante reparación en la historia eclesiástica en nuestra Patria, ha decidido trasladar a Santiago del Estero la Sede Primada de la República Argentina, título de honor que desde 1936 hasta hoy llevaba Buenos Aires", se informó en el comunicado.

Además de albergar la sede eclesiástica más antigua del territorio argentino, la diócesis de Santiago del Estero -que pasará a tener jerarquía de arquidiócesis-es el lugar donde nació Mama Antula, la primera mujer argentina proclamada santa por la Iglesia. El título de "primada" se asigna históricamente a la primera sede eclesiástica de un país, aunque en muchos casos se concede a las que se asientan en ciudades capitales de un país.

"Como sus obispos, los invitamos a vivir esta decisión papal con una profunda alegría de vivir en la verdad, que siempre nos hace libres y además como invitación a tener una mirada integradora del territorio nacional en un renovado propósito federal, aún desde la estructura eclesial", enfatiza-



El papa Francisco y el arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic

VATICAN MEDIA

ron Bokalic Iglic y García Cuerva.

Los obispos explicaron que la decisión papal del traslado tiene su fundamento histórico en el hecho de que en 1570 San Pío V creó la entonces llamada Diócesis del Tucumán, con sede en lo que hoy es la antigua ciudad de Santiago del Estero. Esto sucede a raíz de que, en 1563, por disposición del Rey de España, el antiguo Tucumán se separa de la jurisdicción de Chile y pasa a depender de la Audiencia de Charcas.

Agregaron que, desde el início, la entonces Diócesis del Tucumán comprendía Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tarija y Nueva Orán. "La Catedral de esta Diócesis

primera, de lo que luego sería la República Argentina, fue la Iglesia de San Pedro y San Pablo emplazada en el territorio de la hoy Diócesis de Santiago del Estero", añadieron.

#### Creación de la diócesis

El comunicado explica que recién en 1907 se creó la actual Diócesis de Santiago del Estero, cuyo territorio había formado parte de la antigua y primera sede episcopal del Tucumán, que en 1699 pasó a depender de Córdoba. "Donde resonó por primera vez, en voz de un sucesor de los Apóstoles, el Evangelio del Señor en estas tierras cuyo futuro será la Argentina", destacaron.

"En honor a esto es que el papa

Francisco hoy [por ayer] traslada la sede primada de la Argentina a la Iglesia de Santiago del Estero. Ya que Buenos Aires en 1936 había sido elevada por Pío XI a sede primada, en razón de ser el primer Arzobispado, pero no la primera de las Diócesis en territorio argentino", completaron, no sin olvidar que, así como Santiago del Estero es conocida como "Madre de Ciudades", en tanto la ciudad más antigua del país, es también "Madre de Diócesis" en la República Argentina.

Los obispos explican en el comunicado conjunto que el título de sede primada es una distinción honorífica, reservada a la primera diócesis en un territorio nacional

y que la medida "no lleva consigo ningún cambio jurisdiccional en la organización eclesiástica argentina, de acuerdo a lo establecido en el canon 438 del Código de Derecho Canónico, que regula las normas de la Iglesia.

#### Razones de la medida

La decisión papal del traslado tiene su fundamento histórico en el hecho de que en 1570 San Pío V creó la entonces llamada Diócesis del Tucumán, con sede en lo que hoy es la antigua ciudad de Santiago del Estero. Esto sucedió a raíz de que en 1563, por disposición del Rey de España, el antiguo Tucumán se separa de la jurisdicción de Chile y pasóa depender de la Audiencia de Charcas.

El documento pontificio que creó la entonces nueva jurisdicción eclesiástica, para atender pastoralmente el territorio escindido de Chile. llevaba fecha del 14 de mayo de 1570. Desde el comienzo, la entonces Diócesis del Tucumán comprendía Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tarija v Nueva Orán. La Catedral de esta diócesis primera, de lo que luego sería la República Argentina, fue la Iglesia de San Pedro y San Pablo emplazada en el territorio de la actual diócesis de Santiago del Estero.

En 1699 al constituirse la sede episcopal de Córdoba, esta nueva jurisdicción eclesiástica subsumió el territorio de la primitiva Diócesis del Tucumán. "Recién en 1907 se creó la actual diócesis de Santiago del Estero, en cuyo territorio había funcionado la antigua y primera sede episcopal del Tucumán, donde resonó por primera vez, en voz de un sucesor de los Apóstoles, el Evangelio del Señor en estas tierras cuyo futuro será la Argentina", indicó el comunicado conjunto de los obispos García Cuerva y Bokalic Iglic. •

## Una reparación histórica y la prioridad pastoral de la periferia

**EL ESCENARIO** 

Mariano de Vedia LA NACION

i Madrid, ni París, ni Buenos Aires. Así como Toledo y Lyon son las arquidiócesis primadas de España y de Francia, el papa Francisco le asignó a Santiago del Estero el de sede primada de la Iglesia en la Argentina, una distinción honorífica que desde 1936 ostentaba la arquidiócesis porteña. El Santo Padre sorprendió, así, con una decisión de altovalor simbólico y una "reparación histórica".

Distintas fuentes de la Iglesia coinciden en que las razones hay que buscarlas en la historia, un rincón al que -sin ser historiador- Francisco suele recurrir con frecuencia para justificar muchas de sus decisiones. En Roma, según pudo saber LA NACION, entienden que venía meditando la decisión hace tiempo. Consumada la decisión, algunas fuentes arriesgan que, en función de la jerarquización de la diócesis de Santiago del Estero, el obispo Vicente Bokalic Iglic, que fue auxiliar de Jorge Bergoglio en Buenos Aires

y ahora será promovido a arzobispo, podría ser nombrado cardenal en un próximo consistorio al que podría convocar Francisco.

Para abonar la tesis de que esta mirada de Francisco no es nueva, en el Episcopado revelaron que en diciembre de 2008 - cinco años antes de ser elegido papa-el cardenal Jorge Bergoglio presidió la consagración episcopal de monseñor Ariel Edgardo Torrado Mosconi, designado por Benedicto XVI obispo auxiliar de Santiago del Estero, y en esa celebración dijo que esta diócesis "debería ser la primada por ser la primera diócesis en nuestro suelo".

A eso se suma la visión de la periferia, un elemento central en el magisterio del Papa. Si bien hoy el centro de la Iglesia está en Roma, que era la capital del Imperio, Jesús nació en Belén, como la Iglesia argentina surgió en Santiago del Estero, ejemplificaron fuentes católicas ante una consulta de este diario. "Para la teología de Francisco, el centro es la periferia", añadió una fuente vaticana.

Alejandro Russo, rector de la Cate-

dral metropolitana, explicó al canal Orbe 21 que la decisión de Francisco contribuirá a consolidar una "visión federal" en la propia Iglesia y dejar atrás el preconcepto de que "Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires".

El anuncio del cambio de título de "Iglesia primada de la Argentina". fue anunciado en un comunicado conjunto por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, y el obispo de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic Iglic.

#### La primera diócesis

Santiago del Estero es el lugar donde nació Mama Antula, la primera mujer argentina declarada santa y promotora de los ejercicios espirituales ignacianos, valorada especialmente por Francisco, que decidió llevarla a los altares. Además, Santiago del Estero fue sede del IX Congreso Eucarístico Nacional en 1994, cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires.

Conocida como "Madredeciudades"Santiago del Estero es heredera En el mismo sentido, el padre del primer asentamiento episcopal en el país. El 15 de mayo de 1570 se

creó la primera diócesis del país, por decisión del papa Pio V. Hacia allí llegó el religioso dominico Francisco de Vitoria, el primer obispo designado por la Iglesia para atender las dimensiones espirituales de los pobladores de la geografía del actual territorio argentino. Bautizada como Diócesis del Tucumán. no era sencillo instalarse en esas realidades temporales en aquellos tiempos, por lo que recién pudo tomar posesión

efectiva del lugar en 1582. Era la primera misión de un sucesor de Pedro en lo que hoy es el territorio argentino y ese valor rescata el papa Francisco al reivindicar la diócesis de Santiago del Estero como sede primada de la Argentina. "Fue la primera vez que un sucesor de los apóstoles transitó estas tierras para anunciar el Evangelio", reflexionó, al respecto, una fuente eclesiástica.

Distintas fuentes consultadas por LA NACION desestiman otras interpretaciones de carácter político e, incluso, eclesiásticas, como la de una postergación de la arquidiócesis de Buenos Aires, hoy bajo las riendas de Jorge Ignacio García Cuerva.

Buenos Aires había sido procla-

mada sede primada por el papa Pio XI en 1936, cuando se destacaba como la única arquidiócesis erigida en el país y dos años después de albergar el Congreso Eucarístico Internacional, que congregó a multitudes de fieles en las calles. Por otra parte, en diciembre de 1935, su arzobispo, Santiago Luis Copello, fue designado cardenal, lo que elevó la jerarquía de la jurisdicción eclesiástica porteña, que no se verá afectada por la nueva decisión .

La Diócesis del Tucumán comprendía los territorios de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tarija y Nueva Orán. En Santiago del Estero se levantó la primera catedral, puesta bajo la advocación de San Pedro y San Pablo. Pasaron casi 130 años hasta que la Santa Sede creó en 1699 la diócesis de Córdoba (hoy arquidiócesis), que subsumió el territorio de la primitiva Diócesis del Tucumán. Por razones históricas, Buenos Aires se consolidó como la principal sede de la Iglesia argentina, condición que ahora no se verá afectada.

Con la colaboración de Elisabetta Piqué

## Macri asumió como jefe del Pro porteño, sin desplazar a Bullrich

PARTIDO. A diferencia del expresidente, incorporó en el organigrama de autoridades a referentes de la ministra de Seguridad; Rodríguez Larreta, con representación reducida

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, asumió ayer como presidente de Pro de la ciudad, al frente de una estructura que, a diferencia del partido nacional que preside su primo, el expresidente Mauricio Macri, mantendrá entre sus autoridades a un representante de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La cúpula partidaria se completó con alfiles de los diputados nacionales Cristian Ritondo y Diego Santilli.

Si bien estuvo invitado, Mauricio Macri no estuvo en el evento, que se desarrolló en el Club Español, en el barrio porteño de Monserrat. Tampoco participó Horacio Rodríguez Larreta, quien continúa en el PRO pero distanciado de los Macri y trabajando en un proyecto político propio.

Además de la entronización de Jorge Macri como jefe del partido, la vicejefa de gobierno, Clara Muzzio, fue designada como su vicepresidenta.

Los vicepresidentes primero, segundo y tercero buscarán equilibrar la distribución de fuerzas en el bastión de Pro, con representantes de los principales referentes.

Así, Ezequiel Daglio, subsecretario de Relaciones con la Comunidad y Atención a la Víctima, será el representante del bullrichismo en la estructura. Una diferencia no menor con el desenlace que tuvo el armado nacional, donde Mauricio Macri desplazó a todos los alfiles de la ministra de Seguridad cuando asumió la presidencia.

No solo eso: además, a instancias del expresidente el partido rechazó una fusión de Pro con La Libertad Avanza, idea que impulsa Bullrich.

De hecho, la ministra insistió en las últimas horas en la necesidad deque las fuerzas de Proconfluyan con las de La Libertad Avanza y señaló que el partido fundado por Macri debe definir si se encuentra del lado del oficialismo, que apoya la gestión de Javier Milei, o del lado de la oposición.

Además, Bullrich señaló que tiene contabilizados unos 200 funcionarios de Pro que revisten



El jefe de gobierno porteño quedó al frente de Pro

en distintas áreas de la administración libertaria.

Otras de las vicepresidencias del partido quedará en manos de Paola Michielotto, titular de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña y representante de la corriente que lidera Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados nacionales y flamante presidente de Pro bonaerense.

Ritondo, alineado con Macri, se alzó con la jefatura del partido bonaerense luego de que dejara vacía su comisión directiva, una jugada destinada a desplazar a la bullrichista Daniela Reich, senadora provincial y esposa de Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero. Bullrich calificó esa jugada como "un golpe institucional".

La última vicepresidencia del partido porteño será para Matías López, vicepresidente de la Legislatura porteña, que tributa al sector del también del exvicejefe de gobierno porteño Diego Santilli.

Actual diputado nacional, San-

tilli se mueve en sintonía con el gobierno de Javier Milei-al igual que Ritondo-, pero se encolumnó detrás de Mauricio Macri para frenar a Bullrich y la "absorción" de Pro por parte de La Libertad Avanza.

El organigrama de autoridades se completa con Ezequiel Sabor (secretario general); Natalia Persini (secretaria de organización) y Sergio Constantino (secretario de desarrollo territorial).

#### Los nuevos desafios

Jorge Macri reemplazará en la presidencia de Pro al legislador Claudio Romero.

"En estos casi tres años de gestión logramos duplicar el padrón de afiliados [son más de 18.000] y dejamos un superávit financiero de 80 millones de pesos por primera vez en la historia del partido", destacó Romero en la previa de la asamblea.

Romero responde a Rodríguez Larreta, quien se mantiene alejado de la interna partidaria desde su derrota frente a Bullrich en las pri-

marias presidenciales de Juntos por el Cambio del año pasado.

Desde Uspallata indicaron a LA NACION que Facundo Carrillo y Maximiliano Corach, dos dirigentes ligados a Larreta, serán parte de la estructura partidaria, aunque como vocales y no desde una vicepresidencia.

Larreta, contrario a que su partido apoyara al entonces candidato presidencial Javier Milei en el balotaje frente a Unión por la Patria, también es crítico de la posibilidad de una fusión entre Pro y La Libertad Avanza.

A diferencia del expresidente, Jorge Macri está obligado a este juego de equilibrios en la estructura partidaria. No solo porque tiene obligaciones de gestión y necesita de cada uno de los votos de Pro en la Legislatura porteña, sino porque un quiebre tempranero con el sector de Bullrich y de Milei lo llevaría inevitablemente a un escenario de disputa abierta en las legislativas de 2025, donde se pondrá en juego su gobernabilidad. •

#### Quintela puso en marcha su Constitución reformada

LA RIOJA. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela (Unión por la Patria), encabezó ayer la jura de la nueva Constitución provincial, en la que no avanzó sobre la libertad de expresión, como había insinuado en el inicio de su debate.

Luego de un año de debates, ayer los 36 convencionales constituyentes, provenientes de los 18 departamentos, juraron la Constitución.

Apenas reelegido en su cargo, en mayo del año pasado, Quintela propuso "debatir sobre la libertad de expresión y la gobernanza", pero nunca envió un escrito detallado sobre el tema.

La nueva Constitución incorpora la renta universal básica; limita a diez años a los jueces en su cargo; sumó derechos sociales y comunitarios (a la igualdad y no discriminación; al agua; a la energía eléctrica y a las renovables, y a la conectividad).

En cuanto al mandato del gobernador y el vice, el artículo 143 establece que podrán "ser reelegidos o sucederse reciprocamente por un solo período consecutivo", a lo que se agregó la frase "promoviendo la paridad en su composición". •

#### *Participaciones* sociales

4318 8888

#### RECORDATORIOS

Irene Beatriz Yasinovsky de Pagani. Hace tres años regresaste a la casa del Señor, siempre estás presente en mi vida y recuerdo con amor cada instante que hemos compartido. Pedro

JUAN MARCOS MERCADO. -En el día que hubieras cumplido cien años, tu mujer Ana María Shaw y tus hijos Marcos, Lucio, Cecilia y Belén te recordamos con inmenso amor y agradecimiento por una vida ejemplar que nos guía

JUAN MARCOS MERCADO. -Papá querido, fuiste el mejor y lo seguirás siendo. Gracias por tanto, te voy a honrar siempre. Te quiero infinito, Belén Mercado Shaw

#### REUNIONES

En el ROTARY CLUB DE BUENOS AIRES que preside el Dr. Jorge González Zuelgaray, mañana 24 de julio, a las 13, en el Libertador Hotel, disertará la

Canciller de la República Argentina Lic. Diana Elena Mondino, sobre: "La inserción de la Argentina en el mundo"

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito

## La coparticipación y la reunión "tensa" con Caputo

Macri elogió al gobierno de Milei por acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, reveló detalles de la negociación que mantuvo con la administración de Javier Milei para que se le restituyan los fondos de coparticipación que habían sido Alberto Fernández.

Según destacó Macri, fue "un punto de quiebre" la decisión del Presidente de aceptar el fallo de la Corte Suprema, que instó al gobierno kirchnerista a devolver el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.

El funcionario también dio de-

talles del encuentro que mantuvo la semana pasada con el ministro de Economía, Luis Caputo, al que calificó de "tenso" ya que ambos tenían, en principio, visiones contrapuestas sobre cómo proceder.

"Desde que yo estoy en el cargo, la Ciudad tuvo que hacer un esfuerzo durante seis meses. Le dimos tiempo al Gobierno de que se acomodara. Mantuvimos asimisrecortados durante el mandato de mo vivo el reclamo de que se implemente el fallo de la Corte. Llegó un punto en el que el esfuerzo no se pudo mantener más", explicó

El jefe de gobierno continuó su relato. "Ahí levanté el teléfono. Hablé con el ministro [Caputo] y le dije 'mirá, esto empezó a pasar'. Él me dijo Jorge, yo te dije que cuan-

do eso empezara a ocurrir, le íbamos a encontrar una solución'. Y bueno, finalmente nos reunimos", relató.

Sobre el encuentro con el titular del Palacio de Hacienda, Macrisostuvo que fue una reunión "tensa" y"dificil": "La primera postura del ministro no fue cumplir el fallo. Él dijo que podía acomodarse dentro de ciertos recursos. Es lo que hace todo el tiempo, tratar de administrar recursos. Yo le dije que hasta acá aguantábamos nosotros. Que aguante otro", relató.

"Después de una hora y diez minutos de charla, logramos acordar este mecanismo que comenzará a funcionar el 1 de agosto", agregó.

Según Macri, "el gobierno nacional aumentará el nivel de los desembolsos diarios del 1,4% al 2,95%

para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia".

Para el jefe de gobierno porteño, haber alcanzado un acuerdo con la Casa Rosada fue un "punto de quiebre" para la Ciudad. "Hablamos de muchos millones de dólares. Van a empezarnos a pasarnos por mes alrededor de 80.000 o 90.000 millones de pesos. Es una suma considerable", destacó.

Vamos a ir con Nación a la Corte con una postura de acuerdo en los próximos días. Va a ser un gran paso esto de que se vaya a cumplir el fallo. Porque si no se cumplía, no iba a ser un problema solo para nosotros. Era un problema para el país. Que un gobierno no acate un fallo de la Corte Suprema es malo para el país", concluyó el jefe de gobierno porteño. •

## Tensión con la oposición: el Gobierno se resiste a ceder lugares en la AGN

congreso. El oficialismo dio por terminado el acuerdo con Pro, la UCR y Hacemos para el reparto de espacios en el principal organismo de control de la administración pública

Delfina Celichini LA NACION

obsoleto.

El entendimiento entre el Gobierno y la oposición dialoguista para ocupar las vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN) quedó

Tras una serie de tironeos con el bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto por el reparto de lugares en comisiones de peso-como la bicameral de inteligencia-, la Casa Rosada revisó el acuerdo que incluía a Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF), por el que les cedía dos de las tres bancas en juego.

A riesgo de poner en jaque los acuerdos parlamentarios que le permitieron sortear su rotunda minoría en el Congreso, el oficialismo anticipa que pretende tener un representante en el órgano de control que, entre otras cuestiones de peso, supervisará las operaciones de endeudamiento y el proceso de privatizaciones de las empresas

cialismo. Este organismo está integrado por siete miembros: tres representantes por el Senado, tres por la Cámara de Diputados -hoy vacantes- y la presidencia, que, como establece la Constitución nacional, le corresponde a la principal fuerza opositora al gobierno de turno. Ese lugar hoy está en manos de Juan Manuel Olmos, referente del Partido Justicialista (PJ) porteño, exvicejefe de Gabinete de Alberto Fernández y un hombre que, con juego propio y contactos fluidos con todo el peronismo, se aseguró este lugar elaño pasado, tras un acuerdo entre Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Si bien la Constitución también manda a sancionar una ley que reglamente el modo en que deben elegirse los auditores, esta norma no existe. Por ende, los criterios de integración varían según las conveniencias de cada espacio. Por caso, el bloque kirchnerista de la Cámara baja más que duplica al resto y toma esta superioridad numérica como el argumento para reclamar

dos lugares. El oficialismo y el resto de la oposición dialoguista, no obstante, apuntan a concederle solo una banca: están dispuestos a respetar la distribución de fuerzas en el Parlamento, pero consideran que la terna de candidatos surgirá de un acuerdo político.

Sobre la base de este entendimiento, los libertarios habían accedido a ceder su lugar como segunda minoría en favor de Pro y la UCR, aunque condicionado al acompañamiento de los proyectos fundacionales de Javier Milei. Fue un consenso entre oficialismo y los dialoguistas, que propusieron al exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca y al exdiputado radical Mario Negri, ambos respaldados por el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF). Para coronar el acuerdo, el jefe de HCF, Miguel Ángel Pichetto, podría desembarcar en la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que recibe los informes de la AGN.

Este pacto se rompió la semana "El acuerdo por la AGN volvió a pasada, después de una serie de foja cero", dictaminaron en el ofidialoguistas y referentes del Gobierno. HCF reclamó al oficialismo un lugar en la comisión bicameral de inteligencia y acusó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, de no cumplir con su palabra. Esto desencadenó una seguidilla de reuniones para desactivar una guerra, pero la tirantez se instaló. "No confiamos en ellos", deslizaron a este medio desde la presidencia de Diputados, molestos ante la aparición de notas periodísticas críticas de Menem, a las que consideraron "una operación".

> El vínculo de Javier Milei con Mauricio Macri tampoco pasa por su mejor momento, pero en los últimos días el Gobierno exhibió múltiples gestos de acercamiento. El expresidente se sintió desairado durante la firma del Acta de Mayo en Tucumán y uno de sus alfiles -Julio Garro- fue expulsado de la administración de Milei tras un feroz ataque de usuarios libertarios en redes sociales.

Con el objetivo de evitar una escalada de tensión, el Presidente apuró



El kirhnerista Olmos ocupa el sillón de la oposición en la AGN ARCHIVO

una charla con el titular de Pro para elegir al sucesor de Garro en un área clave, encargada de promover y controlar a las sociedades anónimas deportivas (SAD). Será Diógenes de Urquiza, un exfuncionario macrista. En tanto, ante la insistencia de los referentes de Pro para que el Poder Ejecutivo Nacional le devuelva la porción de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, motorizó una reunión con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la que se llegó a un acuerdo.

En la misma línea, los libertarios repiten que "el lugar de Triaca no está en duda". Sin embargo, volvieron sobre sus pasos respecto del entendimiento con la UCR y HCF, y el nombre de Santiago Viola, el apoderado nacional del frente libertario, reapareció. Fue el primer candidato que el Gobierno evaluó para la AGN, pero se diluyó ante la necesidad de sumar voluntades en el Congreso. Su postulación generó

polémica: como abogado enfrentó acusaciones por plantar testigos falsos contra el juez Sebastián Casanello (por las que fue sobreseído) y, además, representó a uno de los hijos de Lázaro Báez en las causas por lavado de dinero.

En la bancada oficialista nunca quisieron ceder su lugar. "¿Por qué no habría un representante de La Libertad Avanza?", enfatizó uno de sus principales referentes. La mesa chica del Presidente no solo no termina de confiar en los dialoguistas, sino que, además, cayó en la cuenta de la importancia de tener un pie en el órgano de control.

Será un desafío mayúsculo para el Gobierno: deberá llegar a un acuerdo político con estos bloques, que ya anticiparon que no están dispuestos a dar un paso al costado. La AGN es un destino codiciado no solo por su rol de contralor del sector público, sino porque los mandatos de los auditores duran ocho años, con un salario que hoy

ronda los \$5 millones.

La última palabra la tendrá el pleno del recinto, donde se ratificarán -o rechazarán- las ternas propuestas. Cerca de Negri aseguran que su postulación es apoyada por 22 radicales, los 31 integrantes del amplio espacio de Pichetto y el kirchnerismo. Si bien en la UCR y HCF ratifican su acompañamiento al exlegislador cordobés, en Unión por la Patria (UP) se resisten a tomar partido en una disputa ajena.

"El kirchnerismo no va a avalar a dos candidatos de la derecha". especulan en el radicalismo sobre la posibilidad de que el candidato libertario sea acompañado por Triaca, a instancias de Negri. En cualquier caso, el oficialismo deberá romper con alguno de sus principales aliados parlamentarios si decide ir a fondo con su intención. Una jugada riesgosa para una fuerza que solo cuenta con 40 diputados, 7 senadores y un sinfin de reformas en el tintero.

Según pudo saber LA NACION, una de ellas, aunque todavía embrionaria, es impulsar cambios en la propia AGN. En su lucha contra "la casta", los libertarios consideran acortar los mandatos de los auditores a un período presidencial y no dos, como rige en la actualidad. Deberán, para ello, modificar la ley 24.156, de administración financiera.

En el organismo de control, el Gobierno no contará con mayoría propia. Además de Olmos, el PJ cuenta con otros dos miembros: los auditores Javier Fernández y Graciela de la Rosa, que representan al Senado y cuyos mandatos vencen recién dentro de dos años.

El radical Alejandro Nieva es el tercer representante de la Cámara alta. Resta ahora que la Cámara de Diputados designe a los tres miembros que reemplazarán a los peronistas Santiago Mihura Estrada (cercano a Massa) y Juan Forlón (La Cámpora), y al radical Jesús Rodríguez, expresidente de la AGN.

Los nombres que barajan en el peronismo son muchos. Guillermo Michel, extitular de la Aduana, es el candidato del massismo. Lo apoyan muchos referentes provinciales que pretenden hacerle frente a la avanzada camporista, que impulsa a Forlón, exdirector del Banco Nación y amigo de Máximo Kirchner, en el consejo de auditores. Con menor intensidad, también surgieron los nombres del exgobernador del Chaco Jorge "Coqui" Capitanich, el exsenador riojano Jorge Yoma y el exjuez de la Corte de Santiago del Estero Carlos Lugones. •

## Convocan a empresarios para avanzar en la reforma laboral

ACTA DE MAYO. El encuentro será mañana; la semana pasada, el secretario de Trabajo había recibido a los referentes de la CGT

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, convocó a los representantes de las entidades empresarias con el objetivo de avanzar en la reforma laboral que propone uno de los puntos del Acta de Mayo, firmada por el presidente Javier Milei y 18 gobernadores de diferentes fuerzas políticas.

El encuentro se realizará mañana, a las 12, en la sede de la avenida Leandro Alem 650, en la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria nace con el objetivo expreso de "fortalecer el diálogo tripartito en el marco del Consejo de Mayo" y trabajar "con agenda abierta" en torno a la legislación laboral.

La secretaría convocó a los titulares de la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Bue-

nos Aires y la Asociación de Bancos Argentinos.

El punto octavo del Acta de Mayo expresa el objetivo de avanzar con una "reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal".

Milei había modificado parte de la legislación laboral a través de su primer DNU. Sin embargo, los sindicatos frenaron la reforma a través de diferentes presentaciones judiciales. La semana pasada, Cordero recibió por poco más de una hora a la cúpula de la CGT en lo que representó el primer encuentro oficial entre el Gobierno y los sindicalistas después del paro general del 9 de mayo pasado.

La intención de la gestión libertaria era abrir un canal de diálogo e incorporar formalmente a la central obrera al Consejo de Mayo, algo que los sindicalistas observan con desconfianza y no confirmaron

aún su participación. Cordero, que fue hasta antes de asumir abogado del Grupo Techint, intentaba con el encuentro neutralizar una eventual reacción sindical ante la restitución del impuesto a las ganancias. El funcionario mostró su sintonía con algunos dirigentes, como Gerardo Martínez (Uocra) y Carlos Pérez (Comercio), a los que abrazó efusivamente.

Mañana, Cordero recibirá a las cámaras empresarias en su intento de reforzar el dialogo tripartito.

El miércoles pasado, Héctor Daer, integrante del triunvirato de mando de la central obrera, dijo al término del encuentro que pidieron que se "actualice el punto de partida" del impuesto a las ganancias por los efectos de la inflación. "El proyecto de ley se hizo en enero y hoy los valores son otros. "La inflación de enero a esta parte generó que los

\$1.800.000 tenían un valor que hoy ya no tienen. Con lo que en enero se compraban diez kilos de pan hoy se comprancinco", dijo el dirigente de la Sanidad en la puerta del edificio de Alem 650.

El Gobierno oficializó ayer la reglamentación del impuesto a las ganancias sobre los ingresos de los asalariados, los jubilados y los autónomos, que les dará más ingresos al Tesoro nacional y a las provincias.

La disposición del Gobierno implica que ya con el salario de julio, que se percibirá en los primeros días de agosto, se aplicarán los cambios en Ganancias. La norma del Poder Ejecutivo ratifica que en septiembre de este año habrá una actualización del monto que se paga.

La CGT había intentado sin éxito que esa actualización se adelantara a agosto.

La semana pasada, el secretario

de Trabajo intentó desmarcar al Gobierno de los proyectos de ley que impulsan desde la UCR y Pro para modificar la ley de asociaciones sindicales con el objetivo de no obstaculizar el canal de diálogo con la central obrera. Se trata de dos iniciativas que afectarían el poder de representación y recaudación de los gremialistas.

Si bien Cordero intentó tomar distancia, un funcionario de la cartera laboral ya adelantó públicamente cuál será la estrategia. Se trata de Claudio Aquino, director del Departamento de Asociaciones Sindicales, el área que supervisa todo lo que tiene que ver con la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos, que reconoció que la intención del Gobierno es avanzar en el Congreso con los artículos de la reforma laboral excluidos en la Ley Bases. •

## Se abre el período de adhesiones e impugnaciones para Lijo y García-Mansilla

congreso. Es el punto de partida para el debate en el Senado de los candidatos que propuso el Gobierno para la Corte Suprema

#### Gustavo Ybarra

LA NACION

Cuando resta poco menos de un mes para la primera de las dos audiencias públicas, la Comisión de Acuerdos del Senado comenzará hoy a recibir, por espacio de una semana, impugnaciones y adhesiones a las candidaturas del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, propuestos por Javier Milei para ocupar un sitial en la Corte Suprema de Justicia.

El proceso replicará el que ya se registró en el Poder Ejecutivo entre el 24 de abril y el 8 de mayo últimos. Durante ese período, el Ministerio de Justicia recibió 328 impugnaciones y más de 3500 adhesiones a la postulación del controvertido juez Lijo. Por su parte, García-Mansilla tuvo el apoyo de más de 3100 personas y organizaciones y 110 cuestionamientos. Se espera un esquema similar ahora en la Cámara alta.

Lijo será el primero de los dos candidatos en someterse al escrutinio de la Comisión de Acuerdos y del resto de los senadores. Su audiencia pública está programada para el próximo 21 de agosto, a las 10, en el Salón Azul del Congreso. El



La postulación de Lijo enfrenta amplios cuestionamientos

juez federal, quien es severamente cuestionado por sus cualidades como magistrado y por el notable incremento de su patrimonio, está propuesto para ocupar el sitial que dejó vacante Elena Highton de Nolasco con su renuncia del 5 de octubre de 2021.

Desde entonces, ningún gobierno pudo reunir el consenso que se requiere para designar a un juez del máximo tribunal, el voto de los

dos tercios de los presentes en una sesión del Senado, y el cargo permanece vacante.

ARCHIVO

García-Mansilla, en tanto, tendrá que presentarse el 28 de agosto, también a las 10. En su caso, el Poder Ejecutivo promueve su nominación para reemplazar al cordobés Juan Carlos Maqueda, actual juez de la Corte, que el 29 de diciembre próximo cumplirá 75 años y deberá jubilarse. El ma-

gistrado podría obtener una extensión en el cargo por cinco años más, también con acuerdo del Senado, pero la administración libertaria decidió no renovarle el crédito e impulsar en su reemplazo al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

Lasimpugnacionesyadhesiones que reciban los postulantes estarán disponibles para los senadores en la nube del servidor de la Cámara alta. El público en general podrá consultarlas de manera personal en las oficinas de la Comisión de Acuerdos. Una vez vencido el plazo, se les correrá traslado a los candidatos para que, en el término de cuatrodías, respondan las imputaciones que se les formulen.

#### Incertidumbre

El proceso de designación de Lijo llega rodeado de fuertes rumores de acuerdos políticos que nadie admite, pero que tampoco nadie desmiente, que tendrían como protagonista al gobierno de Milei y el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti y que contaría con el beneplácito de Cristina Kirchner y de un sector del radicalismo vinculado al operador judicial Daniel Angelici.

Sin embargo, el kirchnerismoen el Senado mantiene un hermético silencio en torno a cómo votará el bloque de Unión por la Patria.

Con 33 senadores, la bancada que preside José Mayans (Formosa) tiene la llave para los dos tercios que requiere la Constitución. Sin su apoyo, es imposible que la enloquece la postulación", dijo Cámara alta pueda darle acuerdo a un juez propuesto para el máximo tribunal. Ya lo sufrió Inés Weinberg de Roca, nominada por Mauricio Macri para reemplazar a Highton de Nolasco. Por el rechazo del kirchnerismo, su pliego

nunca llegó al recinto del Senado.

POLÍTICA | 17

La nominación de Lijo genera una fuerte incomodidad en la Cámara alta, al extremo que nadie se ha animado a anunciar el respaldo a su candidatura desde que se conoció que el Gobierno impulsaba su nombre. El silencio atraviesa no sólo a la primera minoría kirchnerista. También en el radicalismo esquivan algún tipo de pronunciamiento.

De hecho, la única voz que anticipó el voto en contra de Lijo en el centenario partido ha sido la de Carolina Losada (Santa Fe). Según versiones que han circulado en las últimas semanas, en la última reunión de bloque de la UCR la santafesina puso incómodo a más de un correligionario cuando quiso discutir la postura de la bancada ante los pliegos para designar jueces de la Corte Suprema.

También han dicho que rechazarán la nominación del juez federal el jefe del bloque Pro, Luis Juez (Córdoba), y su compañera de bancada y comprovinciana, Carmen Alvarez Rivero. Para sorpresa de la Casa Rosada también se manifestó en contra el libertario Francisco Paoltroni (Formosa). Fuentes legislativas aseguran que no sería el único senador oficialista que le daría la espalda.

En lo que fue uno de sus primeros cortocircuitos públicos con el Gobierno, la primera oficialista en pronunciarse en contra de Lijo fue Victoria Villarruel. "No me en marzo, en un reportaje con un canal de noticias. "Dado que era una banca de una mujer, me hubiese gustado una mujer, una catedrática, una jueza. Hay mujeres que son muy eficientes", remató la vicepresidenta.



## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **José Luis Brea** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | \$966,23  | ▲ (ANT: \$963,12) |
|-----------|-----------|-------------------|
| CCL       | \$1329,81 | ▲ANT: \$1329,30)  |
| Mayorista | \$926,50  | ▼ (ANT: \$927,50) |

| Paralelo | \$1440,00 | ▼ (ANT: \$1445,00) |  |  |  |
|----------|-----------|--------------------|--|--|--|
| Turista  | \$1513,60 | ▲ (ANT:\$1511,20)  |  |  |  |
| Euro     | \$1008,95 | ▼ (ANT: \$1009,49) |  |  |  |

Real \$166,84 ▲(ANT: \$166,23)

Reservas 27.422 ▼ (ANT: 27.566)

en millones de US\$

## El Gobierno reglamentó los cambios en Ganancias, pero aún faltan cuestiones claves

INCERTIDUMBRE. Un decreto aclaró algunos aspectos y le delegó definiciones a la AFIP, que hasta anoche no había habilitado el formulario para declarar familiares y gastos deducibles

#### Silvia Stang

LA NACION

Poco más de tres semanas después de haber logrado la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, el Gobierno oficializó ayer la reglamentación de la reforma del impuesto a las ganancias, que pesa sobre los ingresos de un grupo de asalariados, jubilados y trabajadores autónomos.

La disposición del Gobierno implica que ya con el salario de julio, que se percibirá en los primeros días de agosto, resulten aplicables las modificaciones aprobadas por el Congreso. Sin embargo, a solo siete días hábiles de que finalice julio, aún falta una reglamentación de la AFIP referida al cálculo de las retenciones que tendrán que hacer los empleadoresy, por otra parte, al menos hasta ayer, al cierre de esta edición, aún no estaba disponible en la página del organismo el Siradig-Trabajador actualizado. Se trata del formulario en el cual asalariados y jubilados podrán declarar, en caso de tenerlos, sus familiares a cargo y los gastos deducibles, para aliviar así el peso del tributo.

La situación generó un fuerte desconcierto en las empresas respecto de cómo hacer la liquidación de salarios de este mes, dado lo avanzado que ya está julio y el grado de las cuestiones técnicas sobre las que aún no hubo definición oficial. Por eso, entre empleadores y contadores se buscaban ayer alternativas para encontrarle alguna salida a la situación sin retrasar el pago de salarios. Podría recurrirse a una solución provisoria, para hacer con posterioridad las correcciones necesarias.

Más allá de ese estado de cosas derivado de la demora en las regla-



Pese a lo avanzado del mes, aún faltan definiciones para liquidar los sueldos de julio

ARCHIVO/R. NÉSPOLO

mentaciones, lo aprobado llevará a que tributen Ganancias los asalariados que no declaren gastos ni familiares a cargo y que tengan un sueldo bruto superior a \$1.800.000 (equivale a un neto de \$1.494.000).

Si se declaran familiares a cargo y/o gastos deducibles, esa base para comenzar a tributar es más alta. Por ejemplo, para un empleado con dos hijos menores de 18 años el piso salarial es, según la cifra en bruto, de \$2.094.798,7 (un neto de \$1.738.682,9) y, para un empleado con un hijo a cargo, de \$1.947.399,5 (en bruto) y \$1.616.341,6 (neto).

Quien declara a su cargo cónyuge y dos hijos menores se verá alcanzado por el impuesto a partir de un

sueldo bruto de \$2.382.428,6 (un neto de \$1.981.277,5). Este último caso
corresponde al de una remuneración alcanzada por el tope que rige
para calcular los aportes al sistema
de seguridad social y a la obra social.
En julio ese techo es de \$2.359.712,22
y, así, el descuento aplicable a todos
los salarios brutos superiores a esa
cifra es de \$401.151,08 (ese aporte
queda al margen de Ganancias).
Desde abril, el sueldo tope para calcular los aportes se actualiza todos
los meses en igual porcentaje en que
suben las jubilaciones de la Anses.

Para declarar a cargo al o a la cónyuge o conviviente, la persona en cuestión no debe tener ingresos propios que sean mayores, en todo este año, a \$3.091.035. En el caso de los hijos, debe tratarse de menores de 18 años o bien de personas incapacitadas para el trabajo.

El decreto reglamentario ratifica que en septiembre de este año habrá una actualización, tanto de las deducciones que definen a partir de qué salarios y cuánto se paga, como también de los valores incluidos en la tabla de alícuotas, que son nueve y van del 5% al 35%. El reajuste en el noveno mes de este año, que se hará según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de un trimestre, será una excepción, ya que a partir de 2025 la regla será que los valores se actualicen en enero y en julio "por el coeficiente que surja

de la variación del índice del IPC que suministre el Indec, correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice", según especifica el decreto.

La reglamentación también confirma que habrá un mecanismo para hacer que, pese a ser Ganancias un impuesto de cálculo anual, no queden gravadas en función de las nuevas reglas las remuneraciones cobradas desde enero de este año y devengadas hasta junio. Es decir, no hay un efecto retroactivo.

En la primera mitad del año rigió otro esquema de imposición sobre los ingresos, que fue aprobado por ley en medio de la campaña electoral de 2023. En función de ese régimen estaban alcanzados por el tributo quienes tenían una remuneración superior el salario mínimo, vital y móvil multiplicado por 15. En el primer semestre el piso salarial para tributar fue de \$2.340.000.

La reforma del impuesto sobre los ingresos fue uno de los puntos más conflictivos en el debate del paquete fiscal y la Ley Bases en el Congreso. Más allá del ingreso mínimo para tributar, entre los puntos más controvertidos estuvieron la eliminación de varias exenciones (eliminación que quedó aprobada), la diferenciación del piso salarial para quienes viven en la región patagónica (finalmente no la habrá) y el tratamiento impositivo para los ingresos de los petroleros (el decreto define qué se entiende por "trabajo en pozo" y aclara que los beneficios otorgados para esos casos no alcanzan al personal administrativo).

Además de diferenciar la imposición según los asalariados tengan o no familiares a su cargo, la nueva ley vuelve a permitir la declaración de gastos deducibles. Las deducciones son montos que, por ciertas erogaciones de quien está alcanzado por Ganancias, se restan del ingreso sobre el cual se calcula el impuesto.

Una vez que la AFIP habilite el formulariocorrespondiente podrán deducirse, con límites, el alquiler de la
vivienda (tanto para inquilinos como
para propietarios), los salarios y contribuciones del servicio doméstico,
los honorarios médicos, las cuotas de
la medicina prepaga, los gastos por la
educación de los hijos, los seguros de
vida y retiro, las donaciones a determinadas instituciones y los intereses
de créditos hipotecarios destinados a
la vivienda (en este último caso, hasta
un monto muy reducido). •

## En agosto volverá a haber bono para un grupo de jubilados

Fuentes de Economía afirmaron que se dispondrá el pago de ese plus; los haberes subirán un 4,58%

Los haberes jubilatorios cuyo pago está a cargo de la Anses tendrán en agosto un reajuste de 4,58%. Y quienes perciben los ingresos más bajos del sistema volverán a recibir un bono de hasta \$70.000, según afirmaron, ante una consulta de LA NACION, fuentes del Ministerio de Economía. Hasta ahora estaba en duda el refuerzo porque se trata de un pago que depende de una decisión discrecional que, desde abril, el Gobierno va tomando mes a mes.

El importe de ese adicional está congelado desde marzo último, con lo cual, quienes perciben como ingreso previsional solo un haber mínimo tendrán un incremento del monto total a cobrar de 3,46% (en lugar del 4,58% que recibirán quienes no cobran bonos). Concretamente, el haber mínimo de agosto será de \$225.454 y, al sumarse el bono, se recibirá un total de \$295.454 (en bruto). En mano, el importe será de \$288.691. En caso de repetirse el esquema de los meses anteriores, quienes tengan haberes que el mes próximo no superen los \$295.454 recibirán un extra de un importe tal que se complete esa cifra. Expresado de otra manera, el ingreso más bajo

garantizado para quienes están en el sistema previsional contributivo será de \$295.454, en bruto.

será de \$295.454, en bruto.
Por ahora, no solo no se conoce oficialmente el decreto que debe fijar el pago del bono, sino que tampoco se publicó aún en el Boletín Oficial la resolución de la Anses que debe establecer formalmente el aumento para el mes próximo. El índice de 4,58% replica el nivel de inflación que hubo en junio, según informó días atrás el Indec. Y, en función de lo que establece el DNU 274 del actual Gobierno, los ingresos jubilatorios se actualizan cada mes según la variación del IPC de dos meses atrás.

La suba por movilidad se aplica sobre todas las prestaciones del sistema general, sin importar de cuánto sean. El haber máximo pasará a ser de \$1.517.095, en bruto.

El de agosto será el quinto reajuste guiado por la variación mensual del IPC. La dinámica de reajustes mensuales comenzó en abril y, según lo establecido, continuará siendo así en adelante. Con la nueva actualización, en los ocho primeros meses del año los haberes habrán tenido un aumento nominal de 113,3%, considerando los reajustes por inflación, un incremento extraordinario que hubo en abril y la suba otorgada en marzo en función, todavía, de la fórmula que rigió desde 2021 y que luego quedó derogada. Para quienes cobran el haber mínimo más el bono,

sin embargo, la suba acumulada entre enero y agosto es de 83,84%, dado el congelamiento de este componente del ingreso desde marzo.

La política de bonos, surgida en septiembre de 2022, distorsionó la pirámide de ingresos. Se buscó compensar a los jubilados por las pérdidas del poder adquisitivo frente a la inflación, pero el pago se limitó solo a un grupo de prestatarios, cuando todos vieron recortado el valor real de sus prestaciones. Solo en 2023 los ingresos perdieron 14,2% (quienes cobran solo un haber mínimo), un 32,3% (quienes nunca tuvieron bono), o un 37,4% (quienes percibieron el bono durante unos meses y luego dejaron de cobrarlo). • Silvia Stang

LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024

# Debutaron las LEFI sin cambios en la tasa: hoy darán las cifras oficiales

MIGRACIÓN. Las letras de liquidez tendrán la misma tasa de política monetaria que remuneraba los pases, del 40% nominal anual; implica una mejora de 320 puntos para los bancos

#### Melisa Reinhold

LA NACION

El Banco Central (BCRA) puso en marcha ayer la migración de su deuda al Tesoro, a través de las nuevas Letras Fiscales de Liquidez (LEFI). Aunque esta medida generó expectativa en el mercado por una posible suba de las tasas de interés, una herramienta que permitiría controlar la brecha cambiaria, por el momento quedará fija en 40% nominal anual (TNA), según pudo confirmar LA NACION de fuentes de la autoridad monetaria.

En concreto, el Banco Central suspendió la operatoria de pases (ex-Leliq), con la intención de desarmar el stock de pasivos remunerados y así terminar con la emisión monetaria generada por el pago de intereses por estos instrumentos.

Esta estrategia también le permitiría recuperar el control sobre las tasas de interés. La última vez que el Banco Central modificó la tasa de política monetaria fue el 14 de mayo, cuando la recortó en diez puntos porcentuales, de 50% a 40% nominal anual (TNA). Esto significó un costo de financiamiento más bajo para el Estado (el pago de intereses es menor), pero también una licuación para los ahorristas, ya que los plazos fijos y los fondos comunes de inversión money market pasaron a rendir 2,5% mensual.

Además, los dólares libres empezaron a tender al alza y pusieron fin a la pax cambiaria que habían registradodurante los últimos tres meses. No obstante, desde el Gobierno descartaron comunicar ayer un cambio en las tasas. Además, la entidad decidióno difundir oficialmente el resultado de la operatoria (que cerró a las 20:30), sino que lo hará hoy antes de la apertura del mercado.

"Una suba de tasas permitiría mejorar la dinámica de acumulación de reservas en un contexto de compras de divisas mucho más ajustadas que en los meses anteriores, mientras podría acentuar la



Santiago Bausili, presidente del Banco Central

ARCHIVO/R. NÉSPOLO

compresión de la brecha. No obstante, el equipo económico descartó que la operación de ayer vaya a estar acompañada de una suba de tasas, lo que sugiere que la prioridad pasa por lograr la convergencia de todas las variables nomínales hacia el crawling peg [devaluación del dólar mayorista], todavía en 2% mensual", dijeron desde Facimex Valores.

De todas formas, las nuevas letras de liquidez implican una ligera mejora de las tasas para los bancos. Esta herramienta devenga una tasa de interés del 40% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva del 49,15% anual (TEA), al igual que la tasa de política monetaria. Sin embargo, a diferencia de los pases pasivos, la deuda del Tesoro quedará exenta de Ingresos Brutos y se traduce en una mejora efectiva de 320 puntos en TNA.

Se pretende mejorar el balance del BCRA y recuperar el manejo de las tasas de interés

La apuesta es que los bancos trasladen el alza a las tasas que ofrecen por plazos fijos

"Con estas medidas, se desprende que las autoridades pretenden no solo mejorar el balance del BCRA, sino también recuperar el manejo de las tasas de interés para hacer política monetaria sin sufrir pérdidas patrimoniales como consecuencia. En tal sentido, no suena descabellado que evidenciemos una suba de tasas en el corto plazo. De hecho, la misma migración de pesos hacia las LEFI tiene detrás un aumento marginal en la tasa para los bancos, dado que las nuevas letras del Tesoro no pagan Ingresos Brutos", sumaron los analistas de la consultora Ecolatina.

#### La apuesta del Gobierno

Ahora que los bancos podrán captar el total de la renta que pagan estos instrumentos, la apuesta del Gobierno es que trasladen el aumento a las tasas que ofrecen por los plazos fijos en pesos. Actualmente, las principales entidades financieras del país ofrecen a los ahorristas un rendimiento de entre 30% y 33% nominal anual (2,75% mensual), por debajo de la inflación estimada para los próximos meses. •

## Bajaron \$1 el dólar oficial para ratificar el *crawling*

Lo hizo el BCRA para compensar la suba de \$3,50 que había permitido entre jueves y viernes pasados

#### Javier Blanco

Para ratificar en los hechos su errática política cambiaria, que consiste en ajustar al dólar a un ritmo inalterable del 2% cada mes sin importar el movimiento del resto de las monedas y variables financieras del mundo, el Banco Central (BCRA) hizo caer ayer \$1 la cotización del dólar mayorista.

"Cerró a \$923,50/926,50 por unidad, un peso por debajo del cierre del viernes pasado. Desde el 19 de diciembre de 2023 el dólar mayorista no anotaba una baja en el inicio de una semana", hizo notar el operador y analista Gustavo Quintana, de PR Cambios.

La entidad buscó de este modo "corregir" la devaluación por demás de \$3,50 (0,49%) que había validado en las dos últimas ruedas, cuando debió aportar al mercado US\$168 millones de sus muy escasas reservas, ante un repunte de la demanda por pagos de deudas corporativas e importaciones.

Con dicho empuje, como advirtió la nacion el sábado pasado, ya había validado una suba mensual del dólar de 1,7% a falta de ocho ruedas para el fin de mes, lo que lo dejaba a un paso de "romper la regla". De allí que, celosa de que ese deslizamiento pudiera ser tomado por el mercado como una señal de aceleración en el crawling peg, la entidad salió ayer a marcar la cancha desde temprano y logró que las primeras posturas de venta en el segmento mayorista del día aparecieran a \$927,50 por unidad, el mismo registro del cierre del viernes pasado, coincidieron en describir los operadores.

"Sin duda, lo de hoy [por ayer] fue para compensar las subas de los últimos días: así, el Gobierno sigue demostrándole al mercado que no se va a salir del esquema del 2% mensual", coincidió en evaluar Francisco Díaz Mayer, analista de ABC Cambios.

El abaratamiento del tipo cambio oficial llegó en una jornada de ajuste frente al dólar estadounidense para las monedas emergentes más influyentes en nuestra balanza comercial, lo cual golpea más la competitividad del peso.

Así, por caso, en relación al real brasileño, la moneda local ya está en su peor nivel desde comienzos de diciembre pasado, según el índice de tipo de cambio real multilateral que elabora y publica el propio BCRA.

#### Una oferta que se hace desear

Mientras tanto, el volumen de negocios operado por la plaza oficial en la rueda del día cayó casi a la mitad en relación al negociado el viernes, al resultar algo menor a los US\$202 millones, confirmando que la oferta se mantiene muy retraída incluso cuando las liquidaciones del agro repuntaron.

Aun así, el BCRA se hizo lugar

para comprar US\$55 millones (más del 40% del total de divisas operado en la rueda del día), ingreso con el que consigue mostrar un saldo acumulado en lo que va del mes de US\$177 millones, pese a las fuertes ventas de las dos ruedas anteriores

Esa entrada, sin embargo, no le alcanzó para evitar que sus reservas totales o brutas volvieran a caer en otros US\$144 millones.

De esta manera, el nuevo total (según cifras preliminares) quedó en US\$27.422 millones, su menor nivel en casi cuatro meses.

Si bien es un retroceso que estaba descontado, porque en la estadistica oficial recién ayer impactaron los US\$106 millones vendidos el viernes, dado que se opera desde hace casi dos meses con el esquema T+1, la situación se agravó por la baja del 1,14% que registró el precio del oro: esa tenencia explica más del 20% del total de reservas en poder del BCRA. •

#### Cayó el blue, pero hay \$100 de diferencia con el CCL

El paralelo bajó \$5, en tanto que los financieros cotizaron en torno de \$1330

El Banco Central (BCRA) puso en marcha ayer el plan para eliminar sus pasivos remunerados y migrar la deuda que tiene con los bancos al Tesoro, a través de las nuevas Letras Fiscales de Liquidez, LEFI (ver aparte). Se trata de otro paso que da el Gobierno para eliminar el déficit cuasifical y la emisión por el pago de intereses de estos instrumentos, lo que para el mercado también podría dar pie a una próxima suba de las tasas de interés. En ese contexto, las acciones argentinas subieron hasta 5%, mientras que los dólares libres operaron estables.

Los tipos de cambio financieros operaron volátiles ayer: iniciaron el día con algunas subas, pasado el mediodía tendieron a la baja, para finalmente cerrar la rueda sin grandes cambios. El dólar MEP terminó a \$1333,37, un avance de \$1,7 (+0,1%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cerró a \$1329,81, \$1,3 más que el viernes (+0,1%).

Desde la semana pasada, el Banco Central se hizo presente en el
mercado financiero por un monto que, según las estimaciones de
consultoras privadas, ya suma
US\$120 millones. El objetivo explicitado por el Gobierno es esterilizar los pesos que se emitieron por
la compra de dólares en el mercado
oficial, a través de la venta de esas
divisas en el CCL. Sin embargo, de
esa manera también se habilita
otra forma de intervención sobre
los dólares paralelos para intentar
bajar la brecha cambiaria.

"El nuevo mecanismo de intervención fue efectivo para contener la brecha inicialmente, pero perdió efecto a partir del miércoles pasado. Ante el bajo nivel de reservas y el regreso de las ventas en el MULC [Mercado Unico y Libre de Cambios], se volvió menos creíble que el BCRA cumpla la amenaza de absorber \$2,5 billones mediante venta de divisas en CCL/MEP", analizaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI). Actualmente, la diferencia entre el tipo de cambio mayorista (\$926,50) y el CCL es del 43,5%.

El dólar blue, en tanto, se vendió a \$1440. Fueron \$5 menos que el cierre del viernes (-0,3%), aunque al tratarse de un mercado informal y con menos movimiento, siguió \$100 por encima de los financieros.

#### Bonos y acciones

Por otro lado, ayer la Bolsa porteña subió 1,4%. En el panel principal, la rueda fue liderada por las acciones de Central Puerto (+5,4%), Ternium (+3,9%), Sociedad Comercial del Plata (+3,2%) y Transportadora de Gas del Sur (+2,8%).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operaron en terreno positivo, en sintonía con los principales índices estadounidenses, en una jornada marcada por la renuncia de Joe Biden, el fin de semana, como candidato presidencial por el partido Demócrata. Los papeles de Central Puerto se destacaron con un 3,7%, seguidos por Transportadora de Gas del Sur (+3%) y Mercado Libre (+2,2%).

Los números en verde también se pudieron observar entre los bonos del último canje de deuda: los Bonar subieron 3,32% (AL30D) y los Global, hasta 2,32% (GD30D). Eso le permitió al riesgo país retroceder 20 unidades, hasta los 1570 puntos básicos (-1,26%). • Melisa Reinhold

20 ECONOMÍA LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024

#### Exposición Rural | EMPEZÓ LA ACTIVIDAD GANADERA



Pehuajó, el Gran Campeón Macho Braford, en la pista central

RODRIGO NÉSPOLO

## Con la jura de los Braford, comenzó la elección de los Grandes Campeones

En Machos ganó un ejemplar de la cabaña Los Orígenes, de Corrientes; en Hembras, un animal de Los Guasunchos y Las Brisas

Mariana Reinke LA NACION

Pese a la pequeña y persistente garúa desde el amanecer, en la pista central de Palermo nada detuvo su marcha. Temprano, las máquinas emprolijaron la arena para que a las 9: 30 se abriera la semana de juras: el primer turno fue para Braford, Brahman y Limangus.

En la quinta jornada de la 136º Exposición Rural de Palermo, con un clima que en el comienzo no acompañaba, poco a poco las tribunas empezaron a poblarse de gente. Mientras tanto, en las filas, los cabañeros ultimaban detalles "peluqueando" sus ejemplares. Para el público era volver a vibrar con la consagración de los grandes campeones. En un lunes nublado y frío, fue Braford el que abrió la tranquera y estrenó la arena palermitana.

De la mano de Rodrigo Roldán como jurado, a eso de las 17, tras una jornada a pura emoción, el Gran Campeón Macho de la raza fue para Pehuajó, del box 1079, un toro senior menor de cabaña Los Orígenes, de Corrientes, propiedad de Agrodec y Ciavt. En tanto que el

Reservado de Campeón Macho fue para el box 1036, de cabaña Santa Irene, de Ganagrin, también de la provincia de Corrientes. El Tercer Mejor Macho perteneció al box 1075, de cabaña El Amargo.

"El Gran Campeón es un toro muy completo, que representa bien lo que busca la raza, sobre todo en su adaptación al medio. Llegar con un animal a este nivel de preparación, con tantos kilos y que se desplace como se desplaza y se mueva con tanta soltura, habla lo bien que está en su estructura, su articulación. Eso hace de un animal muy funcional con un excelente volumen de carne", dijo Roldán.

Luego habló del momento excepcional que vive la raza y la ganadería argentina. "Hemos visto animales bien productivos, carniceros, de muy buenas líneas inferiores y funcionales, de pelo corto, bien definidos racialmente. La raza va por un excelente camino. Este es el resultado de los productores que trabajan en el país para que la ganadería argentina esté en lo más altoy sea una de las más importantes del mundo y para que la carne argentina sea considerada a nivel global

como una de las mejores", agregó.

Por su parte, Carlos Ojea Rullán, asesor genético de la cabaña, destacó las virtudes del Gran Campeón. "Es un toro fuera de lo común. Ahora vuelve al centro Ciavt a Venado Tuerto, a seguir congelando semen", detalló.

Pasado el mediodía fue elegido el Gran Campeón Hembra Braford, que fue para el box 1171, perteneciente a las cabañas Los Guasunchos y Las Brisas. En tanto, el Reservado de Gran Campeón Hembra perteneció al box 1205, de cabaña Laguna Limpia, y el Tercer Mejor Hembra, para el box 1161, de las cabañas El Estribo y El Guayabo.

A su turno, el presidente de la Asociación Braford Argentina, Juan Manuel Alberro, se mostró muy sorprendido con el gran nivel que tiene la raza. "Esta raza notiene límites geográficos y eso se vio en la pista: había representantes de 11 provincias, entre ellos, de Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, cuando era una raza que se pensó para el norte", cerró. Por otra parte, en las pistas contiguas se eligieron los Grandes Campeones Hembra de las razas Brahman y Limangus. •

## El gallinero portátil, la oportunidad que vio un emprendedor

Luis Gómez Llambi fabrica en Carlos Casares un equipo para criar gallinas que es furor en la muestra

"Es volver al gallinero de los abuelos, de cuando éramos chicos y en el patio trasero de la casa había gallinas ponedoras. La pandemia hizo que toda la gente tenga su pequeña huerta y para complementar está este gallinero", dice Luis Gómez Llambi, que, con 52 años, sabe que en la vida las oportunidades hay que aprovecharlas cuando se presentan y, si hay que dar un volantazo para volver a empezar, siempre vale la pena. Hace unos días llegó de la localidad bonaerense de Carlos Casares para mostrar su emprendimiento en la Exposición Rural de Palermo: el gallinero móvil.

Cada vez que alguien se acerca para interiorizarse de ese pequeño galponcito de un metro por un metro que viste el stand en la muestra, cuenta su historia de vida con mucho entusiasmo. "Soy contador, pero hoy nada queda en tanto, algún gallinero. Hace un de eso", dice. Hace tiempo que no tengo nada que ver con liquidar impuestos en un estudio y solo el campo es mi centro", dice a LA NAcion entre risas.

Con esa frase comienza a describir su historia cercana al campo y no tanto. "De chico, con el campo nunca tuve relación: solo cuando acompañaba a mi viejo, que trabajaba en una consignataria de hacienda, a los remates feria del pueblo o yendo de campo en campo juntando hacienda para armar las jaulas para vender".

Ya recibido, volvió a su pueblo natal y puso un estudio contable con un socio. Un día, años atrás, se presentó un cliente que tenía una fábrica de herrajes, para que le lleven los papeles. "Demetrio es un rumano que llegó al país siendo muy pequeño con sus cinco hermanos en un barco muy grande, pero en el viaje fallecieron sus papás. Así que fueron repartidos a quien los pudo llevar y él cayó en Casares con una familia, donde creció. Se hizo vendedor de una fábrica de bisagras y después armó su propia fábrica. Desde un primer momento, lo adoramos. Ya lo agarramos en el final de su vida económica y así que, cuando en 2006 puso en venta su fábrica, se la compramos. Para homenajear a este buen hombre pensamos que lo era mejor era ponerle Metalúrgica Don Demetrio", describe.

En un principio, la vida de Gómez Llambi se dividía en trabajar como contador y la metalúrgica: "A la par, mantenía ambos trabajos. Pero en una de esas crisis

de la vida, en 2014, hace 10 años, abandoné la profesión y arranqué solo con esto a fondo. Sentía que el campo era algo que tenía pendiente en mi historia". Dos años después también incursionó en la ganadería, comprando sus primeras vacas y alquilando unas pocas hectáreas pero "muy profesionalizado" a través de una producción regenerativa.

Un día se presentó en el local un cliente, Santiago De Bernardi, y le hizo un pedido muy particular: un comedero para gallinas: "Quería un comedero de gallinas y yoni sabía nada de nada del tema. Luego me pidió unos nidos y después el carro. Y tal fue la repercusión en redes sociales que comencé a fabricarlos"

Einmediatamente fue un furor. "En la fábrica pasamos de hacer solo bisagras y herrajes a, de tanto año estamos todo el día haciendo las dos cosas", explica y agrega que solo hacían los grandes de hasta 600 gallinas: "Pero hace cuatro años, en época de pandemia, surgió la posibilidad de hacer uno pequeño para que una familia lo tenga en el patio de su casa".

Hoy en la fábrica trabajan diez operarios con foco en el "producto estrella: el gallinero portátil familiar". Según cuenta, el gallinero es como para cuatro gallinas, dependiendo de cuánto uno le dé para pastorear y las deje sueltas. Se puede colocar alrededor una cerca eléctrica o un cerco de red plástica. Es móvil, tiene ruedas y totalmente desarmable: "Con una llavecita se arma como un mueble que se compra en un supermercado".

A la hora de promocionar su producto, dice que existen tres razones para tenerlo: "Ingreso diario: recolectás y vendés huevos todos los días, es decir, habrá dinero constante en tu bolsillo; cuidar gallinas es muy fácil, requiere de poco trabajo y es accesible para todos; por último, las gallinas enriquecen la tierra, mejorándola gracias a su intervención natural".

Personal y profesionalmente, para Gómez Llambi es un momento excepcional en su vida. "Del contador solo quedó una herramienta hermosa para hacer ahora lo que me gusta. Pero no hay chance de que alguna vez vuelva a un estudio contable. Me enamoré del sector, de andar por el campo, al aire libre y no me quiero ir más de este lugar que es mi lugar en el mundo", finaliza. • Mariana Reinke

## Rechazan las barreras paraarancelarias

"El Gobierno va a trabajar para eliminar aquellas barreras paraarancelarias que son fantasmas que se van creando de nuestro lado y del lado del comprador para justificar el cierre de mercados", dijo ayer Diana Mondino, ministra de Rela- ría está trabajando en la apertura ciones Exteriores, en la pista central de Palermo, luego de entregar el premio Gran Campeón Hembra de la raza Braford.

En medio de la polémica normativa sobre deforestación que llevará adelante la Unión Europea para el ingreso de productos en esa región, Mondino señaló que "no se tienen que confundir lo que son temas sa-

nitarios con los paraancelarios". A partir de 2025, el bloque europeo no comprará carne y soja proveniente de regiones deforestadas después del 1" de enero de 2021.

La ministra dijo que "la Cancillede muchos mercados de la carne, pero también de otros productos". Y añadió: "Nada es perfecto, pero vamos yendo muchísimo más rápido de lo que imaginábamos. Nosotros trabajamos para abrir mercados. La calidad del producto queda en manos del productor. Entre los dos, ojalá logremos tener muchas mejores exportaciones".

Mondino estuvo acompañada por los embajadores de Uruguay, Carlos Enciso, y de Paraguay, Helena Felip. "Estamos junto a los embajadores de estos países porque ellos utilizan nuestra genética y han ido ganando mercados en base al enorme trabajo que hicieron los argentinos durante muchas décadas. Y, como hemos tenido mercados cerrados y muy castigados, por suerte hay alguien que ha sabido aprovecharlo para hacer buenos negocios y eso es lo que espero que nuestro país pueda volver a hacer. Desde hace ya unos meses que estamos en ese camino", señaló. •



Luis Gómez Llambi, con su gallinero portátil

TADEO BOURBON

## Aumentan dos tasas para vuelos internacionales

TRANSPORTE AÉREO. El Gobierno las actualizó un 22%; podría haber impacto en el precio final de los pasajes

María Julieta Rumi

LA NACION

Tras avanzar con la desregulación del mercado aerocomercial y disponer la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por 180 días, el Gobierno dio luz verde para el aumento de dos tasas que podrían impactar en el precio final de los vuelos internacionales. Se trata, según pudo saber LA NACION por fuentes de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EA-NA), de dos tasas que no se actualizaban desde 2018. "La incidencia es mínima y la actualización es necesa-

ria por la inversión que tenemos que haceren tecnología para mejorar las condiciones de seguridad y eficiencia del sistema", apuntaron.

Mediante la Resolución 208/2024 publicada ayer en el Boletín Oficial, la titular de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, Daniela Mora, firmó la suba de un 22% para la tasa de protección al vuelo en ruta y la tasa al apoyo al aterrizaje (para vuelos internacionales). Entanto, la sobretasa por extensión del servicio de navegación aérea fuera del horario normal del aeródromo y la tasa unificada mantienen sus precios congelados.

El nuevo cuadro tarifario con los

valores para los vuelos dentro del territorio nacional quedó establecido a partir de esta normativa, que hoy entrará en vigencia. En la Secretaría de Transporte explicaron a LA NACION que estas actualizaciones corresponden a la necesidad de "inversiones en radares y software" que estaban paradas desde 2019. "(Las tarifas) siguen siendo las más baratas de la región", dijeron, yadelantaron que "no habrá más aumentos para el año" y que "no se aumentó cabotaje".

"Los importes de las Tasas de Protección al Vuelo en Ruta y Apoyo al Aterrizaje, por los que se retribuye la prestación de los Servicios de Trán-

sito Aéreo, se encuentran por debajo de los valores regionales", expresa el comunicado firmado por María Julia Cordero, interventora del organismo designada por el presidente Javier Milei. Además, establece que el incremento de los costos de la prestación de los servicios encomendados a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) requieren la "adecuación del valor de las tasas por tales servicios". De esta forma, este ajuste en los valores de las tasas -quepermanecía vigente desde la última actualización, en septiembre de 2023-estomadocomo una "primera etapa" de recomposición tarifaria.

Fuentes de la EANA explicaron a LA NACION que las tasas se les cobran a las empresas aéreas y están pueden o no trasladar el valor a los pasajes. En este sentido, hay casos de estudioque indican que, si se traslada, la incidencia es 0.80 centavos de dólar por pasajero.

"La incidencia es mínima y la actualización es necesaria por la inversión que tenemos que hacer. La actualización que se está haciendo es la inflación de Europa desde 2018, tiene que ver con que los bienes son europeos, y está acompañada además de una fuerte reducción del gasto", completaron. •

## clasificados



#### Departamentos

Venta

Barrio Norte

2 dormitorios

#### Av Libertador Schiaffino

Dpto cfte vta a pul 3 Amb 60m Lum con bcón 2 Dorm toil Bño Cocina Lav U\$D 168,000 House Tel:15-3149-7625 / 4807-7999

**GBA** Norte

Florida

1 dormitorio

Francia al 2100 2amb PB c/ptio oport D55.000 11-3568-0350



Compra

Alhajas, Arte y Antigüedades

Compra

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247

Ropa y Accesorios

Compra

Abrigo de pieles 1157205763

#### Muebles

Compra

Muebles AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno



#### Convocatorias

Convocatoria GRUPO FINANCIERO GALI-CIA S.A. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 20 de agosto de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria, que será celebrada a distancia mediante el sistema de videoconferencia 'Microsoft Teams' de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20° y 23º del Estatuto Social, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Consideración de lo resuelto por el Directorio en su reunión del 8 de abril de 2024 respecto de la suscripción del Contrato de Compraventa de Acciones para adquirir en conjunto con Banco Galicia el 99,99383% del capital social y de los votos de HSBC Bank Argentina S.A. y el 100% de HSBC Argentina Holdings S.A., HSBC Participaciones (Argentina) S.A., HSBC Global Asset Management S.A., HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. y HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A.37 Aumento del capital social en un primer aumento (el "ain Primer Aumento"), hasta un monto máximo de \$115.582.280 valor nominal y la emisión de hasta un máximo de 115.582.280 nuevas acciones ordinarias Clase B, escriturales, de valor nominal \$1 (un Peso) y un voto por acción (representativas de hasta el 7,84% del capital social), con derecho a dividendos a partir de la fecha de su emisión, en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias en circulación. Las acciones serán integradas en especie. El Primer Aumento estará condicionado a la aprobación por el Banco Central de la República Argentina de la transacción pactada en el Contrato de Compraventa de Acciones celebrado el 9 de abril de 2024. Determinación de la prima de emisión. Suspensión del derecho de suscripción preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley General de Sociedades. 4º

#### onvocatorias

conformidad con la normativa

aplicable. 6º Solicitud de la au-

torización de los Aumentos a la

Comisión Nacional de Valores,

en su caso, de oferta pública en

el país y/o en el exterior, confor-

de listado en Bolsas y Mercados

Argentinos S.A. ("BYMA"), Na-

tional Association of Securities

Dealers Automated Quotation

("NASDAQ") y/o en los merca-

dos locales y/o del exterior adi-

rectorio. 7º Delegación en el Di-

rectorio de las facultades nece-

sarias para: (i) determinar la

cantidad de acciones a emitir

en oportunidad de cada au-

mento, los cuales podrán ser

ejecutados en tramos, la época

y la oportunidad de implemen-

tación de los aumentos; (ii) sus-

cribir todos los acuerdos y rea-

lizar todos los actos necesarios

para implementar los aumen-

tos de capital; y (iii) realizar to-

dos los trámites necesarios an-

te los organismos del país y/o

del exterior a los fines de obte-

ner todas las autorizaciones re-

lativas a la emisión de los Ame-

("ADS"). Subdelegaciones y au-

torizaciones. Notas: 1) Se infor-

ma a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea

deberán depositar los certifica-

dos de las cuentas de acciones

escriturales librados al efecto

su registro en el libro de Asis-

por la Caja de Valores S.A., para

tencia mediante correo electró-

nico a la siguiente casilla: , has-

ta el 14 de agosto de 2024 en el

efectos de la votación, cada uno

horario de 10 a 16 horas. 2) A

de los accionistas (o su repre-

sentante) se identificará y emi-

tirá su voto a viva voz, confor-

oportunamente. 3) Los accio-

me al instructivo que se enviará.

rican Depositary Shares

cionales que determine el Di-

me determine el Directorio y.

Segundo Aumento") hasta un nistas que se hubieran registramonto máximo, que en conjunto con el Primer Aumento no podrá exceder de \$162.035.894 valor nominal y la emisión de hasta un máximo de 162.035.894 nuevas acciones ordinarias Clase B, escriturales, de valor nominal \$1 (un Peso) y un voto por acción (representativas, junto con las del Primer Aumento, de hasta el 10,99% del capital social actual y de hasta el 9,9% del nuevo capital social resultante luego de los dos aumentos), con derecho a percibir dividendos a partir de la fecha en que sean emitidas en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias, en circulación. El Segundo Aumento estará condicionado a la aprobación por parte del Banco Central de la República Argentina de la transacción pactada en el Contrato de Compraventa de Acciones celebrado el 9 de abril de 2024. El Segundo Aumento podrá ser integrado en efectivo en Dólares de los Estados Unidos o mediante la capitalización de deuda de la Sociedad. Delegación en el Directorio de la facultad de modificar el modo de integración en caso necesario por aplicación de exigencias regulatorias. Prima de emisión: pautas de la delegación en el Directorio para fijarla. 54 Respecto del Segundo Aumento, reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer hasta el mínimo legal, de



FUNDACION LA NACION

PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

#### Trabajo Voluntario

Pedido

Familias de acogimiento Familias del Corazón brinda contención familiar a niños/as en situación de vulnerabilidad social, trabajando el tránsito hacia la reinserción familiar o la adopción. Convoca a familias con hijos mayores de 4 años, que residan en la zona norte de GBA y que no estén inscriptas en los registros de adopción, para albergar transitoriamente en sus hogares a niños/as de 0 a 24 meses, hasta que se resuelva la instancia judicial. Para más información comunicate al 15-5940-8019, via mail: familiasdelcorazon@ yahoo.com.ar. Conocelos en IG: @familiasdelcorazon

#### Convocatorias

Recepcionistas

Para la atención de los pacien-

tes que concurren a las consul-

tas y para brindar turnos FUN-

DALER, Fundación de Asma y

ción de voluntarios. Esta orga-

nización de la ciudad de Buenos

Aires, se dedica a mejorar la ca-

con asma y alergias, realizando

lidad de vida de las personas

actividades educativas y asis-

tenciales para los pacientes y

sus familias. Para sumarte, co-

municate con la Secretaria a

los tels: (011) 4300-4756, 4307

4050/1553; mail: secretaria@

E. Finochietto 894, CABA

Pedido

Alimentos

fundaler.org.ar o dirigirse a Dr.

Niñez y adolescencia

Para preparar la comidaque ofrecen los lunes y jueves a más

Fundación CasaSan necesita alimentos, como arroz, polenta

y fideos. Esta organización en

La Boca, ciudad de Buenos Ai-res, ofrece talleres gratuitos,

merienda, asistencia psicologi-ca y ropero solidario a más de

500 niños, niñas y adolescen-

www.casasan.org, IG:

@FundacionCasaSan

@fundacioncasasan y FB

tes. Si podés ayudar comunica-te al 11-6551-0290. Conocelos en

Juguetes y juegos Reciben todo tipo juegos y ju-guetes en muy buen estado pa-

ra entregar a los chicos que acompaña la Fundación Todo

por los Niños de Marcos Paz.

de 200 personas del barrio,

Alergia, necesita la colabora-

do recibirán un instructivo técnico de la plataforma Microsoft Teams. 4) Serán informados del link de la videoconferencia al correo electrónico desde donde havan comunicado su asistencia.5) Quedan informados por el presente que la Comisión Nacional de Valores requiere el cumplimiento de los pitulo II del Titulo II de sus Normas (N.T. 2013). 6) De conformidad con lo establecido por el artículo 70 de la Ley de Mercado de Capitales, la información relevante concerniente a la celebración de la Asamblea y las propuestas del Directorio se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (), mientras que para acceder el informe de valuación correspondiente, los accionistas podrán solicitar el mismo enviando un correo electrónico a . 7) Para la consideración del punto 3º del Orden del Dia, se requerirà la mayoria establecida en el Art. 244, última parte, de la Ley General de Sociedades y para la consideración de los puntos 3º y 5º del Orden Dia, la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. A. Enrique Pedemonte Responsable Titular de Relaciones con el Mercado Grupo Financiero Ga-

> Buenos Aires cuando celebren su día en agosto. Esta organización asiste y contiene emocionalmente a familias en situación de vulnerabilidad, cuenta con talleres educativos, recreativos y de salud, también preparan bolsones de alimentos que entregan a familias del barrio La Trocha y aledaños. Para ayudar comunicate con Lidia: 11-6663-2753, mail: fundaciontodoporlosninos@ gmail.com

> > Reconstruir hogar El Hogar La Casita del Milagro de Fundación Juguemos y Caminemos Juntos se vio afectado por un incendio, para seguir con su reconstrucción y que los niños puedan volver, reciben donaciones para la compra de materiales. Unico alias para do-nar: MIAYUDASUMA. Más información al mail: info@ fundacionjuguemosycaminemosjuntos.org.ar; web: jugue-mosycaminemos.org. IG: @fju-

guemosycaminemosjuntos

Utiles escolares Para los 200 chicos y chicas que concurren a la Casa de los Niños en la Fundación Pelota de Trapo, Avellaneda, Buenos Aires, necesitan: hojas rayadas y cuadriculadas, biromes, lapices negros y de colores, gomas, carpetas nro. 3, cuadernos tapa dura, adhesivo escolar, tijeritas y cartucheras. Esta Fundación acompaña a chicos de 1 a 13 años en situación de vulnerabilidad, les ofrece a través de sus programas desayuno, almuerzo v merienda, actividades recreativas, deportivas, apoyo escolar y atención pediátrica. Para ayudar: 11-3374-9357 (Silvana), mail: pelotadetrapo@ pelotadetrapo.org.ar

Zapatillas nuevas Para celebrar el dia de la niñez con las chicas y chicos de los proyectos que desarrollan en Buenos Aires, Córdoba, Co-rrientes, Chaco, Misiones, Río Negro y Santiago del Estero, la asociación Por los chicos, te invita a sumarte a la 7ma, campaña Grandes Pasos para regalarles un par de zapatillas nuevas. Esta organización busca mejorar la calidad de vida de chicos en situación de vulnerabilidad. trabajando especialmente en educación y en nutrición infar til. Más información en www.

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

#### Ayuda Asistencial

porloschicos.com. Conocelos

en IG y FB @porloschicos

Pedido

Alimentos Para preparar la merienda y la cena que ofrecen en el Comedor y Merendero Por los chicos, necésitan alimentos no perecederos como galletitas, cacao y leche en polvo, yerba, azucar, fideos, arroz, lentejas, aceite. Este comedor y merendero de barrio Loyola, Villa Zagala, Buenos Aires acompaña a 40 familias del barrio. Si podés ayudar comunicate con Luis al 15-5577-5264 de 11 a 18 hs., mail:

uguetes y golosinas Durante todo julio y agosto, Fundación Si, recibirá golosinas y juguetes nuevos o usados en buen estado que entregarán a los centros comunitarios con los que colabora para que más chicos y chicas puedan celebrar su día con una linda sorpresa. Esta organización busca fomentar la inclusión social y la participación comunitaria a través de diferentes proyectos en varios lugares del país. Las donaciones se reciben en Angel Carranza 1962, CABA, de Ls. a Ss. de 10 a 19 hs., excepto feriados. Más información: (011) 4775-6159. Conocelos en IG y FB: @sifundacion

Mag. costura y jardineria

Para que las familias que acom-

paña Redes Institucionales So-

prendimientos de costura y de

ardineria necesitan máquinas

de coser y cortadoras de cés-

ped en buen estado. Esta aso-

cial en comedores comunita-

rios, programas de capacita-

ción, desarrollo comunitario y

contención psicológica a través de asistencia directa o talleres

en instituciones de La Matanza.

Para ayudar comunicate con

Gloria al: 11-3693-0251, mail:

gloduartepsiq@gmail.com

Buenos Aires, brinda ayuda so-

ciación de Isidro Casanova,

idarias puedan trabajar en em-

luisgomez666655@gmail.com

Desodorante, shampoo Para las más de 130 personas que asisten al Centro Barrial de Día de la Iglesia Esclavas del Sagrado Corazón, necesitan desodorantes en aerosol para varón y shampoo. En este centro de la ciudad de Buenos Alres, brindan contención, comida y abrigo a quienes viven en situación de calle e intentan reinsertarlos en la sociedad a través de talleres de oficios, una escuela para adultos de primaria y secundaria, asistencia social. Si podés colaborar comunicate co Alejandra al 11-6243-9863

Zapatillas, guantes Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle, Te invita a donar guantes de lana, camperas abrigadas de hombre y za-patillas del nro. 40 al 47 para entregarlas semanalmente durante sus recorridas por la ciudad de Buenos Aires. Para ayudar comunicate al 11 3910 2998

(WhatsApp). Conocelos en IG:

amigosenelcamino y FB:

Amigosenelcamino Pagina

#### Comunidades

Pedido

Acceso a internet Para mantener el servicio de Internet en la Escuela Nro. 454, con la que colabora la Asociación Civil Tola, necesitan de tu apoyo económico. La escuela recibe a 100 alumnos, de nivel inicial hasta secundario, que vienen de la comunidad de Jama, Jujuy, en la zona fronteriza de la Puna de Atacama, ubicada a 4.200 msnm y con clima severo. La asociación lleva adelante diferentes acciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades aborígenes Coyas. Para ayudar: Maria José: 11-7025-7075, mail: mariajose angeleri@gmail.com; Emmanuel: 351-15-612-6686, mail: em mandal@gmail.com. Conoce-los en IG @grupomisiotola

#### Otros

Pedido

Abrigo, art. higiene Sumate a la campaña Frio 2024 de Fundación Cultura de Trabajo donando: mantas, ropa interior, abrigo, aislantes y art. de higiene personal, como desodorante, jabón, peine, cepillo de dientes, toallas femeninas o máquinitas de afeitar para entregar en sus recorridas a personas en situación de calle. Esta fundación de la ciudad de Buenos Aires busca que personas y familias salgan de situaciones de vulnerabilidad sociohabitacional a través de la inclusión laboral. Más información: www.culturadetrabajo.org.ar/ campanafrio2024, mail: admisión@culturadetrabajo. orgar Horario: Ls. a Js. 10 a 16 hs. en Av. Lafuente 198

@lanacion





Aumento del capital social en

un segundo aumento (el "lain

**DOMINGOS** CON TU DIARIO

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.

22 | SOCIEDAD | MARTES 23 DE JULIO DE 2024

## **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de **Carlos Sanzol** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar





"Después de analizar exhaustivamente con el equipo el contrato del servicio de grúas y acarreo, tomé la decisión de cancelar el proceso licitatorio. El servicio seguirá a cargo de la Ciudad".

#### Conflicto político y gremial | EFECTOS DE UNA MEDIDA DE FUERZA

## Tras la extorsión sindical, la Ciudad no cederá el servicio de grúas a firmas privadas

Como protesta, Camioneros limitó ayer la recolección de basura; Macri calificó la medida como un "apriete" y apuntó contra la gestión de su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta



En algunas zonas de la ciudad, como el microcentro, las calles amanecieron con contenedores colapsados

SANTIAGO OROZ

#### María Nöllmann y Luján Berardi

Las calles porteñas amanecieron ayer con contenedores de basura colapsados y bolsas de residuos sobre las veredas y las calzadas, que obstaculizaron el paso y generaron un estado general de suciedad en medio de las lloviznas matinales. La postal fue la cara visible de una medida de fuerza del Sindicato de Camioneros, en respuesta a la decisión del gobierno de la ciudad de cancelar la preadjudicación del sistema de grúas de acarreo. Al mediodía de ayer, el jefe de gobierno, Jorge Macri, fue más allá y anunció en su cuenta de X la suspensión del proceso licitatorio y la estatización del servicio.

"El contexto actual nos exige cuidar cada peso de los contribuyentes de la ciudad. Continuaremos evaluando a futuro la mejor forma de contratación para la optimización de este servicio", anunció.

La decisión había sido anticipada anteayer, durante una entrevista televisiva: "A nosotros nos quedó una preadjudicación del acarreo en la ciudad que, cuando menos, amerita ser revisada. Carísima. La Ciudad no tiene posibilidad de sostener ese contrato. Para mí es escandaloso", afirmó en diálogo con LN+. basura", tambié neros. Se refería compañías, Trai y Ashira-Ecoba. Ayer, por la ta

Sobre el posible conflicto que la decisión iba a generar con el sindicato que lideran Hugo y Pablo Moyano, Macri había anticipado: "Llamamos a las empresas y a los gremios. Les dijimos que la vamos a revisar y, mientras, le dijimos al gremio que les garantizamos el empleo de los 350 muchachos. Y ellos contestan diciendo 'te aprieto con la basura'".

Antes del mensaje en X, fuentes del gobierno porteño habían anticipado a LA NACION que se cancelaba "la preadjudicación del servicio de acarreo por diez años efectuada por la gestión anterior el 7 de diciembre, es decir, tres días antes de terminar el mandato". Esa preadjudicación, agregaron, obligaba al pago de "un anticipo de 8 millones de dólares, más del doble de lo que corresponde". El pliego había dividido a la Capital en cinco zonas, continuaron, y "las empresas elegidas son las mismas del servicio de recolección de

basura", también ligadas a Camioneros. Se referían a dos de las tres compañías, Transportes 9 de Julio y Ashira-Ecoba

Ayer, por la tarde, Macri afirmó que la preadjudicación fue realizada de manera al menos irregular. "¿Usted cree que el gobierno anterior hizo algo impropio?", le preguntó Paulino Rodrigues en los estudios de LN+. "Sí, yo creo que sí", contestó. Se refirió así a un acto ejecutado durante la gestión de HoracioRodríguez Larreta. Macriagregó que el proceso se terminó de firmar el 7 de diciembre pasado cuando él ya había asumido. Según dijo fue realizado por funcionarios "que ya no eran funcionarios". Y agregó que por esa razón se abrió una investigación interna.

Desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño informaron que, por la mañana de ayer, la recolección y barrido estaban funcionando al 35%, y no se sabia cuándo volverían a la normalidad. La medida de fuerza afecta desde anteayer a todos los barrios de la ciudad, con especial incidencia por haber empezado un domingo, día

en que los residuos suelen ser más abundantes dado que los sábados no hay recolección en gran parte del distrito.

Desde Camioneros no contestaron los mensajes de LA NACION. Mediante un comunicado, el gremio
afirmó ayer que la medida de fuerza obedecía al "intento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de
querer estatizar los 300 choferes de
grúas" y, a su vez, al "mal estado de
los camiones de la recolección". Advirtieron que se encontraban "en estado de alerta" y movilización, y que
analizaban también otras medidas
"en defensa de la dignidad y los derechos de las y los trabajadores".

Macri respondió al comunicado: 
"No tenemos ningún problema con el gremio de la recolección, con lo cual, si se hace mal, culpamos a las empresas. Sí hay un tema con la licitación de grúas de acarreo. Camioneros aprieta donde cree que duele. Les dijimos que garantizábamos el trabajo a los 350 camioneros, entonces no se entiende si defienden a las empresas, porque nosotros dimos garantía de estabilidad a los trabajadores".

Según pudo constatar LA NACION, las principales calles del microcentro porteño ya en horas del mediodía de ayer mostraban menos efectos de la medida de fuerza. Muchos contenedores parecían, incluso, vacíos, aunque en otros puntos había bolsas con residuos sobre las veredas y las calles.

El contraste se debía, en parte, al funcionamiento del servicio de recolección, aunque en forma parcial, y también a la reacción del gobierno porteño para mitigar los efectos de la retención de tareas del sindicato.

"Estamos cumpliendo con el reglamento, que no es levantar todo, es por sectores", informó una empleada de la empresa recolectora AESA, que trabajaba en la zona. Además de esta compañía, actualmente este servicio lo realizan las firmas Cliba, Solybares, Nittida, Ente de Higiene Urbana, Ashira Martín & Martín Ute, y Urbasur.

En la calle Tucumán, los contenedores estaban llenos y rodeados de bolsas de residuos. En tanto, en Recoleta los vecinos se mostraban consternados por la presencia de "mucha mugre".

#### Antecedente

El gobierno porteño ya había tenido un conflicto similar con Camioneros a mediados de 2022, cuando
la gestión de Rodríguez Larreta dio
de baja los contratos con las empresas de acarreo Dakota y BRD, que
operaban con contratos vencidos
desde 2001 y con sucesivas prórrogas, a cambio de un canon que había quedado desactualizado. En ese
contexto, Rodríguez Larreta también decretó la estatización temporal del servicio hasta llamar a una
nueva licitación.

Para evitar el cese de los servicios de recolección y barrido, principal amenaza del sindicato, la Ciudad había hecho un acuerdo con los Moyano que incluía un costo de alrededor de 1400 millones de pesos. Desde ese momento, el servicio fue administrado por la empresa de gestión estatal Autopistas Urbanas SA (AUSA).

En octubre del año pasado, la anterior gestión seleccionó a través de una licitación a las tres empresas que se quedarían con la explotación del sistema de acarreo, entre ellas, dos empresas de recolección de residuos y sin experiencia previa en el servicio de estacionamiento ni en el de grúas. En ese entonces, LA NACION pudo confirmar a partir de distintas fuentes que ambas habían sido impulsadas por el hombre fuerte de Camioneros, que tenía vínculos con BRD. La decisión de preadjudicar el servicio a esas firmas generó incluso malestar en algunos funcionarios, que por esta razón decidieron alejarse de la negociación. La terceraempresa seleccionada fue SAEM-Tránsito Rosario, con travectoria en la actividad.

De acuerdo con el texto que publicó ayer Macri, de confirmarse esta preadjudicación, el contrato iba a ser por diez años e implicaba una "erogación de las arcas públicas por 360 millones de dólares", sumado al anticipo de 8 millones de dólares. •

SOCIEDAD 23 LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024

## El lado B del contrato que tensa el vínculo entre Macri y Larreta

EL ESCENARIO

Diego Cabot LA NACION

odría ser una tragedia griega, ese género en el que un hecho desencadena una serie de sucesos que terminan en un hecho mortal. Pero tan particular es la marcha atrás del caso de las grúas en la ciudad que también podría ser una comedia.

Podríaserunacosauotra, siempre con la singularidad de que se dio por tierra un contrato que jamás empezó. El fin llegó antes que el inicio. Más allá deque lo que sucedió efectivamente es la anulación de una licitación que solo preveía una preadjudicación de un servicio, el degrúas, en la letra chica se puede leer que esta decisión, explicada en un comunicado por el propio jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, es un mojón importante en la relación con su predecesor, Horacio Rodríguez Larreta.

El orden actual contra la laxitud anterior, se les escucha decir Ashira trabaja en siete ciudades a los hombres de Macri. Pero más del país (Trelew, Junín, San Pedro, allá de que esa premisa ya había sido expuesta desde la campaña misma y de que no incomodaba demasiado, ahora se sumó una sospecha de un interés particular en aquella decisión al filo del cierre del gobierno de Larreta.

Primero, antes de desandar el camino de la iconografía política, lo formal. Como se dijo, se anuló un dictamen de preadjudicación que aconseja otorgar la prestación de los servicios de acarreo a las tres empresas que quedaron en carrera en el proceso licitatorio: Transporte 9 de Julio, Ashira-Ecobay SAEM-Tránsito Rosario. Elasunto, que quedó claro desde las oficinas de Parque Patricios, es que aquella medida fue el 6 de diciembre de 2023, último día hábil de la gestión anterior. El énfasis de la fecha no es menor, dicen en el macrismo porteño.

que esta decisión no era vinculante. No obliga a ninguna adjudicación. Por eso, aquello de que terminó antes de que empiece. Y además, la platea, ocupada por los automovilistas que circulan por la ciudad, siempre sonreirán mientras haya desencuentros entre concesionante y concesionario como para que el acarreo y las grúas estén quietas.

De regreso a las formas, la licitación que se hizo ya no es una concesión pura para remover autos mal estacionados. Se trata de otra cosa, un híbrido que gana espacio en el mundo de los alcaldes de todo el planeta. Alguna vez, en aquellos contratos se transfería el riesgo, corazón de una concesión. ¿Qué significa esto? Pues que el privado pagaba un canon por tener a cargo una determinada zona y si acarreaba másautos, pues ganaba más. Por el contrario, si el tráfico se ordenaba y no había infractores en la calle, el negocio se caía.

De ahí que el llamado a licitación que ahora volvió a foja cero era otra cosa, algo así como un gerenciamiento. Es decir, un pago por prestar el servicio en una determinada zona. De esa forma, se quita el incentivo del modelo anterior, que solo estaba enfocado en encontrar autos mal estacionados, aunque solo una porción del paragolpes invadiera el amarillo. No importaba y no había oí-

dos para escuchar al conductor.

La idea del servicio debería conciliar su doble propósito. Por un lado, aportar a la movilidad de la ciudad, descontrolada en los últimos años, según los funcionarios de Macri. Por el otro, recaudar dinero con penalidades a los infractores. Pero que quede claro: el fin debería ser el ordenamiento de tránsito v no el hecho de hacer crecer la billetera.

Ese prospecto era el que había Dependerá de quién lo analice. trazado Rodríguez Larreta con su licitación, El problema, según los funcionarios actuales, fue la coincidencia temporal con el fin de la gestión y los elegidos en aquel dictamen que se anuló.

> Una de ellas fue la sociedad entre SAEM y Tránsito Rosario, ganadora de la zona sur por \$57.000 millones. Son dos empresas que gestionan estacionamiento medido en Neuquén y Rosario, esta última se encarga también el acarreo en Rosario.

> La segunda es una UTE entre Ashira y Ecoba, preadjudicada en zona norte por \$77.300 millones. Balcarce, San Martín y San Francisco, en Córdoba). En la ciudad, desde 1998, alquila equipos de higiene urbana y tanques atmosféricos. Trabajó en la disposición de servicios cloacales y provisión de agua con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad v desde 2015 realiza tareas de higienización completa en barrios populares. Ecoba es una empresa constructora, cuyas actividades principales se centran en la recolección de residuos, el servicio de distribución de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones, entre otros. Está a cargo desde 2022 de tareas demantenimientoen la comuna 5 (Caballito). Ambastienen un fuerte apoyo del gremio de Camioneros, el otro actor en cuestión.

La tercera es Transporte 9 de Julio -encargada de zona oeste por \$79.400 millones-, una firma La comedia viene a cuento ya santafesina de recolección de residuos en La Plata y Mar del Plata. Creada en 1976, se dedica a la higiene urbana y a las construcciones en obra pública y privada en ambas ciudades. También es respaldada por el sindicato que maneja Pablo Moyano.

Justamente, el gremialista no es ajeno a esta disputa, otro paso de comedia. Casi como si alguna relación hubiese entre la recolección de basura y el acarreo de autos mal estacionados, hoy quedaron bolsas sin ser levantadas como medida de protesta. Quizá Moyano conozca algo más de las composiciones societarias que lo llevan a ser determinante en la defensa de las grúas.

Ahora sí, el regreso a la política. A nadie se le escapa que dejar correr las sospechas de algún interés particular de la administración de Rodríguez Larreta en la contratación de esas empresas tiene una significación diferente. Bien se podría decir que es el epílogo de una ruptura absoluta. Ya se habían trazado límites entre unos y otros, pero esto de dejar correr un tufillo de corrupción parece escrito con tinta indeleble. Es verdad que la política suele borrarlos con tal de asegurar la subsistencia del espacio, pero Macrifue certero: dejó correr sospechas de negociados en su espacio. Eso y decir fin de la relación es prácticamente lo mismo. •

## Derrumbe: tras casi cuatro horas, lograron rescatar a un joven

COLEGIALES. Una casa colapsó sobre otra; dos personas resultaron heridas

El derrumbe de una obra en construcción mantuvo en vilo al barrio porteño de Colegiales ayer. El hecho ocurrió en la calle Cramer al 1634 y la edificación hasta anoche seguía en riesgo de colapso. Como consecuencia del incidente, un hombre de 64 años sufrió un neumotórax y debió ser hospitalizado y otro de 21 quedó atrapado entre los escombros. Tras cuatro horas, el joven logró ser rescatado. Los dos son obreros que trabajaban en el lugar y junto a otros cuatro forman parte de una misma familia.

Según informó a LA NACION, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), esos cuatro obreros fueron rescatados y asistidos en el lugar al presentar cuadros de crisis nerviosa pero sin lesiones.

El hombre de 64 años que sufrió un neumotórax fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano. De acuerdo con el parte del personal del SAME, se le había fracturado una costilla y le entró aire a uno de sus pulmones. Hasta el cierre de este edición, su evolución era favorable y se encontraba estable.

En tanto, el joven había que había quedado atrapado entre los escombros, primero se pudo liberar el torso. Hasta ese momento, Alberto Crescenti, director del SAME, había



El hecho se produjo en Cramer 1634

CAPTURA LN+

informado que el hombre estuvo lúcido y hablaba durante las tareas de rescate. Se le suministró oxígeno y se lecolocó una vía parenteral para darle líquidos y medicarlo. Después de tres horas y 45 minutos, el chico fue liberado y retirado de la escena en camilla y con cuello ortopédico. Fue trasladado al Hospital Pirovano.

Los cuatro obreros pudieron ver ser trasladados al hospital junto con médicos y psicólogos. Allí recibieron un control clínico y quedaron bajo atención psicológica. Los internados eran evaluados por un equipo multidisciplinario.

Según efectivos del SAME, el derrumbe ocurrió cuando una casa antigua se desplomó sobre otra en Cramer y Virrey Avilés.

Para asistir a los heridos y contener la situación se desplegó un operativo conjunto que incluyó a a sus dos familiares internados tras la Policía, los bomberos, Defensa Civil y la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. Hubo 15 móviles del SAME en el lugar. •

### Luego de siete días de rastrillajes, acotan el operativo para buscar a dos tripulantes

NAUFRAGIO. La Prefectura Naval realiza recorridas periódicas y pide ayuda a las embarcaciones que atraviesen el área donde se hundió la lancha

#### Darío Palavecino

CORRESPONSAL EN MAR DEL PLATA

MAR DEL PLATA.- A más de una semana del hundimiento de la lancha de pesca Proa al Sol II, ocurrido en la noche del sábado 13 pasado y que hasta el momento solo tiene un único sobreviviente, se sostiene un último esfuerzo de búsqueda de Martín Parodi e Iván Kohen, los otros dos tripulantes, que permanecen desaparecidos.

Tras siete jornadas consecutivas de rastrillaje, que incluyó embarcaciones y aeronaves de la Prefectura Naval y de la Armada argentinas, la misión quedó ahora solo en manos de la fuerza de seguridad marítima, pero ya no con presencia permanente en la zona, sino con recorridas "periódicas", según pudo confirmar LA NACION.

Ayer, desde su amarradero en el puerto de Mar del Plata, volvió a zarpar el guardacostas Buenos Aires hacia la zona del naufragio, casi 30 millas al sudeste del Faro de Punta Mogotes.

Nicolás Banza, que era uno de los tripulantes y logró permanecer a flote durante casi tres horas, aferrado a la proa del casco de la embarcación que se iba a pique, fue quien confirmó un final trágico porque fue protagonista y hoy unico testigo de lo ocurrido.

A LA NACION le contó que Parodi, que era el dueño de la lancha y estaba al comando del timón, "fue a la cabina a buscar los chalecos [salvavidas] y no lo volví a ver". En cuanto a Kohen, que era su amigo y lo había invitado a subir por primera vez a esta embarcación, dejó un testimoniodramático por el vínculo que los

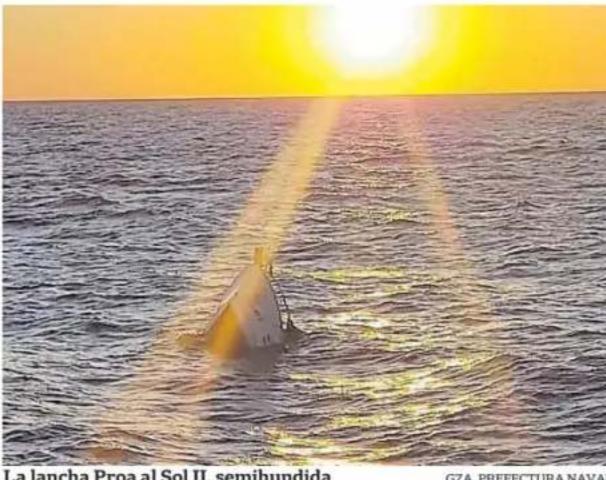

La lancha Proa al Sol II, semihundida

GZA. PREFECTURA NAVAL

unía. Dijo que lo vio hundirse, cuando no logró mantenerse en la porción de la lancha que permanecía en la superficie.

#### El operativo

Se pudo confirmar de fuentes de la Armada Argentina que el viernes pasado fue el último día en el que patrullaron la zona de hundimiento con las embarcaciones de esta fuerza. Entonces habían operado con el patrullero oceánico ARA Piedrabuena en combinación con vuelos realizados con un avión Beechcraft TC-12B Hurón, que es parte de Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima.

Durante esa semana de "peine" del lugar de hundimiento y zonas cercanas solo hubo un único momento con resultados positivos. Fue cuando se lograron rescatar un chaleco salvavidas, una zapatilla y una mochila.

Desde entonces lo que se ha buscado es reforzar y complementar la vigilancia de la zona con el aporte de otras embarcaciones particulares que navegan por la zona y a las que se les recomendó muy especialmente prestar atención a la aparición en superficie de cualquier resto náufrago.

Banza dio por sellada la suerte de sus compañeros de excursión. A Parodi lo conoció ese día, pero con Kohen tenía una relación de varios años. "Me fui de su casa saludando a sus hijos y tuve que volver a decirles que su papá ya no va a regresar", dijo la semana pasada, cuando contó a los medios la tremenda experiencia que vivió en la más absoluta soledad, en medio del mar.

24 CULTURA LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Celina Chatruc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### ENEL MALBA

#### Vuelve la fiesta de la lectura

La 20<sup>®</sup> edición del encuentro de lectores más grande de la ciudad se realizará hoy en el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) con entrada gratis, de 15 a 22. El tema de este año está inspirado en Gyula Kosice; en el marco de su exposición Intergaláctico, se evocará la interacción del arte con las ciencias y los lenguajes tecnológicos. Más información en malba.org.ar.

## Los "fantasmas" de Eduardo Longoni: paisajes sanadores para borrar la tristeza

FOTOGRAFÍA. Referente del fotoperiodismo en la Argentina, exhibe en la galería Phuyu la muestra Fotos inconclusas, con imágenes melancólicas y poéticas tomadas durante las últimas dos décadas



La mujer del bosque, 2020





El monje del té, 2018

#### Daniel Gigena

LA NACION

Diablitos y monjes, fantasmas femeninos y paisajes beatíficos, un hombre paloma y un árbol bandera son algunas de las sorpresas visuales de la nueva muestra del fotógrafo Eduardo Longoni, Fotos inconclusas, en la galería Phuyu.

Referente del fotoperiodismo en la Argentina-basta recordar las impactantes fotos La Tablada de 1989 y la del gol con la mano de Diego Maradona, en el partido contra Inglaterra en el Mundial de México, en 1986-, Longoni presenta 32 fotografias digitales y analógicas, en color y en blanco y negro. Muchas de ellas no se habían exhibido antes.

"Fotos inconclusas representa el pasado caminado, lo visto y capturado, nos lleva en el viaje, del norte argentino hasta el mismísimo monte Fuji y todo lo intermedio en el camino –escribió el fotógrafo Cristias Rosas, director de Phuyu, para el catálogo digital de la muestra-. Finalmente podría pensarse que los fantasmas son las fotografías mismas, incorporando la imagen de un instante que no existe más, pero que, al mostrarse, nos vuelve a hablar desde un más allá".

"Veinte son imágenes que fueron surgiendo en el camino de la vida, sin un rumbo claro y con la única intención, ingenua desde luego, de guardarme en la cámara y en el alma esos momentos que se escapan irremediablemente", dice Longoni en diálogo con LA NACION.

"La idea de la exposición surgióa partir de la tristeza -revela-. Hablo todo el tiempo con gente que está triste. Quizá sea mi percepción a partir de mi propia tristeza. Y en este contexto preferí dejar de lado todas mis fotos más clásicas y apelar a estas imágenes que son pequeños recortes de vida, instantes de luces, de escenas bellas, de paisajes sanadores. Para intentar borrar la tristeza". Se exhiben fotos tomadas en las últimas dos décadas. En 2013, el fotógrafo fue reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura por el gobierno porteño.

"Son fotos que mostré poco, muchas nunca salieron de mi casa", dice. Sobre el carácter "inconcluso". agrega: "Creo que las fotos se completan con la mirada de los otros, con los espectadores, con los lectores, mientras eso no sucede me gusta llamarlas fotos inconclusas".

Se pueden ver, además, doce imágenes de la serie Infancia proyectada, hecha con "imágenes perdidas" de la niñez. "Mi mamá me había tomado decenas de fotos con su Kodak Fiesta, una camarita barata de aquellos años 60 del siglo pasado -cuenta-. Eran diapositivas de mi vida en Mar del Plata. Al mismo tiempo hallé en su casa los cuadernos de mi escuela primaria, que ella había conservado. Mellevé las fotos y los cuadernos y durante días miré mi infancia con cierta nostalgia. Hasta que en algún desvelo se me ocurrió la idea de proyectar las diapositivas en aquellas páginas llenas de primeras letras y garabatos y tomar una foto de esa superposición. Tienen una doble mirada, la de mi mamá y la mía".

Para Longoni, que hizo ensayos fotográficos sobre la vida de los escritores, el mundo de la fe, las fiestas

populares y la situación política y social del país, la fotografía al principio representó una salida laboral que lo ayudó a costear su carrera universitaria. "A los veinte años estudiaba Historia y esa era mi pasión - recuerda-. Pero la fotografía fue amor a primera vista. Y empezó a ocupar todas las horas de mi vida, dejé la facultad y nunca más me aparté de las imágenes. No sé si tengo muy claro cuál es la función del arte fotográfico; yo siento la necesidad de hacer, de tomar una foto, de pensar un proyecto, de perseguir una idea".

#### Paciencia y contemplación

"La fotografía se volvió una manera de expresión universal -asegura Longoni, que ha publicado trece fotolibros con sus trabajos-. Todos los dispositivos toman fotos nítidas, y vivimos una explosión de imágenes que se matan unas a otras. Es una catarata que nos impide muchas veces distinguir dónde termina una foto y dónde comienza otra. Casi la actitud contraria a lo que es para mí la fotografía: la paciencia y la contemplación como punto de partida".

En su opinión, el principal afectado por esta "democratización de la fotografía" es el fotoperiodismo. "Los diarios y noticieros están plagados de imágenes de cámaras de seguridad o vigilancia, de fotos de ocasionales testigos de algún acontecimiento-señala-. Y esto ha sido fatal para conservar una mirada coherente de cualquier medio de comunicación. Obviamente hay excepciones y fotoperiodistas que trabajan con seriedad historias con mayor profundidad con resultados óptimos".

Los precios de las imágenes de Fotos inconclusas oscilan entre los 600 y los 1100 dólares. "Hay coleccionistas de fotografía en el país, aunque no la cantidad necesaria paramantener un mercado activo-dice-. Pero la fotografía se va abriendo su camino, claro que siempre teniendo que sortear los vaivenes económicos de nuestro país".

"Nací a la fotografía como fotoperiodista puro, con la noticia dura en tiempos de dictadura, tratando de mostrary denunciar aquel precepto militar de que lo que no se ve no existe. Para mí la cámara fue durante décadas el instrumento para darles voz y visibilidad a aquellos que no las tenían. Ahora, ya alejado de los medios desde hace mucho, trabajo en proyectos más reflexivos. Los años nos imponen más pensamiento antes de emprender la acción".

Actualmente trabaja en simultáneo en varios proyectos. "El que tengo más avanzado es un diálogo musical entre el tango y el flamenco -anticipa-. Ambos géneros vienen desde mi cuna; mi papá, un gran bailarín de tango, y mi abuela, una andaluza de Jaén que traía el flamenco en la sangre". Y concluye: "Siempre me gusta la idea de inaugurar una exposición, como antes lo era publicar fotos en los diarios, porque es compartir con la gente, es terminar de darle sentido a lo que hago en soledad". •

#### Para agendar:

Fotos inconclusas de Eduardo Longoni, en la galería Phuyu (Esmeralda 986) hasta el 22 de agosto. De lunes a viernes, de 15 a 19.

Fantasma, 2022

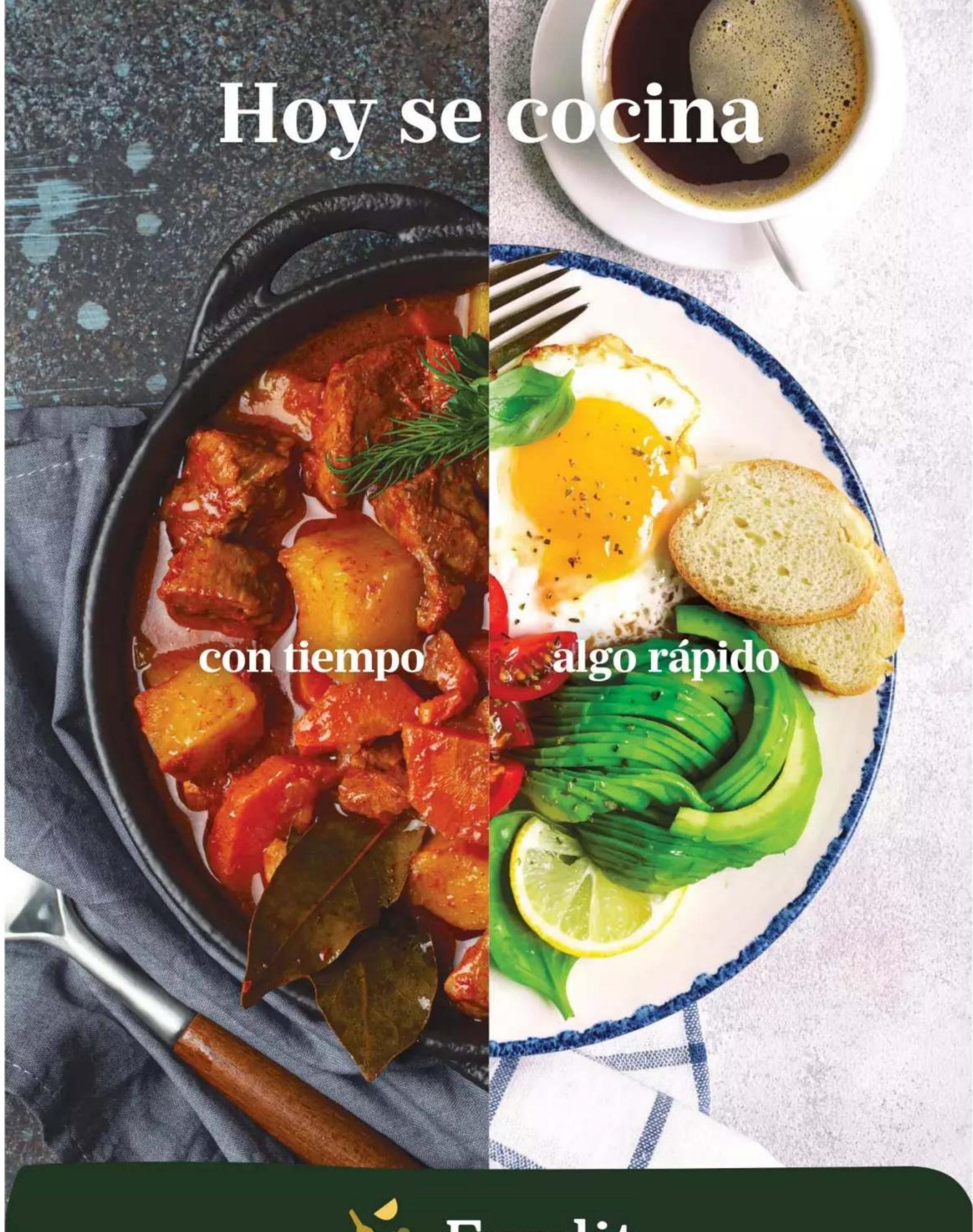



Llegó Foodit, la plataforma que te ayuda a cocinar todos los días. Descubrí, explorá y animate a comer mejor. **Suscribite ahora**.









LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024 26 | SEGURIDAD

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

**VILLA LUGANO** 

#### Tiroteo en plena General Paz

Dos delincuentes dispararon contra un grupo de policías que habían montado un retén en la avenida General Paz, a la altura de Villa Lugano, por el robo de un Volkswagen Fox. Al menos cinco efectivos motorizados de la Policía Federal intentaron detenerlos a las 14, pero los maleantes abrieron fuego e incluso embistieron a uno de los oficiales, que fue internado.

## Integró la superbanda del Gordo Valor y cayó por robar \$35 millones de pesos

VILLA SOLDATI. Julio Cordero, alias Loco Murdock, purgó 16 años de condena y salió de la cárcel de Magdalena en abril de 2022; ahora lo procesaron por el asalto a una empresa de transporte de Villa Soldati

Gabriel Di Nicola LA NACION

Julio Jorge Cordero integró la mítica superbanda liderada por Luis "El Gordo" Valor y Héctor Luis Sosa Aguirre, alias La Garza, organización criminal recordada por sus asaltos a camiones blindados y bancos en la década del 90. En 2008 fue condenado a 16 años de cárcel por homicidio, amenazas agravadas por uso de arma, violación de domicilio y uso de documento falso. Estuvo en la cárcel hasta abril de 2022 y recuperó la libertad desde el penal bonaerense de Magdalena.

Podría suponerse que ese tiempo "en la tumba" fue suficiente para rehabilitarse. Pero no: el Loco Murdock, como le decían en la superbanda, es incorregible. Quince meses después, volvió tras las rejas, procesado con prisión preventiva por el robo de \$35 millones a una empresa de transporte de Villa Soldati.

Según una investigación policial y judicial, Cordero, de 54 años, que se ganó aquel apodo por su parecido con uno de los personajes de la recordada serie de TV Brigada A, fue uno de los dos ladrones que, el 4 de junio pasado, a punta de pistola, ingresaron en Expreso Maipú, firma que funciona en el Centro de Transferencias de Cargas (CTC) de Villa Soldati, en la zona sur porteña.

Fue un robo "entregado" por un empleado infiel que "facilitó el acceso e informó dónde estaba la recaudación", según consta en el expediente, al que accedió LA NACION.

"Matías López, que se desempeñaba como empleado del lugar, brindó precisiones sobre la ubicación del dinero y los accesos, a la vez que dejó abierta la puerta de entrada en el galpón", sostuvo la jueza Alejandra Provítola en la resolución donde dictó la prisión preventiva de Cordero por el delito de "robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y con armas de fuego". La magistrada porteña también trabó un embargo sobre los bienes del Loco Murdock hasta cubrir la suma de \$36.200.000.

Cordero llegó al CTC de Villa Soldatien un Fiat Mobi gris. El conductor, identificado como Julián Castillo, se quedó en el auto. Cordero y otro ladrón, César Ruarte, fueron directo a la empresa de logística para concretar su plan criminal.



El Loco Murdock, al ser detenido, en junio

POLICÍA DE LA CIUDAD

El exintegrante de la superbanda y su cómplice irrumpieron en la oficina de Expreso Maipú y redujeron a los tres empleados que había en ese momento. Según la filmación de las cámaras de seguridad de la empresa, una de las víctimas se colocó debajo del escritorio y no se movió hasta que los ladrones se fueron con su botín.

Pero la banda cometió un error que resultó crucial para los detectives de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad que participaron de la investigación. En el auto utilizado para el robo, que no tenía pedido de secuestro y era propiedad de uno de los integrantes de la banda, quedó abandonado el teléfono celular de una de las empleadas de la empresa asaltada.

A partir de la geolocalización del celular, el personal policial encontróel autode la banda, que estaba estacionado en Soldado de la Frontera al 5000, en el barrio de Villa Lugano. "Cuando llegaron los uniformados el vehículo estaba sin ocupantes", dijeron fuentes del caso.

intentó subirse al coche. Poco después se acercó un joven identificado como Facundo Castro, quien dijo ser "usuario" del vehículo. Ambos, sobrinos de Murdock, fueron detenidos. En poder del conductor del Fiat Mobi en el momento del robo se secuestraron \$4.184.000 pesos.

"En el interior del auto se encontró la ropa que habían utilizado los delincuentes que protagonizaron el robo en la empresa. También se secuestró una caja de herramientas usada por los ladrones para forzar una puerta, situación que quedó registrada en las filmaciones", se desprende del expediente judicial.

Además, el dueño de Expreso Maipú reconoció los fajos de billetes incautados como de su propiedad, explicaron fuentes del caso.

La caja de herramientas secuestrada en el auto fue otra prueba determinante porque de ella "se levantó una huella perteneciente a Ruarte". Según la resolución de la jueza Provítola, "se solicitó al Registro Nacional de las Personas (Renaper) que remita la ficha de César Felipe Ruarte, lográndose determinar que dicha persona coincidía con una de las personas que se observan en las cámaras de seguridad que registraron el hecho delictivo".

El paso siguiente fue determinar las líneas telefónicas a nombre de Ruarte. Se analizaron las llamadas entrantes y salientes anteriores y posteriores al robo en Villa Soldati.

"Se determinó que el día del robo una línea a nombre de Ruarte tuvo una comunicación de 22 minutos con Matías Ramírez, un integrante de la banda que se quedó afuera del lugar del asalto para hacer las veces de'campana"', recordóa LA NACION UN investigador del caso.

Ruarte también tuvo comunicaciones con el "empleado infiel" que entregó la información indispensable para concretar el golpe.

"En el momento de llevarse a cabo la requisa del vehículo del imputado López, en momentos posteriores a su detención y a la de Ruarte, se hallaron \$500,000 como así también tickets de compra por altos montos que difirieren en demasía con los ingresos por él declarados. Ahora bien, analizando toda la prueba

recogida, y tal como ya adelanté, puedo sostener que los encausados Castillo, Castro, Ruarte y López participaron del hecho investigado, desplegando cada uno de ellos un rol fundamental y previamente asignado en miras de lograr la ejecución del robo", sostuvo la jueza Provítola en su resolución.

Identificada y detenida la mayoría de los integrantes de la banda, faltaba identificar al delincuente que acompañó a Ruarte el día del robo.

"Continuando con las tareas de investigación, la División Robos y Hurtos, como consecuencia de tareas investigativas en el barrio de Villa Lugano y en las redes sociales de los imputados, logró saber que la persona que aún no había sido identificada, la cual había sido recordada como de tez blanca, contextura física pequeña, de aproximadamente 1,70 metros de altura y una edad aparente de 60 años, de cabello corto canoso, tendría de apodo Murdock, para luego establecer que sería el mencionado Cordero. En ese sentido se determinó que di-En ese momento llegó Castillo e cha persona resultaba ser tío de los imputados Castroy Castilloy que su hermana resulta ser Andrea Cordero, quien compartió fotos suyas en

#### El 4 de junio pasado, Cordero irrumpió a punta de pistola en Expreso Maipú

#### También fueron procesados el otro asaltante y dos sobrinos suyos

la red social Facebook, constatando que sus rasgos físicos coincidían con la persona que aparecía en los videos con Ruarte. En ese mismo sentido se logró obtener un video en el buscador Google donde Cordero indicaba que su apodo es Murdocky donde, además, se observa que coincide con las filmaciones del hecho", afirmó la magistrada.

El Loco Murdockfue procesado la semana pasada. Sus cómplices, en tanto, el 24 de junio pasado.

"A esta altura del proceso no hay dudas de que Cordero, Castillo y Ruarte se hicieron presentes [en la escena del robo] en un Fiat Mobi gris, que previamente había sido facilitado por Castro, en las oficinas de la empresa Expreso Maipú llevando armas de fuego, apoderándose de la suma de \$35.000.000, aproximadamente, y de dos teléfonos celulares. Previo a ello, López que se desempeñaba como empleado del lugar, brindó precisiones sobre la ubicación del dinero y los accesos, a la vez que dejó abierta la puerta de entrada al galpón, mientras que Ramírez controlaba toda la situación por fuera del lugar a través de una llamada telefónica al celular de Ruarte, la que se desarrolló mientras se cometía el hecho para luego dejar todas las pruebas del robo en el auto, el cual seguramente Castro y Castillo tenían por objeto destruir o descartarse", sostuvo la jueza Provítola en la resolución donde procesó con prisión preventiva al Loco Murdock, exintegrante de la famosa superbanda.

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ARISTIMUÑO, Beatriz De Gamas de (Chicha), q.e.p.d., falleció el 19-7-2024. - Sus hijos Beatriz (a.), Carlos (a.), Xavier y Thais, sus nietos, y sus acompañantes Catalina y M. Elena, invitan a despedirla al cementerio de la Recoleta el miércoles, a las 12.30. - LAZA-RO COSTA, Tel. 4812 8040.

ARISTIMUÑO, Beatriz De Gamas de (Chicha). - Te recordaremos con cariño. Marta y María José Gamas Solá.

ARISTIMUÑO, Beatriz Estela De Gamas de. - Sus sobrinos Jacinta y Federico Romero, sus sobrinos nietos Marcela y Federico y sus sobrinos bisnietos despiden a la inolvidable Chicha con todo amor y oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán inhumados el miércoles, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta.



COSTA PEUSER, Marcelo S., q.e.p.d., 19-7-2024. - Sus hermanas Andy, Julie y Ezio Casagrande despiden con mucho dolor su fallecimiento.

CUCCHIANI, Raquel. - Despedimos a nuestra querida Raquel y acompañamos a Rolo, Caro y nietos con cariño de sus amigos del grupo Zunga.



DI NUCCI, Luis, q.e.p.d. - Nicolás, Franco, Tiano, Cuky, Fede, Cato, Lomba, Andy, Lucho, Dona, Oti, Alan, Leni, Jona, Pato, Juan, Lutu, Rene, Larva, Colo M. y Yagui acompañan a Nico, Lule, María, Sofia y Estefanía en este momento triste.



DINUCCI, Luis, q.e.p.d., falleció el 21-7-2024. - Mónica Brough, Ada y Carlos Grandio, Laura y Yuyo Llorens y Alcira y Alberto Rodriguez Vazquez acompañan a Nicolas y su Flia. en este momento de dolor.



EDO, Mariano, q.e.p.d. - Sus primos Horacio y Fernando Edo y sus familias lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

ESPINA, José, q.e.p.d. - Los Inefables, equipo de natación del Jockey Club, acompañamos al querido Flaco y a su familia en este triste momento.



ETCHEGARAY, Mariano. -Su mujer Ana Sánchez de Etchegaray; sus hijos Nano y Mariana, Agus y Paco, Tuli y Ro, y sus nietos lo despedimos con todo cariño.



ETCHEGARAY, Mariano, q.e.p.d. - Horacio Maderna Etchegaray y familia despiden con mucho dolor y tristeza a Mariano y acompañan a Ana y familia. Ruegan una oración en su memoria.



ETCHEGARAY, Mariano. -Juan y María Rosa Bertran y Sofia Passalacqua despiden a su amigo y acompañan a Ana y los chicos en su dolor.

FERRARIO, Jorge, q.e.p.d. -Martín Migoya, Carolina Pinciroli e hijos despiden a Jorge Ferrario con profunda tristeza y abrazan a Gustavo Ferrario y a toda la familia con inmenso cariño.



JIJENA SANCHEZ, Angel Rafael Maria, q.e.p.d. - Inés y Roberto Gil junto a sus hijos despiden a Rafa y acompañan a Vero, Iván, Georgina y Marina con muchísimo cariño.

JIJENA SANCHEZ, Rafael (Rafa), 22-7-2024. - Te despedimos con cariño. Billy y Mónica Rosato.



LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Anto, tu mujer Tessie junto a sus hijos José y María, Nicolás y Flavia, Santiago y Carmencita, nietas y nietos te despedimos con mucho amor.



LANUSSE, Antonio. - Maria y Rómulo Lanusse acompañan a Esteban y hermanos en este triste momento.



LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Mecha y Luciano Miguens. con enorme tristeza, abrazan con mucho cariño a Tesie, hijos, nietos y a Santiago y Flia.



LANUSSE, Antonio Roberto. q.e.p.d. - Adriana y Julio (as.) despiden al querido primo Antonio con inmenso cariño y acompañan a Tessie, hijos y hermanos.



LANUSSE, Antonio. - Despedimos con enorme tristeza a nuestro muy querido amigo, acompañando a toda la familia. Dicky y Vicky.



LANUSSE, Antonio. - María Luisa y Mario Vigo Leguizamón despiden con tristeza a Antonio, acompañando con cariño a Tessie y a toda la familia.



LANUSSE, Antonio. - Cristina y Miguel García Labougle e hijos acompañan a Tessie y a toda la familia Lanusse con mucho cariño.

LANUSSE, Antonio. - Sus amigos del Grupo Diego del JC: Federico Montoreano, Luis Fernandez Cronenbold, Alberto Anchorena, Horacio Frias, Oscar Carreras, Jorge Ibañez, Rodolfo Lagos Marmol, Manuel Mariño (a.), Horacio Pueyrredon y Juan de Alzaga despiden al querido Antonio, abrazando a Tessie y su Flia.



LANUSSE, Antonio. - Nucha y Dino Montuschi lo despiden con infinita tristeza y acompañan a Tessie en este duro momento.



LANUSSE, Antonio. - Inés y Quique y su familia despiden con mucha tristeza a Antonio y acompañan con cariño a Tessie y a todos los Lanusse.

LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Sus amigos del tenis: Alejandro Anchorena, Luis Anchorena, Alejandro Cabanne, José Davalos, Oscar Devoto, Pedro Kudrnac, Marcelo Lando, Jorge Laurence, Jorge Mackinley, Rodolfo Martin Saravia y Luis Nogaró despiden a Antonio y acompañan a Tessie en este triste momento.



LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Eduardo y Viviana Taiana participan con mucho dolor su fallecimiento.



LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Carola y Rolo despiden al querido Antonio con gran tristeza y acompañan a Tessie y a toda la familia Lanusse con mucho cariño.



LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Inés y Ernesto de Bary acompañan a Tessie con inmenso cariño.



LANUSSE, Antonio. - Monika P. De Uboldi (a.) acompaña a Tessi y familia en su triste momento.



LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Mercedes y Guillermo Pando acompañan con mucho cariño a Tessie y familia.



LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Bea y Aldo Fabbri y su hija Alejandra despiden a Antonio y acompañan con mucho cariño a Tessie y toda la familia Lanusse.



LANUSSE, Antonio. - Marcelo y Teresa Ayerza lo recuerdan con oraciones y dolor.



LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Laura y Diego Félix San Martín despiden a su querido amigo Antonio con mucho cariño y acompañan con gran afecto a Tessie, Santiago y familia.

LANUSSE, Antonio. - Félix Ramírez Saravia acompaña a Tessie y familia Lanusse con todo cariño.



LANUSSE, Antonio. - Acompañan a su amigo Santiago y Flia. María y Tomás Ayerza.



LANUSSE, Antonio. - Isabel y Jorge Tassara e hijos despiden a Antonio y acompañan a Tessie, a sus hijos y a Santiago e Isabelita.

LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Ernesto y Joana Catena, Mariano Etcheverry y Sra., Federico Agardy y Sra., Santiago Olivera y Sra. acompañan a Tony y a su familia en este difi-



LANUSSE, Antonio. - María Elena Lanusse y Alejandro Estrada acompañan a su familia, lamentando la ida de Antonio.

LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Manolo Mariño y Laura Smith Estrada (as.) despedimos con tristeza al querido Antonio y acompañamos a Tessie y familia con todo nuestro cariño.



LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Oscar Carreras Saavedra y Marie France Nelson despiden con profunda tristeza al querido Antonio y acompañan con gran cariño a Tessie y toda la familia.



LANUSSE, Antonio. - Adrien d'Arbaumont y Rosemary Smith despiden a Antonio y acompañan a Tessie y Flia. con todo cariño.



LANUSSE, Antonio. - Delfina y Hernán Moyano e hijos despiden con dolor a su muy querido amigo de toda la vida y acompañan a Tessie, Santiago, Santos y a todos los Lanusse con mucho cariño.



LANUSSE, Antonio. - María y Alejandro Paz despiden con dolor al amigo y acompañan con todo cariño a Tessie y a todos los Lanusse.



LANUSSE, Antonio. - Stefania y Rodolfo despiden con tristeza al querido Antonio y abrazan con cariño a Tessie y a toda su familia.



LANUSSE, Antonio. - Inés y Guillermo Moreno Hueyo despiden a su amigo de siempre con cariño y oraciones.



LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Johnny Lanusse y Toia Gruneisen despiden a Antonio y acompañan a Tessie y a Santiago en este triste momento.



LANUSSE, Antonio. - Maria A. Tassara e Iván Robredo e hijos despiden a Antonio con inmensa tristeza y acompañan a Tessie y familia, rezando oraciones en su memoria.



LANUSSE, Antonio. - Ana Pellegrini y sus hijos lo despiden y acompañan a Tessie con mucho cariño.



LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Julio César Crivelli y Ana Bustamante despiden a Antonio con mucha pena y acompañan a su familia con mucho afecto.



LANUSSE, Antonio. - Sus amigos Enrique A. Gassiebayle (a.), Ricardo Esteves, Jean Nelson y Alejandro Dodero participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.



LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Pablo Brescia acompaña a Tessie y a toda la familia en este triste momento.



LANUSSE, Antonio. - A Dios querido amigo. Gracias por tu bondad y fidelidad. Clara Achaval de Reynal e hijos acompañamos a Tessie y tus hijos con todo nuestro cariño.

LANUSSE, Antonio, q.e.p.d., 21-7-2024. - Rodolfo Costantini (a.) y Verónica Zuberbuhler (a.) despiden con mucho cariño a Antonio y acompañan a Tessie y familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

LANUSSE, Antonio. - Acompañamos a Tessie con inmen-

LANUSSE, Antonio. - La promoción 58 de la Escuela Argentina Modelo despide con dolor al querido compañero y

LANUSSE, Antonio, q.e.p.d. -Jean y Marietta junto a sus hijos Yasmín y Matías; Juan y Sofia; Federico y Maria abrazan a Tessie y a la familia La-



LANUSSE, Antonio R. - Federico Montoreano y Josefina Alvear despiden a su querido amigo Antonio y acompañan a Tessie y los hijos con todo ca-



LANUSSE, Antonio R., q.e.p.d. - Federico Braun, María Freixas, Tomás Braun y Jazmín Avellaneda acompañan con mucho cariño a Tessie, a su hijo Nicolás, a su hermano Santiago y a toda su familia en este triste momento.



LANUSSE, Antonio R. - Fernando y Carmen Amorim de Polledo (as.), junto a sus hijos Carmela y Mariano, Tati y Mica y Catalina y Juampi, acompañamos a nuestros queridos Santiago e Isabel y a toda la familia Lanusse en este triste

LANUSSE, Antonio R.,

LANUSSE, Antonio R. - Sus amigos de ingeniería UCA, José Franchino, Roberto García Baltar, Gustavo Petracchi, Enrique Pourteau y Néstor Vila Moret despiden a Antonio con tristeza, acompañan a Tessi y familia Lanusse y piden oraciones en su memoria.



q.e.p.d. - Amalia y Alberto Hueyo despiden a Antonio con lindos recuerdos y abrazan con cariño a Tessie, Santiago, hermanos, hijos y nietos de su linda familia.



LANUSSE, Antonio R., q.e.p.d. - Despedimos a un gran amigo y acompañamos a Tessie con mucho cariño. Graciela C, de Maffi, Inés Vargas y Francisco Maffi.

q.e.p.d. - Amalita Zuberbuhler

LANUSSE, Antonio R., q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy despiden a Antonio con mucha tristeza, acompañan con afecto a Tessie, Tony, Jackie y toda la familia Lanusse en estos momentos de dolor y ruegan una oración en su memoria.



LANUSSE, Antonio R., q.e.p.d. - Federico y Andrea Agárdy participan con profunda pena su fallecimiento, acompañan con mucho cariño a su amigo Tony y familia y oran por su eterno descanso.



LANUSSE, Antonio Roberto. - Teresa y Manuel José Paz lo despiden con tristeza y abrazan a Tessie y familia Lanusse.



LANUSSE, Antonio Roberto. q.e.p.d. - Guillermo y Horacio Salinas despiden al querido Antonio y acompañan a Tony y a toda la familia con sus oraciones.



LIBERMAN, Samuel. - Mohamed Abbas Zaki acompaña a su amigo Guillermo y a toda la familia Liberman en este triste momento y ruega una oración en memoria de Samuel.

LIBERMAN, Samuel. - Santiago Guillani acompaña a su hermano Enrique Liberman, a Nelsa, Edgardo y a toda la familia Liberman y ruega una oración en memoria de Samuel.

LIBERMAN, Samuel. - Carlos y Chuny Anzorreguy, hijos y nietos lo despiden con dolor y acompañan con mucho amor a su familia.

LIBERMAN, Samuel, Z.L. -Roberto y Mirtha Frenkiel e hijos acompañan con afecto a la familia Liberman.

LIBERMAN, Samuel, Z.L. - La comisión directiva de los Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalem acompaña a Susana y a sus hijos por el fallecimiento del querido Samuel, miembro honorario y permanente colaborador de la Universidad Hebrea. Que su alma se eleve a la eternidad. Baruj Daian Haemet.

LIBERMAN, Samuel, Z.L. -Eddie Davaro y toda la Flia. Davaro despiden a su gran amigo Samuel y acompañan a su familia en este triste momento.

LIBERMAN, Samuel. - Con gran dolor lamentamos su fallecimiento, acompañando a Susana e hijos en este triste momento, Pablo, Ana, M. Silvia, Wolly, Haydée Malatesta y Flia.

LIBERMAN, Samuel, Z.L. -Me honraste con tu amistad v afecto. En tu despedida abrazo a Susana, Analía, Silvina, Liliana, Guillermo, nietos y bisnieto. Christian González Pa-

so cariño. Verônica y Teddy.





nusse con mucho cariño.

momento.

q.e.p.d. - La Terraza despide a su querido socio con tristeza y acompaña a su familia con afecto y cariño.

LANUSSE, Antonio R.,

LANUSSE, Antonio R.,

despide con inmensa tristeza a su querido amigo de toda la vida, abrazando a Tessie y fa-

## "Me preocupa más el vecino que yo", dijo el barrendero "justiciero"

SAN ISIDRO. "Actué por instinto", dijo el placero Walter Messa al recordar cómo hizo para evitar que dos ladrones le robaran el auto a un hombre en Villa Adelina

#### Camila Súnico Ainchil

LA NACION

En los alrededores de la Plaza Almirante Brown, en Villa Adelina, por estas horas no se habla de otra cosa que del "barrendero justiciero" que el sábado, a escobazos, evitó que dos ladrones le robaran el auto a un vecino. "Actué por instinto", dice Walter Messa, centro de todas las miradas.

"Estaba barriendo en el segundo árbol de la plaza y escuché unos gritos. Dije 'bueno, se están peleando los vecinos por el Día del Amigo'. Al principio me lo tomé así, con risa. Pero cuando vi que le estaban robando el auto al vecino, no pude no actuar. Fue por instinto, uno ya lo lleva en el alma".

Es que Messa no es un simple barrendero. Su pasado está lleno de experiencias que lo prepararon para enfrentar situaciones de riesgo. "Trabajo acá desde la gestión anterior, hace un año y medio, y hace siete años trabajo para el municipio. Antes era seguridad privada. También fui soldado voluntario. A los 20 años empecé en seguridad, Babasónicos. Experiencia tengo mucha", contó a LA NACION.

A pesar de haber vivido situaciones más peligrosas, Messa actuó por instinto, impulsado por un sentido de justicia. "He vivido situacio-



Walter Messa, en la Plaza Almirante Brown

NICOLÁS SUÁREZ

nes similares y peores, como esta cicatriz que me quedó acá", relata Walter, mientras señala por debajo de su ojo. "Acá tengo varios puntos. Pero bueno, hoy en día la puedo contar. Como ahora, que salió bien, dentro de todo. Uno no piensa en el momento, actúa. No podés vivir. Yo tengo una hija, un hijo, y ojalá que nunca les pase nada", dice.

Messa es una figura conocida en el como custodia. Laburé en muchos barrio. Su dedicación va más allá de eventos, por ejemplo, recitales de sus deberes como placero. "La valencinos. Acá es la primera vez que pasa tía de Walter es admirable, todos los días lo veo y puedo ver su delicadeza en el barrio. Yo estoy en diagonal a la casa donde pasó todo, escuché los gritos y salí a ver qué pasaba porque me pareció extraño tanto ruido, fue fer de la patrulla municipal.

un segundo. Via Walter correr hacia el auto, sin dudarlo. Tuvo mucha valentía, podrían haberlo matado. El barrio no es un barrio donde hagan este tipo de robos, sí hay inseguridad, pero no a ese nivel", comentó una de las vecinas a LA NACION.

Es un barrio tranquilo, de "gente trabajadora, macanuda", afirma Messa, aunque no desconoce que la inseguridades cosa de todos los días. "San Isidro se ocupa mucho de los vealgo así. Gracias a Dios que el vecino está vivo. A mí me preocupa más el vecino que yo. El vecino tiene una familia. Yo estoy solo", dice el placero que quiere volver a su puesto de cho-

### El comisario preso, contra el primer fiscal del caso Loan

"¡NO TENÍAN NADA!". Walter Maciel cuestionó la pesquisa y echó dudas sobre dos de los imputados

José María Costa LA NACION

Inquieto, movedizo y con una verborragia que no estuvo presente en las indagatorias de los otros detenidos por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el comisario Walter Maciel aseguró ante la jueza y los fiscales federales que cuando la justicia correntina estuvo al frente de la investigación "no hicieron nada".

En otro de los fragmentos de las más de siete horas de indagatoria a las que accedió LA NACION, Maciel puso el foco sobre el fiscal Juan Carlos Castillo, a cargo de la Unidad Fiscal de Goya, quien estuvo a cargo del caso los primeros 10 días, hasta que se declaró incompetente y giró la causa al fuero federal bajo el argumento de que la desaparición de Loan debía enmarcarse en un caso de sustracción de menor con fines de explotación.

"La fiscalía y el Poder Judicial no tenían nada. Entonces era [hacé] acá, allá, acá, 'hacé esto', 'averiguá', 'fijate en redes sociales', 'intentate esto'... no había nada, su señoría. No había nada", le dijo a la jueza, mientras caminaba sin parar.

empezar. Lo sentí, lo noté y me a otro lugar de detención -ya que di cuenta desde los primeros días del hecho que iban a hacer esto", siguió Maciel, sin dejar de ir yvenir por la sala situada en el segundo piso del juzgado federal de Goya.

En otro tramo de su indagatoria, como si se tratase de una exposición en un examen oral o una suerte de stand up teatral, Maciel se mostró histriónico y vehemente ante las autoridades judiciales.

Al hablar sobre otros dos imputados, Bernardino Antonio Benítez y Daniel "Fierrito" Ramírez, dijo que en las horas posteriores a la desaparición "los notaba tartamudeando, decir las cosas entre dientes, la sudoración, la transpiración, la mirada al piso. "Pero lo más llamativo fue un pequeño desmayodeambos. Ledigoeso [jueza] porque me voy acordando de cosas que no me quiero olvidar y si me tengo que quedar acá hasta la hora que sea, me quedo", afirmó.

"Otra de las cosas que decían, de las prendas del menor que encontraron y allanaron. No se olviden que el comisario [hablaba de sí mismo] fue detenido el 21 de junio y mi última actuación fue el acto de odorología. Motivo por el cual esas prendas quedaron en la dependencia a disposición del fiscal [Castillo] para que las retire porque el comisario estaba detenido. Porque él me mandó a detener", aclaró.

Tras esa extensa declaración "Lo dije en mi declaración al del viernes, Maciel fue trasladado denunció haber sido amenazado en el penal de Salta-y la jueza Cristina Pozzer Penzo reinstauró el secreto de sumario. Ayer realizó nuevas inspecciones oculares. •

## Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

LIBERMAN, Samuel, falleció el 20-7-2024. - Juan Carlos Bagó despide a su querido amigo con profunda tristeza y acompaña a su familia con un fuerte y afectuoso abrazo, recordando siempre los momentos compartidos en tantos años de amistad.

LIBERMAN, Samuel. - Juan Carlos Bagó, César y Ezequiel Valle, Enrique Delger y Haras Firmamento acompañan a Guillermo y familia en la despedida del recordado Samuel.

LIBERMAN, Samuel. - Cecilia Scallan, José Maria Astarloa y Flia. despedimos al querido Samuel con mucho cariño, agradeciendo profundamente su generosidad, confianza y enseñanzas de vida. Acompañamos a la familia en este doloroso momento.

LIBERMAN, Samuel, Z.L. -Facundo Bunge Frers acompaña a Susana, Guillermo y familia con mucho cariño en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

LUFT, Carlos Enrique. - Cristina y Junior Camet lo despiden con cariño y acompañan a Teresita y sus hijos.

MAUAS, Sara Sielatt de, Z.L.

- Sus hijos Carlos y Edith, Elias y Roby, sus nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Israelita Sefaradi Bene Emeth. "Alzan las cintas...".

MAUAS, Sara Slelatt de, Z.L., Victoria (Mirta) Kahan y familia acompañan con cariño a Carlos, Eli y Roby en este triste momento.

MAYLIN, Claudio Luis, q.e.p.d. - El consejo de administración de Fundación Banco de Alimentos recuerda con afecto a quien fuera su consejero y acompaña a su familia en este doloroso momento.

MORO, Guillermo, 4-9-83 -21-7-2024. - Tu esposa, Clara Macbeth-Moro y tu hijo, Edelmiro Moro acompañan tu descanso en paz. Vas a iluminar la casa para siempre. Se ofrecerá un responso en su nombre el 23-7, a las 12, en Jardín de Paz. "Solo una cosa no hay. En el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está. Los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo; no tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso; solo del otro lado del ocaso verás los Arquetipos y Esplendores". (Jorge Luis Borges).

MORO, Guillermo, q.e.p.d. -Desde la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella informamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido profesor Guillermo Moro. Acompañamos en este doloroso momento a su familia, amigos y colegas extendiéndoles nuestras sentidas condolencias.

MORO, Guillermo, q.e.p.d., 4-9-83 - 21-7-2024. - Con profundo dolor despedimos a Guillermo y acompañamos a toda su familia con oraciones. Santiago Monti y equipo TCA Tanoira Cassagne.

ROSENBERG, Roberto. - Miguel Ponieman despide con cariño a su querido amigo Roberto y acompaña a Susy y a sus hijos.

SCHVARTZMAN, Pedro.

Z.L., falleció el 21-7-2024. - El

conjunto Quartier Demaria le expresa sus condolencias y acompaña a su familia en su

SFERCO, José María. - Los socios y personal del Estudio Rodriguez, Zachera y Asociados despiden al amigo José María y acompañan a su familia en este momento de dolor.

SLELATT de MAUAS, Sara, Z.L. - Elías Slelatt y familia saludan a los queridos primos Roby, Eli y Carlos y despiden a la querida tía Sarita con mucho afecto.

SUAREZ LASTRA de LE-MOS, Claudia Angélica. - Su marido José J. Lemos, junto a sus hijos, yernos, nuera y nietos, despiden con profundo dolor a una luchadura de gran corazón.

SUAREZ LASTRA, Claudia, q.e.p.d. - Roberto Dupuy y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de su querida amiga.

URIBURU de LERNOUD, Mónica, q.e.p.d., 21-7-2024. - Sus sobrinos Juan Ramón Sackmann Sala y Mariana Bence, Maria Florencia Sackmann Sala y Derrick Christensen y Rafael Luis Sackmann Sala junto a sus sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Eduardo, Francisco y Gastón Lernoud y familia y ruegan una oración en su me-

VEGIERSKI, Zigmud (Tedy). q.e.p.d. - GP-PHARM SA participa con pesar su fallecimiento y acompaña en este momento de dolor a su familia. Rogamos una oración en su memoria.

WALKER de NAVARRA, Er-

cilia, q.e.p.d. - Eduardo y Rosario Zorraquin despiden a Ercilia con mucha tristeza y acompañan a Enrique y a su familia con todo cariño.

WALKER de NAVARRA, Ercitia, q.e.p.d. - Carlos Barrera, hijos y nietos acompañan en este triste momento a Nico y Celina y a toda la familia Navarra Walker con mucho cariño.

WALKER de NAVARRA, Ercilia, q.e.p.d., falleció el 21-7-2024. - El Club Atlético de San Isidro participa su fallecimiento y acompaña con cariño a Enrique y familia en este

triste momento.

WALKER de NAVARRA, Ercilia. - Sus amigos del Scrum Juan Pablo II: Hernán Rouco Oliva, Hugo Herrasti, Ricardo Gortari y Raúl Pizarro Posse participan su fallecimiento, acompañan a Enrique e hijos y piden una oración.

WALKER de NAVARRA, María Ercilia, q.e.p.d. - Pedro (Fatty), Agustín y María Jaureguiberry acompañan a Enrique, hijos y nietos con todo el

cariño en este triste momento.

WEIHMÜLLER, Carlos Daniel, q.e.p.d., falleció el 17-7-2024. - ¡Gracias por todo! Odilie, Federico, Dolores, Irene, Marcos, Pedro, Ezequiel, Marina, Antonia y Rio.

Recordatorios

BRITO, Jorge H. - En el día de tu cumpleaños alzamos una copa en tu memoria. Siempre en el recuerdo, tu amigo Mar-

COLLAZO, Carlos, Dr. profesor. - En el tercer aniversario de tu pascua, tu esposa Alicia Blanchod y toda tu familia te recuerdan y honran con cari-

SCHEINES, Susana Noemi, falleció el 23-7-2023. - Querida mami, a un año de tu partida física te extrañamos todos los dias. Seguis presente junto a nosotros a través de tus enseñanzas, espíritu, cariño y sabiduría. Estamos eternamente agradecidos y te recordamos con mucho amor. Tus hijos Lizette, Augusto y Mariela, hijos politicos, nietos, nietas y bisLA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024

## OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

ALFONSÍN, MACRIY MILEI. Los procesos transicionales son lentos y arduos; cualquier instrumento que no sea el minucioso bisturí no es políticamente viable ni ético, por más emoción que despierte en los ansiosos que tienen sed de vértigo

# Hay un modelo en busca de un liderazgo movilizador que lo encarne

Marcelo Gioffré

-PARA LA NACION-

ace dos años, recibí un mail con una invitación de la embajada Argentina en Madrid: debí declinarla porque el acto era un martes y vollegaba el miércoles. Esa misma semana fui a comer a un restaurante del Barrio de las Letras, El Rincón de Esteban. El viejo dueño, Esteban, un franquista fanático del Atlético de Madrid, ya no estaba, le había vendido el negocio a un cocinerogallego. Se lo había vendido con todas sus fotos históricas tapizando las paredes: están allí con él desde el rey Felipe VI hasta Rafael Nadal. A mis espaldas, me sorprendió una voz familiar. Me di vuelta para ver quién era y casi al mismo tiempo giró su cabeza hacia mí Ricardo Alfonsin, que en ese momento era el embajador.

Nos conocíamos de Buenos Aires. Se levantó y, lamentándose de que no hubiera podido participar del acto del martes, me invitó a compartir la sobremesa, para lo cual pidió una queimada gallega. El cocinero montó la ceremonia: hervía el aguardiente de orujo y Ricardo me pidió que revolviera y formulara alguna invocación; cauteloso, lo hice por la memoria de Raúl Alfonsin. Ya bajo el creciente influjo báquico, la conversación fluyó hacia la política: Ricardo arguyó que Mauricio Macri no fue suficientemente democrático porque designó dos jueces de la Corte por decreto. Repliqué que esos nombramientos habían sido convalidados por el Senado y que, además, Carlos Rosenkrantz había sido discípulo de Carlos Nino, uno de los juristas que diseñaron el "pequeño Núremberg" para su padre. La discusión se extendió y cuando nos fuimos ya no había nadie en el restaurante. En definitiva, la imputación consistía en que Macri había ido demasiado rápido y había atropellado las instituciones.

Los libertarios, en cambio, lo acusan de haber ido demasiado lento. de haber sido gradualista y, aunque se cuidan de decirlo en esos términos, de no haber forzado las instituciones en pos de rápidos resultados económicos. Estas últimas semanas funcionaron como una suerte de corolario wagneriano de ese desvarío. Le pidieron a Macri que asistiera al llamado Pacto de Mayo, interrumpió sus tareas en Europa, atravesó medio planeta y vino por un día para cumplir con el pedido. No fuellamado a firmar el acta, no apareció en la foto, no fue mencionado y ni siquiera fue tomado por la única transmisión permitida, la oficial, salvo en un paneogenérico. Más mezquino aún fue un tuit emitido al día siguiente por el biógrafo y amigo de Milei, Nicolás



Márquez: "El gobierno de Mauricio Macri fue horroroso". Estos críticos usan como insulto, para referirse a Macri, el vocablo "socialdemócrata", como si la reconstrucción de Europa, entre 1945 y 1973, no se hubiera hecho bajo esas ideas, como si Felipe González no hubiera sido un hito de la posdictadura española.

Lo que muchos no entienden es que los gobiernos transicionales, ya sea los que pasan de una dictadura a una democracia, o del estatismo al libre mercado, suelen ser juzgados como si esas transiciones fueran neutras. Tal como lo demuestra Federico Morgenstern en un brillante libro titulado Contra la corriente, Raúl Alfonsín fue arbitrariamente acusado de traidor por los que querían que se juzgara a todos los responsables y no solo a un grupo de represores y, al mismo tiempo, por los que creían que no había que juzgar a nadie, porque entendían que los militares nos habían salvado del comunismo. Es paradójico que tan luego Ricardo Alfonsín no advierta que la misma injusticia que se inflige a su padre él la comete con Macri.

Macri no aceptó ser candidato cuando se lo ofreció Eduardo Duhalde, prefirió armar un partido de cero, cumplió un gran papel en la intendencia, preparó cuadros políticos y técnicos en todas las áreas y articuló trabajosamente una coalición competitiva. Fue una epopeya en un país atravesado por el populismo. En el gobierno nacional debió lidiar con una espesa herencia: déficit fiscal y comercial, cepo, tarifas atrasadas, falta de competitividad externa, ausencia de infraestructura, subsidios

Yo también llegué a pensar que el gradualismo era inútil y que se necesitaba una política de shock, para impedir que las corporaciones prebendarias tuvieran tiempo de atrincherarse

abusivos por todos lados y un total desbarajuste de la política exterior. Cometió errores como no haber expuesto el desastre que recibió, no haber sincronizado el sinceramiento detarifas, haber desdeñado el plano simbólico o apurarse a eliminar las retenciones. Pero sacó el cepo en el primer mes, desenmascaró la corrupción (a tal punto que muchos referentes de la "patria prebendaria" fueron condenados y presos) y gozó del respeto del mundo. No hizo cambios más tajantes porque la sociedad no estaba culturalmente preparada para sacrificios mayores, bastará recordar que frente a los módicos aumentos del gas resonaban todo tipo de quejas. Fue un héroe imperfecto; como diría Michael Walzer: se ensució las manos, pero abrió un surco.

Yo también llegué a pensar que el gradualismo era inútil y que se necesitaba una política de shock, para impedir que las corporaciones prebendarias tuvieran tiempo de atrincherarse en sus privilegios. Con el tiempo comprendí que los procesos transicionales son complicados, lentos, arduos, pero no hay otra forma de producir la mudanza, a no ser que el país que ejecuta el experimento reciba una suerte de Plan Marshall destinado a una vasta red de contención para los que son arrojados fuera del sistema. Tampoco es plausible pactar con los grupos enquistados en el Estado, como proponía Rodríguez Larreta, porque nadie cede voluntariamente sus privilegios.

Cualquier otro formato que no sea el minucioso bisturí no es ni políticamente viable ni axiológicamente ético, por más emoción que despierte en los ansiosos que tienen sed de violencia y vértigo. La combinación libertaria de shock fiscal, gradualismo cambiario e instituciones hostigadas asoma como una amenaza aún más inquietante. Esa intemperie en la que nos coloca, sazonada con marchas militares, tanquese invocaciones místicas, parece encaminada a una deriva similar a la de Viktor Orbán en Hungría, que empezó como un liberal y terminó abrazado a la ultraderecha identitaria y nacionalista: ¿eso queremos?

Así como no había ninguna posibilidad de que Raúl Alfonsín juzgara a todos los militares que habían torturado, asesinado y robado bebés durante la dictadura, porque eso era impracticable en un sistema cuyas fuerzas armadas estaban integradas por los que, en tal caso, hubieran tenido que ser juzgados, en una transición del estatismo al libre mercado no se puede frenar en seco la obra pública, pulverizar las

jubilaciones, desmantelar las políticas culturales y echar cien mil empleados públicos justo cuando el sector privado no puede absorberlos, ni tampoco se puede abrir bruscamente la importación y poner a competir a nuestra industria, que tiene una enorme carga impositiva, con producciones extranjeras que son beneficiadas por generosas exenciones. Tampoco tiene sentido dictar medidas atropelladas que los jueces voltearán. No es ser timorato, no es ser un "alma bella"; es ser sensato.

Si se admite que el experimento libertario puede salir bien o mal (la moneda está en el aire), aflora el dilema entre quemar las naves y darle un cheque en blanco, en cuyo caso el gran riesgo sería, ante una crisis, la vacancia de una coalición opositora distinta del populismo kirchnerista, o bien mantener una postura expectante, la idea del expresidente Macri, de manera tal de preservar en el menú una alternativa liberal más institucionalista y calibrada. El primer escenario, el del apoyo incondicional, es el típico de quedar atado a una relación tóxica por miedo al vacío. Antes de las elecciones de 2015, Juan José Sebreli, en un encuentro con Macri, le formuló una sugerencia: "Tenés que sintetizar una economía liberal, una política democrática y una cultura progresista". Por distintos motivos, ni el mileísmo ni el kirchnerismo representan ese nutritivo ensamble. Hay un modelo en busca de un liderazgo movilizador que lo encarne: más de un tercio del electorado está en disponibilidad. •

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## Una tan necesaria como resistida reforma laboral

La descentralización es un tema esencial que pondrá en evidencia si la prioridad gremial es preservar su poder o mejorar el de sus representados

a reforma y la modernización del régimen laboral han sido → una de las cuestiones más conflictivas en la gestión del presidente Javier Milei. En los primeros seis meses de gobierno, ha debido enfrentar dos paros generales a pesar de que sus iniciativas reformistas fueron las más recortadas a lo largo del tránsito parlamentario. Recientemente, la estrategia del Gobierno ha promovido una actitud de diálogo constructivo. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, se reunió ya con la cúpula sindical para intentar avanzar en los temas pendientes dentro de un clima más distendido. A esa reunión concurrió un grupo grande del que solo se ex- servicios sociales, excluidos de la ley, cluyeron los dirigentes más combativos, como Pablo Moyano (camioneros) y Sergio Palazzo (bancarios). El interés del Gobierno por mejorar la relación con la dirigencia sindical se ha traducido en la invitación a incorporarse al Consejo de Mayo.

Para seguir avanzando en ese y otros puntos, Cordero invitó para mañana, a las 12, en la sede de la cartera laboral, a trabajar con agenda abierta a los titulares de la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Asociación de Bancos Argentinos. Aunque la invitación no hace referencia a la reforma laboral, se descuenta que será el tema central durante ese encuentro.

Uno de los primeros pedidos de los dirigentes gremiales al Gobierno fue que desista de la apelación al fallo de la Cámara del Trabajo que declaró la inconstitucionalidad del título IV del DNU70/2023 en respuesta al amparo

de la CGT. Si bien debido a ese fallo dicha parte laboral del decreto presidencial no está vigente, podría pasar a estarlo si la Corte Suprema fallara en favor de su constitucionalidad. Por su lado, la derogación del DNU requiere la decisión de las dos cámaras legislativas. Diputados no se ha expedido aún y no tiene plazos para hacerlo. La dirigencia sindical reclama que las reformas laborales sean solo las que han quedado en la Ley Bases. Teme dejar abierta la posibilidad de que recobre validez la disposición que exige el consentimiento y la autorización explicita del empleado para aportes o cuotas a sindicatos y pero aun presentes en el DNU,

Delos 60 artículos que comprendía el texto original referido al capítulo laboral de la Ley Bases quedaron solo 14. Puede decirse que las exclusiones más notorias fueron las disposiciones que mellaban de alguna manera el poder sindical, que preserva ahora la fuente de sus recursos económicos y una competencia restringida en el manejo de obras sociales.

Aun a pesar de los recortes sufridos por el título laboral, la Ley Bases aportará beneficios para trabajadores y empresas. Promoverá la formalización del empleo, ampliará el período de prueba, abrirá la posibilidad de convenir la creación de un fondo para el pago de la indemnización por despido y un sistema privado de seguro y autoseguro, crea el régimen de trabajadores independientes con colaboradores, simplifica y reduce los costos de litigios y varios más.

El proyecto original de la Ley Bases inexplicablemente ya omitia una reforma que favorecía la descentralización de las convenciones colecti-

vas, invirtiendo el actual privilegio otorgado a los acuerdos sectoriales sobre los de menor nivel. La lógica es priorizar los acuerdos por empresa. La negociación directa entre la representación unificada de los empleados con el empleador es esencial para lograr un mayor alineamiento de intereses entre las partes, particularmente en las pymes. Este cambio, sin alterar los derechos de los trabajadores, incluso el de huelga, requieresolo una modificación de tres artículos de la ley de convenciones colectivas. La descentralización debería ser un tema por tratar seriamente, que pondría en evidencia cuál es el verdadero interés de los representantes del trabajo: si es preservar su poder o mejorar la situación de sus representados.

El proyecto original de la Ley Bases incluyó el procedimiento por aplicar a los empleados cuyo cargo fuera suprimido por efecto de la reforma del aparato estatal. Modificaba, con un sentido de mayor protección social, la ley de empleo nacional. Sin esta disposición legislativa no habría posibilidad de encarar la reforma del enorme aparato burocrático y se haría ilusorio reducir el número de personal de una forma eficiente y socialmente a ceptable. En su primer paso por la Cámara de Diputados se le hizo un agregado a esa cláusula, que dice: "La presente norma será de aplicación supletoria al personal alcanzado por el régimen de estabilidad propia en virtud de leyes o estatutos especiales o convenciones colectivas de trabajo". Es un agregado confuso que una mano introdujo con la probable complicidad de algunos y desatención del resto. La opinión de administrativistasy constitucionalistas es esperada y necesaria.

## Venezuela: cuenta regresiva

uando falta menos de una semana para las elecciones ✓ presidenciales en Venezuela. se acrecientan los obstáculos y las maniobras represivas interpuestas por el autoritario régimen de Nicolás Maduro, quien procura evitar lo que, en una competencia libre, se presenta como inevitable: el triunfo de Edmundo González Urrutia, principal candidato opositor.

Infundir miedo, silenciar voces, bloquear rutas, aplicar la ley del odio a opositores, limitar la libertad de expresión y generar desconfianza han sido parte de la ingeniería electoral urdida por el dictador Maduro para afectar la transparencia e imparcialidad que deben existir en todo proceso electoral. Una deleznable práctica que, por cierto, no ha sido nueva a lo largo de toda su gestión.

La oposición venezolana enfrentará un desafío monumental: movilizar a un electorado desmotivado durante años por persecuciones, amenazas, detenciones arbitrarias, divisiones in-

ternasyluchasviolentas que dejaron decenas de muertos y heridos, además de haber provocado una enorme diáspora de ciudadanos venezolanos a otras naciones.

Apenas cinco días restan para que Venezuela acuda a las urnas y ni las calles ni las encuestas sostienen el relato chavista de que ese sector es mayoría en el país. Los últimos sondeos realizados por encuestadoras independientes aumentan incluso la ventaja en favor del principal candidato de la oposición.

Según los datos de la encuestadora ClearPath, González Urrutia cuenta con el 59% de intención de voto, frente al 31% de Maduro, por lo que la brecha alcanza los 28 puntos entre los votantes que confirmaron su participación en la jornada electoral, alrededor del 73% conforme las mediciones de la referida consultora.

En tanto, Poder y Estrategia, otra firma dedicada a realizar sondeos preelectorales, dio cuenta de que el candidato opositor tendría una

intención de voto del 64% mientras que Maduro solo obtendría 21%, lo que expone una distancia aún mayor, de 43 puntos, con una participación del 81% de los ciudadanos que manifestaron su voluntad de concurrir a votar.

La distancia entre ambos postulantes no solo anticipa una posible victoria masiva de la oposición, que, de ganar, cerraría un cuarto de siglo de polémico dominio chavista en el país petrolero, sino que le generaría serias dificultades al régimen si intentara manipular los votos, como ha sucedido en elecciones anteriores.

Ante la férrea observación internacional, es de esperar que dichos comicios se realicen de manera transparente, sin los tan habituales como nefastos artilugios de la dictadura chavista para imponer su voluntad sobre la base de presiones, amenazas y del dominio que aún mantiene sobre buena parte de los otros poderes, a los que ha venido manipulando a lo largo de tanto tiempo.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

Los distintos medios de

Opinólogos

comunicación realizan diariamente entrevistas a economistas de renombre y larga trayectoria que opinan sobre la situación económica del país, las medidas que el Gobierno establece en su gestión y la predicción sobre los resultados futuros. Un buen número de ellos viene llevando a cabo su tarea profesional desde hace 40 años o más y en algunos se observa que sus opiniones se van "acomodando", según la oportunidad, a las diferentes variaciones que van ocurriendo en el contexto económico del país. El estado en que se encuentra actualmente la Argentina permite deducir que las soluciones que han propuesto durante su carrera profesional o no han sido aplicadas por los gobiernos de turno o no produjeron los resultados pronosticados. Es asombroso que entre ellos haya economistas que han sido funcionarios de algún gobierno y que, a pesar de que tienen alguna cuota de responsabilidad por los errores que cometieron en su gestión, se manifiestan públicamente con soluciones que no fueron capaces de implementar durante el ejercicio de sus funciones oportunamente.

Economistas opinólogos son los que abundan, solucionadores son los que escasean.

Oscar Edgardo García osedgar@yahoo.com

Precio y costo

El editorial del domingo 21 de julio enfoca con impecable claridad los dilemas de la situación política: no se trata de un debate académico ni de fidelidad partidaria. El sistema político estalló y por eso ganó un outsider. Gobernar para el Presidente debe ser seguir con determinación la dirección y el sentido hacia donde propuso dirigir el país. Para lo que fue votado. Más allá de la confusión del momento inicial, de la corrupción imperante y los dramas del estancamiento y la pobreza con que le fue entregado el gobierno, ahora debe sostener las reformas para generar el crecimiento real, sin inflación y con el menor agobio posible a la ciudadanía. Como tras la Ley Bases empiezan a sufrir los grupos de poder afectados, aparecen los reclamos para reducir sus objetivos y asi mantener el *statu quo* y los "derechos adquiridos". La prudencia gubernativa les impone al Presidente y a su equipo mantener con firmeza la decisión de cambio y generar acuerdos genuinos y explicar con serenidad las razones. Y a quienes elegimos el cambio, acompañar y asumir nuestra

cuota de costos, para facilitar la transformación. **Enrique Morad** DNI 8.362.791

Pensiones e invalidez

Cuando leemos la noticia de que se han distribuido "pensiones por invalidez para todos", uno quisiera creer que van a terminar pagando ante la Justicia no solo los funcionarios estatales responsables, sino también los médicos que irresponsablemente las autorizaron. Adrián Blanco

DNI17.199.272

Pudo ser una tragedia

Mis nietos tenían la gran ilusión de ver a su selección el domingo 14 de julio. Llegamos al estadio Hard Rock, toda la familia, con los cuidados del caso y sabiendo de los controles y que no se podía entrar con bebidas ni comidas, etc. En el verdadero desastre en que se convirtió la entrada al estadio no nos revisaron absolutamente nada. El partido se demoró una hora y cuarto en comenzar por los disturbios, algo impensado; el minishow desastre de Shakira de 25 minutos. nunca visto en el entretiempo de un partido de fútbol, sumado al alargue, fue agotador para todos. La falta de controles y anillos de seguridad en la entrada de un evento que reunía a más de 60.000 personas, la cantidad de alcohol que vendían en los alrededores y en el estadio, sumadas a la brutalidad de la gente que empujaba y gritaba, hicieron que mis nietos, que

#### En la Red

FACEBOOK El retiro de Biden de la carrera presidencial en los EE.UU.



"Lógica decisión para que el Partido Demócrata pueda rearmarse"

Maria Elena Da Silva Baptista

"Una salida digna" Susana Beatriz Galizia

"Perfecto, ya no está en condiciones" Araceli Valeria

"Admirable decisión, señor Biden, otros hubieran ido hasta el final haciendo fracasar todo por lo que se cree"

Augusto Vaca

LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024

iban a una fiesta del fútbol, terminaran llorando, en estado de pánico por temor a que les pasara algo. Uno de los asientos que nos vendió Ticketmaster, el sitio oficial de la Copa América, no existía porque allí estaba instalada una cámara de TV. El estacionamiento pago por adelantado a esa empresa no lo pudimos utilizar porque, ante la falta de controles, alguien utilizó indebidamente el espacio y cuando llegamos no teníamos lugar. Todo lo que pasamos me indigna terriblemente, porque sucedió en un país que se supone cuenta con todos los mecanismos de control, donde son expertos en seguridad, realizan eventos deportivos masivos y recitales de alto nivel, incluso en ese mismo estadio. Evidentemente no saben organizar un partido de fútbol e ignoran la pasión que lleva a mucha gente-en algunos casos, con la ayuda del alcohol-a cometer actos vandálicos. Los que cerraron las puertas del estadio y dejaron librada a su suerte a miles de personas atrapadas y apiñadas entre las dos puertas ¿no pensaron que allí había niños aplastados por las personas bajo un calor sofocante? Las filas de seguridad para entrar, como fue en el encuentro de la Argentina con Perú en ese estadio, ¿dónde estaban? ¿Este país piensa organizar el Mundial 2026? Este periplo que comenzamos a armar en abril con mucha ilusión, y que gracias a Dios terminó bien, pudo haber terminado en una tragedia similar a otras ocurridas en otras partes del mundo y por momentos nos recordó a la Puerta 12. Señores, no solo se trata de ganar dinero con el fútbol. que ya bastante ganaron con este campeonato. Se trata de la pasión que puede despertar la selección de cada país en sus hinchas. Me queda el saber que mis nietos, dos de ellos juegan fútbol, siempre recordarán esta final. "Es un sentimien-

#### Día del Amigo

to. No puedo parar..."

Graciela Maratea

DNI 12.714.771

He recibido numerosos mensajes con motivo del Día del Amigo. Para mí, no existe tal cosa. Todos los días son de los amigos, ¿o acaso solo deberíamos pensar en ellos un día por año? Lo mismo va por tantos otros "días de". De la Madre, del Padre, etc., etc. Pedro Cressall petercressall@fibertel.com. ar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

**CLAVES AMERICANAS** 

## Desastroso plan de deportaciones

Andrés Oppenheimer

-PARA LA NACION-

MIAMI node los principales mensajes del expresidente Trump -si no el principal- en su discurso de aceptación de la candidatura republicana fue que, si es elegido, ordenará "la mayor deportación de la historia" de inmigrantes indocumentados. Muchos en la Convención Republicana portaban carteles que decían: "¡Deportaciones masivas ya!". Lo que Trump convenientemente omitió es que la deportación de muchos de los 11 millones de indocumentados en el país causaría un desastre económico y humanitario.

La promesa de Trump de usar la policía, la Guardia Nacional y tal vez aun el Ejército para arrestar a los indocumentados no solo convertiría al país en un Estado policial, con posibles redadas al azar de gente de habla hispana y separación de padres de sus bebés, sino que también causaría una enorme escasez de mano de obra, que haría subir la inflación. Una nueva encuesta de casi 70 economistas realizada por The Wall Street Journal, que no es precisamente un periódico de izquierda, concluyó: "Los economistas ven los planes de Trumpdeaumentar los aranceles y tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal como una presión alcista sobre los precios". El titular del artículo decía: "Los economistas dicen que la inflación sería peor con Trump que con Biden".

En su discurso de una hora y media en la convención republicana, Trump comenzó hablando de paz y amor, pero inmediatamente volvió a su habitual relato repleto de falsedades sobre los inmigrantes. "La mayor invasión de la historia está teniendo lugar aquí mismo en nuestro país", afirmó Trump. Lo cierto es que el flujo de migrantes aumentó en 2022 y 2023, en parte porque en 2019 y 2020, hacia el final de la presidencia de



Trump, la pandemia de Covid hizo que muchos migrantes potenciales se quedaran en sus países. Lo que Trump tampoco dijo es que la migración ilegal está bajando. Los cruces ilegales en la frontera sur se desplomaron un 40% durante los primeros cuatro meses de este año, según la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza.

Peor: Trump dedicó gran parte de su discurso a pintar engañosamente a los inmigrantes indocumentados como criminales. Obviamente, hay indocumentados que cometen crimenes, pero Trump selecciona hechos aislados cometidos por inmigrantes para dar la impresión engañosa de que la mayoría de los indocumentados son criminales violentos. Prácticamente, todos los estudios muestran que los indocumentados cometen menos delitos violentos que los nacidos en Estados Unidos. Además, los homicidios cayeron el año pasado, según el FBI. "Vienen de prisiones. Vienen de cárceles. Vienen de instituciones mentales y manicomios", dijo

Trump en su discurso, como si la mayoría de los ll millones de indocumentados fueran delincuentes. "Van a pasar cosas malas".

Además, dijo que países como Venezuela están reduciendo sus índices de criminalidad exportando a sus delincuentes a EE.UU. De hecho, la enorme mayoría de los exiliados venezolanos son gente honesta, que huyó de una dictadura. En su diatriba contra los indocumentados, Trump también afirmó falsamente que los inmigrantes están quitando empleos a los estadounidenses, incluidos los afroamericanos y los hispanos.

La Cámara de Comercio de EE.UU., otra fuente a la que no se puede acusar de izquierdista, dice que hay casi 9 millones de puestos vacantes en el país, pero solo 6,4 millones de trabajadores desempleados. En otras palabras, se necesitan más inmigrantes, no menos. Hacia el final de su discurso, Trump dijo que su plataforma de campaña promete lanzar "la operación de deportación más grande en la historia de nuestro país". Aun más grande que "la del presidente Dwight D. Eisenhower". La deportación masiva de Eisenhower en 1954, que envió hasta 1,3 millones de personas a México, incluyó redadas en comunidades hispanas en las que muchos fueron deportados por error, dicen los historiadores.

En resumen, el discurso incendiario de Trump contra los indocumentados se basa casi en su totalidad en mentiras burdas. No hay duda de que es necesario reformar el sistema migratorio y deportar a los criminales. Pero, en lugar de demagogia política, EE.UU. necesita inmigrantes para llenar puestos de trabajo vacantes. Deportar a millones de indocumentados que hacen trabajos que los estadounidenses no quieren realizar solo haría subir los precios, aumentar la inflación y empobrecer a todos. •

#### FÚTBOL

### El club es de los socios, no de los dirigentes

Mariano Cúneo Libarona

-LA NACION

Hace muchos años que la Argentina se encuentra en un proceso de decadencia. El fútbol no es una excepción. Si bien durante los últimos años pudimos disfrutar de logros impresionantes de la selección argentina, existe consenso de que esto fue pura y exclusivamente gracias a la calidad, el sacrificio y el compromiso de los jugadores y el cuerpo técnico.

Las competencias argentinas y sus clubes han entrado en un proceso de deterioro preocupante, tal como lo ha sostenido reiteradamente este diario. El que supo ser un fútbol competitivo y atractivo a nivel internacional hoy se encuentra tristemente convertido en un espectáculo decadente de torneos cuestionados e incomprensibles entre clubes fundidos.

El talento superior argentino para este deporte es indiscutible y, por eso, a pesar de los años de desmanejo, seguro vamos a seguir teniendo jugadores de altísimo nivel. Pero si no tomamos medidas urgentes, como todo lo bueno que tenemos en este país, corremos

riesgo de que se rompa. Es por eso que queremos brindar la oportunidad a los asociados de adaptar el fútbol argentino a lo que está sucediendo en el resto del mundo. Queremos permitirles a los socios de los distintos clubes elegir libremente la forma jurídica en que deben ser administrados. El club es de ellos, no de los dirigentes. Y deben poder elegir con libertad.

La autorización para que los clubes acepten inversiones multimillonarias de capitales privados es un paso necesario para volver a robustecer el fútbol argentino. El ingreso de inversiones genuinas va a permitir sanear las arcas de algunos clubes que se encuentran arruinadas. Por supuesto que es una discusión pública apasionante que toca una fibra muy sensible de los argentinos. Y es cierto que hay algunas excepciones de clubes bien administrados, pero no dejan de ser eso, excepciones. Si queremos seguir viendo a nuestros ídolos vestir las camisetas de los clubes en los que fueron formados, si queremos que nuestros clubes

sigan siendo protagonistas a nivel internacional, si queremos que haya transparencia y control en un 
ámbito cada vez más opaco como 
este en el que han transformado el 
fútbol, es necesario adaptarnos al 
mundoy permitir el ingreso de inversiones privadas que generarán 
trabajo, estadios e instalaciones 
adecuadas. También permitirán 
apoyar y educar a los juveniles y 
otros deportes, tutelar al asociado 
vitalicio y darle un marco de alegría y contención.

Aceptar las inversiones por parte de capitales privados en los clubes es una realidad que ya existe en la élite del fútbol mundial. Sobran ejemplos de clubes que con inversiones privadas han logrado exitos impensados hasta hace algunos años. Existe, por ejemplo, el caso del Manchester City, que luego de recibir miles de millones de dólares se convirtió en un club exitoso y respetado que, de la mano de Pep Guardiola, levantó su primer trofeo de Champions. Para nosotros es especialmente cercano el caso del PSG, que gracias al dinero de

los privados pudo darse el lujo de contar con Lionel Messi.

Otros clubes, como el Real Madrid y el Barcelona, teniendo la posibilidad de adoptar el modelo de las SAD decidieron continuar siendo sociedades civiles, pero reciben importantes aportes privados y, por ejemplo, cedieron ciertos derechos específicos a empresas a cambio de inversiones. La empresa Sixth Street le pagó al Barcelona 267 millones de euros por el 10% de los derechos televisivos.

Como en todos los sectores de la Argentina, hay una casta que se beneficia y enriquece con el actual modelo, que no quiere que nada cambie, que quiere que todo siga igual porque a ellos les conviene. Los argentinos le dieron el mandato a este gobierno de liberarlos de un modelo empobrecedor que solo beneficia a unos pocos. El fútbol no es la excepción. Queremos romper esas cadenas y permitir que los asociados elijan libremente el destino de sus clubes. •

Ministro de Justicia de la Nación

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100. - Sáb \$2900. - Dom \$3500. - Recargo envío al interior: \$420. - En Uruguay: Lun./Vie. \$U60. - Sáb. \$U85. -

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

## Las cosas que no pasaron

Dolores Caviglia

-LA NACION-

l otro día una amiga de esas que están desde siempre, que → parece que vinieron conmigo, me dijo que los 40 años son los nuevos 20.

Terminó la frase y se metió en la boca un tenedor lleno de mbejú con palta y cositas de esos restaurantes a los que me hace ir y masticó en medio de una sonrisa contenida. Yo le seguí la corriente y al instante recordé esa mañana de sábado hace once años, apenas más, cuando mi terapeuta me preguntó en el arranque de la sesión cómo me sentía tras cumplir 30 y vole respondí que lista para tener 20, para arrancar esa dé-

cada y no la que se me venía encima. Porque esta soy yo, un desfasaje. Una mujer demorada, en el punto justo del entendimiento de esas cuestiones que hay que entender pero corrida en el tiempo.

Yo comprendo después, lo logro después, lo veo después, lo hago después, lo acepto cuando puedo. Así fue desde el primer beso que di. Lo había esperado tanto. Y esa noche en que por fin el chico que me encantaba desde hacía tres años me arrinconó contra la puerta de una casa cualquiera me di cuenta, tarde, de que me tendría que haber besado con todo el mundo.

Mi vida es ese entretiempo. Son los años que paso desde que se me mete algo en la cabeza y lo consigo o lo descarto porque no lo quiero más. Ya pasé tantas cosas que no pasaron.

Usé los días de las semanas de los meses para planificar eventos que no protagonicé, rutinas que no inicié. Toda mi adolescencia quise ser actriz. Nunca lo fui. Hice cursos en el Centro Cultural San Martín, el ingreso al conservatorio nacional, integré por dos meses un grupo de teatro independiente que montaba infantiles, fui Cenicienta, repartí volantes en la Plaza del Congreso vestida de hada madrina, pasé tardes con mi amiga del mbejú porque ella está desde entonces y más y la obligué a tomarme fotos vestida con las prendas que vestía a los 15 para hacer un book que no envié a ninguna agencia, a ningún casting.

Hay mucho más que no hice. Cuando terminé la secundaria me prometí con otra de mis amigas que al año siguiente íbamos a ir juntas a la facultad en auto, que yo la iba a

pasar a buscar. Planeamos mates, facturas, recorridos, una independencia. Para diciembre ya estábamos peleadas; yo saqué el registro a los 38.

Cuando terminé el colegio viajé un verano a Estados Unidos para estudiar en una universidad y al regresar me convenci de que iba a hacer una maestría sobre el escritor inglés William Shakespeare en Londres. Busqué lugares, hice las cuentas en dólares. Luego me anoté en

#### Yo comprendo después, lo logro después, lo hago después, lo acepto cuando puedo

Letras en la UBA, me recibí a los 29 y ni siquiera lo recordé como una intención lejana. Hubo una época en la que imaginé mi fiesta de casamiento con todo, un vestido en colores, la ceremonia, los zapatos, la luna de miel. Armé una lista que no escribí sobre la comida a servir,

los invitados, la música, la quinta que quería alquilar. También me imaginé adulta, responsable, dueña, persona a cargo de algo, jefa de muchos. Viví tanto en mi cabeza. Fui vieja, en la cocina, preparando una comida para la familia que no tengo. Creo que alguna que otra vez me imaginé muerta.

Hoy perdí la capacidad de pensar hacia adelante. O la gasté toda antes que el resto. Como si el cuerpo viniera con cupos y yo ya no tuviera nada. Lo que viene para mí es un vacío entre el blanco y el negro. No veo nada. No veo un PH con techos altos, no veo un trabajo en otro país, no me veo comiendo pizza en Roma, manejando a Mar del Plata, tejiendo un suéter para alguien. No me veo sana ni me veo enferma. Tampoco particularmente triste o satisfecha. No me veo caminando por ningún lugar, mirando vidrieras mientras tanto. No me veo arrugada frente al espejo, algo encorvada, mientras me acomodo el fleguillo con canas, con las manos llenas de manchas. No veo nada. O tal vez lo borro rápido.



Fusión

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto María José Rodríguez Murguiondo



MOSCÚ, RUSIA T ay detalles que delatan: la señalética, las barandas, las puertas. Si no fuera por ellos, esta imagen casi partida en dos bien podría ser un ensamble entre una pared de un museo y la entrada a un vagón de subte. Llama la atención que una obra de arte exhibida en un espacio público pueda no tener ningún tipo de resguardo ni seguridad. Por eso el contraste entre un espacio muchas veces vandalizado como es el subte y la impecabilidad del cuadro como si estuviera en una exclusiva sala de exhibición. Tal vez también sorprenda la indiferencia de los pasajeros, absolutamente entendible porque esta fusión ya forma parte de sus vidas. Desde 2013, más de 260 trenes temáticos han circulado por Moscú. La iniciativa se concentra en la historia de Rusia, los grandes clásicos y las distintas regiones de ese país. Envidiable esta convivencia cotidiana con el arte. Envidiable que no se les ocurra arruinarla.

#### CATALEJO

Una vez en la vida

#### **Ariel Torres**

Mientras tropezamos con los obstáculos cotidianos, fenómenos maravillosos ocurren en el cosmos. Por supuesto, no pueden ni deben confundirse las escalas. Nuestros problemas son tan importantes para cada uno de nosotros como lo es un eclipse o el descubrimiento de un nuevo exoplaneta. Pero a veces levantar la vista puede darnos un instante de eternidad.

Estos días (es imposible predecir exactamente cuándo; se espera desde febrero y hasta septiembre) aparecerá una nova en el cielo. Para nuestras latitudes pasará mayormente inadvertida, pero para los que quieran prestar atención, aparecerá una nueva estrella en Corona Borealis, una constelación que puede verse mirando hacia el norte, sobre el horizonte. Hasta ahora, uno de sus integrantes, un sistema binario llamado T Corona Borealis, compuesto por una gigante roja y una enana blanca, es prácticamente invisible para el ojo desnudo, con una magnitud de +10,8. Pero de forma recurrente, la interacción entre ambas eleva esa magnitud a +2, lo que la coloca en la zona de Polaris o las Tres Marías. Para los que quieran ver, pues, de acá a fin de año, una estrella nueva aparecerá, durante más o menos una semana, en el cielo nocturno. Luego, se apagará durante otros 80 años. •









A los volantazos Demichelis tiene mediocampistas de jerarquía, pero ninguno se destaca > P.2

Chispazos Verstappen desbocado contra su propio equipo: las razones del fastidio > P.4

Edición de hoy a cargo de Christian Leblebidjian

www.lanacion.com/deportes

- **™** @DeportesLN
- Facebook.com/Indeportes
- ☑ deportes@lanacion.com.ar





El Grand Palais, cubierto con una lona de París 2024; las principales atracciones de la capital francesa están rigurosamente custodiadas

MIKE EGERTON / DPA

## Los Juegos, bajo una burbuja

Los lugares más icónicos a orillas del Sena, en donde el viernes se hará la fiesta de apertura de la cita olímpica, están protegidos por un fuerte dispositivo antiterrorista; pedido de códigos QR para todo el mundo

Gastón Saiz ENVIADO ESPECIAL

PARIS.—El señor Pierre gesticulanervioso, entre fastidiado y confundido. Subido a su monopatín, con su casco negro y su camisa blanca y pantalón beige formales, no entiende por qué no lo dejan pasar. Necesita hacer sus trámites de siempre en un lunes especialmente complicado para él, como todo principio de semana.

A la altura del Pont Alexandre III se topa con un policía que le pide el riguroso QR, pero Pierre no lo tiene, o no estaba enterado, o no lo supo extraer del sitio oficial del gobierno

francés denominado "Anticipar los Juegos". Es el bendito código que los parisinos necesitan para circular libremente en la zona más icónica de la capital, durante los preparativos de los Juegos Olímpicos París 2024, cuya fiesta inaugural se lanzará este viernes con toda la pompa a lo largo del río Sena.

"Para garantizar la seguridad de la ceremonia inaugural se necesitarán códigos QR del 18 al 26 de julio para moverse, incluso a pie, por el Sena", explicó Laurent Núñez, prefecto de policía, antes de que la medida se pusiera en marcha. Nadie se salva de los controles –ni au-

tos, ni motociclistas, ni ciclistas, ni peatones- en lo que se denominan las zonas azul y roja, allí donde se alzan, además, La Torre Eiffel, la Plaza de la Concorde -sede de los deportes urbanos como el BMX freestyle, breaking, skateboard y basquetbol 3×3- y Trocadero -centro de la marcha atlética y el ciclismo de ruta-. Algo similar sucedía durante la pandemia, cuando se había desplegado un amplio esquema de prevención para controlar a los transeúntes y sus razones para estar en esos sectores. La diferencia es que hoy la situación no es dramática, como ocurría en 2020 durante

el Covid, sino todo lo contrario: son las jornadas previas a la gran fiesta del deporte universal y todo se vive con expectativa.

Claro que la seguridad es prioridad N° 1 para garantizar el evento, y allí está el SILT (Seguridad Interior y Lucha contra el Terrorismo) para proteger áreas claves durante los Juegos, incluso con el cierre momentáneo de varias estaciones de Metro e inhabilitación de paradas de buses. Pero más allá de la férrea denominación de la organización, los efectivos policiales intentan mostrar su mejor cara al momento de reclamar el vital QR, como hicie-

ron con sonrisa amable ante el propio Pierre, para que el hombre no entrara en cólera. Hasta los vecinos del lugar que no se anticiparon a las restricciones pueden tener serios problemas logísticos para cumplir con sus rutinas, desde visitar a un médico hasta reunirse con amigos o ir a la peluquería, en una ciudad que espera a 15 millones de turistas. Sí: los "checkpoints" pueden ser un dolor de cabeza.

Hasta ahora, la imagen predominante es la de una verdadera fortaleza emplazada en varias de las cuadras más visitadas del mundo. Continúa en la página 2 2 | DEPORTES

LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024

### POLIDEPORTIVO | LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y FÚTBOL



Dos jugadoras paraguayas del beach voleibol, junto a la Torre Eiffel

S. FILIPUZZI / E. ESPECIAL

## Pese al celo en la seguridad, buena onda con el público

Predomina el buen trato de los policías, entre perímetros de largos vallados

#### Viene de tapa

Un sector amurallado donde predominan las vallas, las cintas de "prohibido pasar", los conos y distintos grupos de policías con sus patrulleros, diseminados en puntos neurálgicos. El dispositivo no llega a desatar el caos, pero sí es un engorro importante si se eligió vacacionar en esta época en la Ciudad Luz. Sobre todo si la intención no es específicamente disfrutar del movimiento olímpico. En la cuenta regresiva, los Juegos no terminan de atrapar la atención, sino que para muchos ciudadanos comunes son sinónimo de una alteración de su día a día. Los desvíos y las caminatas mucho más largas que las normales para llegar de un punto a otro son, en esta vigilia, una prueba para la paciencia.

Mientras tanto, en la mañana del lunes, el presidente Emmanuel Macron visitó la Villa Olímpica en Saint-Denis, al norte de la capital y allí también se armó un fuerte operativo. "Estamos listos y estaremos listos durante todos los Juegos", aseguró, al inaugurar la comisaría de policía y el parque de bomberos que dará servicio al espacio donde vivirán los atletas durante los Juegos, que terminan el domingo ll de agosto. "Si podemos estar orgullosos colectivamente como país, es porque ustedes están haciendo este sacrificio", clamó, dirigiéndose a los policías y bomberos. Además, el primer mandatario francés se reunió con su ministro del Interior, Gérald Darmanin, para revisar los elementos de seguridad "más confidenciales". El presidente Javier Milei estará cerca de Macron durante la ceremonia de apertura.

#### Una señal de paz

Asimismo, también estuvo en la Villa Olímpica Thomas Bach, presidente del COI, que dio un discurso bajo el lema "Give peace of chance" (Dalea la paz una oportunidad), como decía la canción de John Lennon. En el principal párrafo de su discurso, mencionó: "Ustedes, los atletas olímpicos, nos mostrarán cómo sería nuestro mundo si todos viviéramos en el mismo espíritu olímpico de coexistencia pacífica. Competirán ferozmente unos contra otros. Al mismo tiempo, conviven en paz bajo un mismo techo, aquí en la Villa Olímpica. Están enviando un rotundo mensaje de paz desde París al mundo".

Hasta ahora abunda el celo policial bajo el ruido de los martillazos, el traqueteo de las grúas, la instalación de andamios y el polvo flotando en el ambiente. Ya están ubicadas las tribunas a uno y otro lado del Sena, desde donde el viernes se observarán a miles de deportistas que recorrerán un tramo de 6 kilómetros, entre Austerlitz y Trocadero, en 94 barcos. Estarán acompañados por otra flota de 87 embarcaciones de seguridad, medios de comunicación y otras personas, siempre bajo las más altas normas antiterroristas, y más allá del sueño ilusorio de la "tregua olímpica", en donde debería haber un alto el fuego mundial durante la competencia, tal como siempre quiso instaurar el Comité Olímpico Internacional.

Mientras el gran circo de los cinco anillos va tomando forma, todo está en paz en el búnker argentino, que tendrá en estos Juegos un total de 136 atletas más 17 de reserva. Los muchachos del voleibol llegaron a la Villa Olímpica en las últimas horas y los dos edificios argentinos (el F14, de 7 pisos, y el F24, de 6 niveles), de colores rojo y vecinos de México, Chinay Singapur, ya están con una capacidad del 70%. La delegación llegó el día 12 por la tardenoche y de a poco fueron poblando las instalaciones.

"Tuvimos suerte porque el lugar lo elegimos nosotros: estamos en la isla, justo en la punta y apartados. Nos da la tranquilidad de que compartimos los servicios con menos países, lo que nos otorga mayor practicidad para movernos, entre el comedor, la lavandería y la recepción para los atletas y cambio de toallas exclusiva. Además, Argentina organizó en su predio un lugar de esparcimiento a través del Equipo ARG y la Comisión de Atletas", comentó el jefe de misión del Comité Olímpico Argentino, Carlos Ferrea. La exremera María Julia Garisoain, miembro del staff del COA, aportó el dato color: "Varios de los sponsorsy empresas decidieron acompañarnos y trajimos desde nuestro país dulce de leche, alfajores, chocolate, barras de cereal, gel energético, café, té, yerba, protector solar, botellitas para el agua y hasta anteojos. Tenemos una 'Petit Argentina en la terraza' para hacer que la experiencia de estos

Juegos sea inolvidable". •

## Cuenta con muchos volantes de jerarquía, pero ni el eje tiene definido Demichelis

El DT suma variantes, aunque ninguna lo termina de conformar y River lo sufre

#### Juan Patricio Balbi Vignolo PARA LA NACION

River está inestable. Cambian los nombres, los esquemas y las funciones, pero el equipo de Demichelis no logra encontrar el equilibrio. El regreso a la actividad oficial con el agónico 2-2 con Lanús dejó deudas que se arrastran desde el cierre del semestre anterior. Y una de las claves de un funcionamiento colectivo que no se potencia en el tiempo parece estar en el medio campo: ¿quiénes son hoy los titulares del eje millonario? No hay certezas del DT ni garantías de los jugadores.

A lo largo del año, Demichelis rotó constantemente y no definió un sistema de juego fijo, siendo todos juegos números versátiles de acuerdo a las características de los futbolistas. Pero, dentro de esa búsqueda que todavía no encuentra una ecuación fija, el DT sigue sin poder ocupar los huecos que le dejaron Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz, dos de los apellidos de peso que perdió tras su primer año. Hoy en River no está claro ni quién es el volante mixto.

En la pretemporada de enero comenzó siendo titular Matías Kranevitter, quien sufrió un desgarro antes del inicio de la competencia y terminó jugando muy poco: solo tiene 248 minutos en 11 partidos y trestitularidades, entre ellas la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes. Así, apareció inesperadamente Nicolás Fonseca, quien llegó como una apuesta de recambioydebióentrarenelequipoantes deloprevisto. El uruguayo ya suma 1329 minutos en 22 encuentros (14 comotitular) con un golen el debut en Copa Libertadores.

A su lado, apareció con regularidad Rodrigo Aliendro, quien tiene 1658 minutos en 25 encuentros (22 de titular) de los 30 de River en el semestre con el golazo en la Supercopa para gritar campeón. El volantede33 años jugó cinco de los seis juegos de la etapa de grupos de la Copa Libertadores y es la pieza que Demichelis ha dejado más fija en el eje del campo. Pero, después de jugar ocho de los primeros 15 partidos del semestre con el tándem Fonseca-Aliendro, a partir del mes de abril el DT buscó imponer a Rodrigo Villagra como 5 titulary, desde allí, el ex Talleres jugó ocho de los últimos 15 encuentros con Aliendro a su lado.

Así, Villagra, por quien River pagó 10,7 millones de dólares brutos para incorporarloen febrero desde Talleres, hoyacumula 1125 minutos en 18 partidos (13 como titular) en el año, sin poder afianzarse como ese jugador que Demichelis calificó como el que "más oficio tiene en esa posición de dar equilibrio". El ranking de variantes se compone de la siguiente manera: Villagra-Aliendro (12), Fonseca-Aliendro (8), Fonseca (2), Fonseca-Simón (2), Kranevitter-Fonseca (2), Aliendro (1), Villagra (1), Kranevitter (1) y Peña-Aliendro (1), siendo esta última la sorpresa del duelo del domingo con Lanús.

Tras sus pasos a préstamo por Arsenal y Lanús, Felipe Peña tuvo dos buenos ingresos en los amistosos con Millonarios y Olimpia y el entrenador lo utilizó como volante central titular ante el Granate, siendouna de la sfiguras del equipo con despliegue, corte y buen pase. "Conoce bien ser volante y defensor, por lo que tiene equilibrio. Además, sabe lo que es River y quiere aprovechar su oportunidad. Dentro de todas las posibilidades, me incliné por él", dijo Demichelis. "Tenemos cuatro en esa posición, más Aliendro, que es un volante mixto", agregó.

Sumadoaestaruletaquetodavía no tiene un pleno, en las variantes ofensivas también hay un constante vaivén. Sin Claudio Echeverri, citado a los Juegos Olímpicos y con un 2024 en el que jugó 1383 minutos en 23 encuentros, ante Lanús aparecieron Manuel Lanzini y Franco Mastantuono como titulares después de tener poca participación en el primer semestre. El experimentado enganche de 31 años había sumado sólo 125 minutos en cinco partidos por sus problemas físicos y fue titular por primera vezen el año; mientras que el joven de 16 años acumula 602 minutos en 19 partidos con dos goles, pero solo cuatro veces estuvo desde el arranque en el año.

Ya sin Agustín Palavecino y Esequiel Barco, quienes fueron transferidos en este mercado de pases, y con Gonzalo Martínez en recuperación hasta octubre, Demichelis hoy tiene solo a Ignacio Fernández como pieza ofensiva disponible en el plantel: el domingo ingresó a jugar los últimos 15 minutos en lugar de Mastantuono, mientras que Lanzini fue reemplazado para el ingreso de Adam Bareiro. En 2024, Nachodisputó 1641 minutos en 28 juegos (21 de titular) con un gol para ser, junto con Aliendro, los dos que más acción tuvieron en el medio campo. Pero hoy, con un nivel inconstante, su presencia tampoco parece ser segura.

"Sin Barco perdimos un jugador con una gambeta que no la encontramos en el fútbol argentino. Necesitamos incorporar en ese lugar, un jugador que tenga un arma letal o diferente a las que tenemos", explicó Demichelis, abriendo una puerta más en el libro de pases de River. Porque aunque hoy tenga nueve volantes en el plantel, más Santiago Simón (hoy de lateral derecho), a River aún le falta una pieza más dinámica y punzante que pueda darle otro tipo de despliegue ydesequilibrioen la zona neurálgica del campo. El entrenador sigue rotando y todavía no ha dado en la tecla, a falta de tan solo 22 días para la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Talleres en Córdoba. •

LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024 DEPORTES 3

## FÚTBOL | LOCAL E INTERNACIONAL

### El Ciclón y los Rojos saben que deben empezar a ganar

San Lorenzo e Independiente son dos equipos grandes que necesitan empezar a ganar en la Liga Profesional y hoy tendrán la chance de hacerlo ante Gimnasia y Barracas Central, respectivamente, por la 7" fecha.

El Ciclón todavía no pudo sumar de a tres en el campeonato, producto de dos empates y tres derrotas. Viene de igualar en el clásico ante Huracán y visitará hoy a Gimnasia desde las 18.45, por ahora (al cierre de esta edición) sin la habilitación de sus refuerzos. El Lobo se medirá en el Bosque en la previa del clásico ante Estudiantes, que se jugará el próximo domingo.

Independiente apenas suma un éxito en el actual torneo y viene de perder en el debut de Julio Vaccari como DT por 3-1ante Instituto, en Córdoba. •





18:45 TV: TNT Sports

NEWELL'S INDEP'TE RIV.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

#### GIMNASIA

4-4-2

ENTRENADOR: Marcelo Méndez Nelsón Insfran: Juan Pintado, Juan Cortazo, Gustavo Canto y Valentín Rodríguez; Agustín Bolivar, Pablo De Blasis, Lucas Castro y Matías Abaldo, Benjamín Domínguez y Rodrigo Castillo

#### SAN LORENZO

4-2-3-1 ENTRENADOR: L. Romagnoli Facundo Altamirano; Nahuel Arias, Johan Romaña, Gastón Campi, Malcolm Braida; Elian Irala y Eric Remedi; Iván Leguizamón, Nahuel Barrios y Brian Cuello; Cristian Tarragona Arbitro: Pablo Echavarría Estadio: Gimnasia



#### INDEPENDIENTE

4-3-3 ENTRENADOR: Julio Vaccari Rodrigo Rey; Santiago Salle, Juan Fedorco, Joaquín Laso y Damián Pérez: David Martínez, Iván Marcone v Lucas González: Alex Luna, Gabriel Avalos v Santiago López

#### BARRACAS CENTRAL 4-4-2

ENTRENADOR: Alejandro Orfila Sebastián Moyano; Facundo Mater, Gonzalo Goñi, Nicolás Capraro y Rodrigo Insúa; Rodrigo Herrera, Alex Juárez, Santiago Coronel y Marco lacobellis; Jhonatan Candia y Daniel Juárez

Arbitro: Leandro Rey Hilfer Estadio: Independiente





Alexander Woiski y Gabriel Rodríguez, los chicos nacidos en Palma de Mallorca

INSTAGRAM

pero están con el Sub 20 de Placente; sus raíces argentinas

#### Diego Morini LA NACION

gentina todos están enfocados en encontrar las piezas necesarias para sostener el proyecto, mantener el estatus y edificar desde las bases los talentos para conformar los equipos más competitivos. Por eso los radares están encendidos para no perder piezas en el camino. La captación de Alejandro Garnacho resultó la punta de lanza, porque fue un plan perfectamente trazado para evitar que España se quede con el delantero de Manchester United y así poder sumarlo al plantel de los campeones del mundo. Y esa tendencia no se detiene. Ahora llegó el turno de Gabriel Rodríguez y Alexander Woiski, que hoy se los podrá ver

En el universo de la selección ar-

La búsqueda de juveniles "europeos" comenzó hace varios años en la AFA. Haber perdido jugadores en otros tiempos alertó a la selección, que desde 2020 tiene su Departamento de Scouting. La investigación no sólo tiene en cuenta a los jóvenes jugadores que se van a Europa tentados por ofertas laborales, sino que indaga en las raíces de cada futbolista. Un pasaporte argentino entre los padres del talento es suficiente para que se lo siga y, en el caso de considerarlo valioso, se lo convogue.

con el Sub 20 ante Levante.

Cuando Bernardo Romeo asumió como Coordinador de las selecciones juveniles de la AFA en enerode 2020, en su cabeza y atenía el plan para que los futbolistas más prometedores que están dispersos por el mundo no se escaparan del radar ni fueran tentados con representar a otro país. Por eso el objetivo fue abrir un Departamento de Scouting en Europa.

Unos meses después convocó a Juan Martín Tassi, con quien coincidió en Quilmes entre 2011 y 2012, uno como delantero y el otro como preparador físico del plantel profesional. Tassi es un estudioso del arte formativo, ya que tiene un máster en Alto Rendimiento Deportivo. cursadoen la Universidad de Pablo de Olavide (Sevilla), un doctorado en Ciencias del Deporte por la UniversidaddeExtremaduraytieneen su currículum la preparación física de planteles profesionales en Quilmes y San Lorenzo.

Los primeros movimientos que se registraron tras estas estrategias decaptación de talentos, se vio con Nicolás Paz, por ejemplo, que nació en Santa Cruz de Tenerife, en España. Es hijo de Pablo, que jugó en la selección en el ciclo de Daniel Passarella, y se desempeñaba allí cuando nació Nicolás. El chico, de 19 años, tiene nacionalidad española y se formó deportivamente en ese país, pero un fuerte vinculo con el fútbol de la Argentina.

Ahora bien, el paso más significativolodieron con Alejandro Garnacho, que no tenía vinculación alguna con el fútbol de la Argentina. Su padre es español y su mamá, Patricia Ferreyra Fernández. La madre del delantero nació en Argentina y allí vivió toda su vida, hasta que en un viaje a Madrid conoció a Alex Garnacho, con quien se casó y tuvo dos hijos: Alejandro y Rober. El mayor de ellos comenzó a jugar al fútbol en la Escuela Municipal de Arroyomolinos, hasta que en 2015 fue fichado por el Atlético de Madrid. En el Colchonero se formó hasta 2020, cuando Manchester United lo compró por 500 mil euros a fin de potenciar su equipo juvenil. Desde entonces, se convirtióen un objetivo de la selección argentina.

En esa línea que puede definirse como el "efecto Garnacho" surgieron más novedades en el último tiempo. Porque el trabajo de captación de talentos no se detuvo, porque no quieren perder la pulseada con otras selecciones europeas que realizar tareas idénticas. Especificamente quedaron bajo el radar dos jugadores de Mallorca: Gabriel Rodríguez y Alexander Woiski. Tanto que ambos son parte de la selección Sub 20 de argentina en el torneo de L'Alcudia y debutaron en el triunfo por 1 a 0 sobre ADH Brasil (Associação Desportiva Hidrolandense de Goias).

Alexander Woiski, después de haber sido descubierto a los siete años por los captadores de talentos de Mallorca, se integró a las categorías infantiles del club de las Islas Baleares y rápidamente se destacó por su capacidad goleadora. Su desempeño llamó la atención de Juan Martín Tassi, quien lo recomendó a las selecciones juveniles de la albiceleste.

Woiski, nació el 17 de marzo de 2006 en Palma de Mallorca, Alex es hijo de Ronnie Woiski, un representante de futbolistas español, y Laura Pioletti, una argentina oriunda de Mar del Plata. Desde pequeño, ha mantenido un fuerte vínculo con la tierra de su madre, visitando frecuentemente a su familia en la ciudad balnearia, donde su abuelo Moisés dejó una marca en el fútbol local, ya que jugó en Ministerio de Obras Públicas de MDQ antes de probarse en el Talleres de la ciudad balnearia.

Además, es el máximo goleador de la División de Honor con 16 tantos, metió cuatro goles en cinco partidos en la Copa del Rey y su voracidad ofensiva provocó que algunos lo comparen con el caso de Garnacho. El delantero tiene un año más de contrato con Mallorca y son varios los equipos que lo están siguiendo. Ya había jugado en el Sub 20 de Mascherano, en un partido amistoso contra los Estados Unidos.

#### Rodríguez, el defensor

También la recomendación de Gabriel Rodríguez, que es zaguero central, llegó de la mano de Tassi. El defensor, que nació el 1º de enero de 2005 en Palma de Mallorca, es hijo de Ernesto Rodríguez, jugador de voleibol que integró la selección española que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y Sidney 2000. Ernesto, nació en Córdoba, el 15 de enero de 1969 y siempre le inculcó a sus hijos la cultura argentina. Ya que llegó a España muy pequeño, realizó toda su carrera como jugador profesional de voleibol y se casó con Marga Giménez, con quien tienen dos hijos: Adrián y Gabriel.

Adrián es el mayor, tiene 23 años, y es arquero. Se formó en Real Madridy hace un año emigró del equipo merengue y acordó un vínculo con Alavés. Gabriel, que mide 1.92 metro, quedó bajo la órbita de la selección argentina y es una de las joyas de Mallorca. "Por gente que está vinculada a la AFA. En Europa tienen una especie de ojeadores, gente relacionada que manda información sobre jugadores que puedan tener la doble nacionalidady que estén jugando por aquí. Hace un año se pusieron en contacto con nosotros, nos dijeron que le estaban siguiendo y que había una posibilidad", le dijo Ernesto a Mundo Deportivo, de España.

Y cuando le consultar on al padre de Gabriel si había alguna chance de ver a su hijo con la selección española, respondió: "Yo creo que es algo personal. Dentro de una familia siempre hay diferente tipo de opiniones y creo que, en su caso, a mí me costaría verlo con la selección española. No es que lo podamos descartar, pero he visto cómo ha sido su evolución desde pequeño y lleva los colores de argentina muy adentro".

Dos nuevos talentos para la selección argentina que potencian el futuro, que están bajo la lupa de Diego Placente, pero que se trata de una búsqueda estudiada y calculada en la que el campeón del mundo no quiere que se le pierda ninguna joya de la corona. •

## Las nuevas apuestas juveniles, detrás del efecto Garnacho

Alexander Woiski y Gabriel Rodríguez nacieron en España,

LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024 4 DEPORTES

#### CONTRATAPA | AUTOMOVILISMO Y ATLETISMO



Desde 2021 que Verstappen no desanda un ciclo de tres grandes premios sin triunfos

## Max Verstappen. El piloto que bajo fuego soltó los demonios

El tricampeón del mundo desató su furia contra el equipo, detractores y rivales; insultos, reclamos y maniobras desesperadas exponen su peor costado

#### Alberto Cantore LA NACION

La carrera Sprint del Gran Premio de Austria, en Spielberg, la última vez que Max Verstappen Red Bull Ring (RBR) resultó también el escenario en el que el tricampeón del mundo y actual puntero del campeonato de Fórmula linició un ciclo de enojos y reclamos al equipo, y ejecutó maniobras desacertadas con los incidentes que protagonizó con Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes). El piloto que dominó con mano de hierro y enseñó una absoluta superioridad en las temporadas 2022 y 2023, el que resolvía con madurez situaciones delicadas, retrocedió casilleros para mostrar su costado más oscuro. Anteayer, en el circuito de Hungaroring, perdió las riendas en la pista y desbocado atacó con insultos a su ingeniero Gianpiero Lambiase y lanzó frases altisonantes para los estrategas. Con sus actitudes y actos recrudece la intranquilidad que envolvió a la escudería de Milton Keynes a comienzo de año y que los éxitos de MadMax maquillaron.

asomaron apenas comenzó la mejores que esto. Creo que algucarrera, después de pulsear con el poleman Norris y Oscar Pias-

tri e intentar lanzarse desde el tercer puesto a la cabeza de la carrera. "Me empujaron fuera de la pista, iba por delante en el vértice [de la curva] y me empujaron", apuntó Verstappen, que se trepó a la cima del podio. El transitó por fuera de los límites y reingresó en el segundo lugar. Lambiase, desde el muro y con la noticia de que la maniobra estaba bajo investigación, ensayó el clásico pedido para devolver el puesto a Norris y evitar una sanción de cinco o diez segundos que complicaría el resto del desarrollo."¿Por qué no pueden decirlo que piensan [los comisarios] y luego decidimos? ¡Mierda! ¿Entonces puedes sacar a la gente de la pista? Puedes decirle a la FIA que así es como vamos a correr a partir de ahora: simplemente sacando a la gente de la pista", retrucó el neerlandés, que igualmente dio paso a Norris.

La frustración, sin embargo, se había apoderado de Verstappen. No era una sensación nueva, consumada la clasificación, donde los usuarios de McLaren marcaron el 1-2, demostrando que el MCL38 es el auto dominante en este segmento del calendario y no el RB20, criticó al equipo: "Si queremos ser cam-Los desplantes en Hungría peones, las cosas tienen que ser nas personas deberían despertar un poco. En algún momento

esto no será sostenible", se despachó, quien en la madrugada de la carrera realizó un stint con su equipo de iRacing. Las participaciones en simuladores se repiten desde hace tiempo y hasta el propio director de RBR, Christian Horner, quitó importancia a esas horas de descanso que la estrella consume en competencias. "La gente saca conclusiones, pero Max sabe lo que se requiere, lo que se necesita para ganar grandes premios y ser campeón del mundo", analizó el británico, que fue blanco de críticas de la familia Verstappen en el comienzo del año, cuando se lo investigó por conducta inapropiada, tras una denuncia que presentó una empleada. La relación Horner-Jos Verstappen, padre de Max, se quebró y en el garaje de Hungaroring estuvieron dándose la espalda durante la carrera.

Las comunicaciones de radio entre ingenieros y pilotos son la comidilla de la F.1 y no es la primera vez que Verstappen emplea palabras malsonantes con Lambiase, con el que trabaja desde 2016, cuando fue ascendido a RBR desde Toro Rosso. El ítalobritánico sortea con elegancia los desplantes del neerlandés y en Hungría estuvo 15 minutos sin enviarle mensajes, un síntoma del malestar imperante.

La secuencia empezó tras la segunda detención en el pit y después de que Lambiase pidiera que iniciara el stint con delicadeza para no despedazar los neumáticos. MadMax hizo lo contrario y GP, como llama el piloto a su ingeniero, lanzó una

ironía que hizo saltar los demonios del neerlandés: "Eso fue una introducción gentil", espetó desde el muro y la respuesta desde el cockpit fue brutal: "No me vengan con esa mierda. Ustedes me dieron esta p... estrategia, ¿ok? Ahora estoy tratando de salvar lo que queda de la carrera". Lambiase escuchó el mensaje junto a Hannah Schmitz, la estratega de RBR. Los juicios de MadMax englobaban el funcionamiento de los frenos, los neumáticos, el undercut que realizó Mercedes con Hamilton...

La furia creció y la batalla con Hamilton provocó la explosión. En un trazado con dos segmentos para activar el DRS, el séptuple campeón británico con inteligencia bloqueó los ataques de Verstappen, que pretendía treparse al último escalón del podio. Incómodo porque no descubría el mecanismo para ensayar el sobrepaso, buscó un socio en Lambiase. "¿Debería dejar espacio para un auto?", consultó, con malicia, sobre cómo Hamilton quitó espacio para la maniobra. El ingeniero no apoyó el pedido: "Creemos que estabas detrás del vértice, Max". Dos vueltas más tarde, MadMax estiró el frenado, se montó sobre el auto de Hamilton y dio un salto con el RB20. "Se movió en la frenada", se defendió el neerlandés, que volvió a ser desoído por Lambiase: "No voy a pelearme con los otros equipos por radio, Max. Dejamos que los comisarios hagan lo suyo. Es infantil por radio, infantil". La maniobra se investigó, aunque no hubo sanciones, como sucedió con Norris en Spielberg.

Desde los grandes premios de San Pablo, Qatar y Arabia Saudita de 2021 que Verstappen no transita por un ciclo de tres carreras sin ganar. No disponer del mejor auto y observar que el reinado entró bajo amenaza alteraron a MadMax, que expone críticas al equipo, explota contra los detractores y se enseña inflexible con los rivales. •

#### El difícil momento que atraviesa Chiaraviglio

El atleta sufre de una enfermedad renal; "se me vino el mundo abajo", expresó

Unos días antes de los Juegos Olímpicos, Germán Chiaraviglio (37 años) atraviesa un duro momento, luego de que le diagnosticaran una enfermedad renal que le impide seguir compitiendo con normalidad. El reconocido atleta que se destaca en la especialidad salto con garrocha compartió en sus redes sociales la situación que debe afrontar.

"Luego de ganar mi medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y vivir uno de los momentos más hermosos de mi vida, comenzó uno de los peores momentos que me tocó vivir. Luego de algunos dolores de cabeza empiezo a consultar y con estudios complementarios me indican que tengo una insuficiencia renal grave", escribió en Instagram, junto a una imagen de sus estudios médicos.

"Se me vino el mundo abajo, los escenarios que venían eran inciertos, complejos, y de repente de sentirme un atleta fuerte y sano pasé a sentirme alguien con una patología y débil físicamente", rubricó quien estaba clasificado para París. •



#### Fútbol

La Liga Profesional 15 » Riestra vs. Argentinos Juniors . ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD) 18.45 » Gimnasia vs. San Lorenzo . ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD) 18.45 » Newell's vs. Independiente Rivadavia . TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD) 21 » Independiente vs. Barracas Central . TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

Copa Sudamericana 19 » Racing (U) vs. Huachipato. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622

21.30 » Internacional vs. Rosario Central . ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

Amistoso Internacional 20.40 » Manchester City vs. Celtic . Disney-

Torneo Juvenil de L'Alcudia 16 » Sevilla vs. Uruguay . Dsports+ (613/1613 HD) 18 » Argentina vs. Levante. Dsports+ (613/1613 HD)

# espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos Facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

# Deadpool y Wolverine, dos amigos en la vida real que rompieron los moldes

Ryan Reynolds y Hugh Jackman protagonizan una nueva película con los dos superhéroes, que se estrena pasado mañana; una relación que nació en un set de filmación y se extendió a la vida cotidiana | PÁGINA 2



Ryan Reynolds y Hugh Jackman, en la presentación de Deadpool & Wolverine en Seúl

JUNG YEON-JE - AFP

## Mi villano favorito 4 superó a Intensa-mente 2

CINE. La película de los Minions empezó a vender más entradas que el tanque de los estudios Disney y Pixar, que ya es un éxito

Después de estar casi un mes por debajo de *Intensa-mente* 2 en la gran competencia animada del año en los cines de la Argentina, Mivillano favorito 4 por primera vez pasó al frente en los números de la taquilla local y marcó un significativo cambio de tendencia. Según los datos de la consultora Ultracine, Mivillano favorito 4 vendió el jueves pasado 82.093 entradasen los cines de todo el país frente a las 64.371 de Intensa-mente 2.

bos tanques animados comparten el dominio casi absoluto de la cartelera que la película de los estudios Illumination se impone en la preferencia del público y deja atrás a la hasta ahora invencible producción de Disney y Pixar. Este giro en las preferencias del público no da cuenta del fin de semana intermedio de las vacaciones de invierno que acaba de pasar y que históri-

altos de concurrencia de todo el año en los cines.

En 2024 el mercado se mueve en un escenario atípico porque el receso invernal se anticipó para los cines. Intensa-mente 2, estrenada el 13 de junio, y Mi villano favorito 4, que se lanzó una semana después, capturaron de manera casi excluyente el interés del público desde ese momento hasta hoy. So-

dos películas juntas se llevaron el 82 por ciento de la concurrencia total. Y desde que llegaron a los cines suman casi ocho millones de entradas, casi el 40 por ciento del total de tickets vendidos en lo que va de 2024 en los cines argentinos (poco más de 20 millones). Entre los observadores de la industria no sorprendió del todo el cambio de liderazgo. Intensa-mente 2 co-

Es la primera vez desde que am- camente aporta los números más lo en el último fin de semana las menzó su recorrido con números extraordinarios que superaron hasta la proyección más optimista y convirtieron a la película en un verdadero acontecimiento social. Pero el comienzo de las vacaciones de invierno abrió las puertas de los cines para los más chicos, que desde hace mucho tiempo tienen entre sus predilectos a los personajes de Mi villano favorito, especialmente los Minions. •

2 ESPECTÁCULOS LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024

## Los "mejores amigos" que se reencuentran en la pantalla

CINE. Lo que surgió como una amistad de muchos años se tradujo ahora en un film, que se estrena pasado mañana, con Deadpool y Wolverine como protagonistas



Deadpool (Ryan Reynolds) y Wolverine (Hugh Jackman), un duo infalible para las aventuras

CAPTURA

#### Natalia Trzenko

LA NACION

"Aunque seamos mejores amigos a veces no lo puedo creer. Lo miro y pienso: 'es Hugh Jackman, wow!' No dejo de sorprenderme". Eso decía Ryan Reynolds en una entrevista con The New York Times sobre su amigo y coprotagonista en Deadpool & Wolverine, la película que se estrena pasado mañana en la Argentina. Un proyecto que solo pudo realizarse gracias a la amistad de los dos actores que comenzó hace 17 años, justamente debido a los dos personajes de Marvel.

Durante mucho años, especialmente desde que Jackman se despidió de Wolverine en el film Logan, la posibilidad de que la reunión de los dos superhéroes en pantalla se hiciera realidad parecía más un chiste ideado por Reynolds y los guionistas de la exitosa saga Deadpool que otra cosa. La insistencia de uno y la resistencia del otro se jugaron durante más de una década en las redes sociales, una ida y vuelta de mensajes en los que los actores actuaban una rivalidad graciosa en la que nadie creía.

Para muchos, el paso del tiempo conspiraba en contra de las chances de que el universo cinematográfico de Marvel, unido gracias a que los estudios Disney adquirieron los de Fox que retenían los derechos de los X-Men y Deadpool, pudiera sumar su extraña pareja a su canon. No solo habían pasado demasiados años desde X-Men orígenes-Wolverine, la película de 2009 que había marcado el debut del personaje de Reynolds en el cine, sino que Jackman parecía decidido a no volver a calzarse las garras del mutante que lo hizo famoso.

Sin embargo, tras el éxito de las dos entregas de Deadpool, un par de comedias de acción híperviolentas que, a diferencia del resto de las películas de superhéroes apuntaban a un público más adulto, Reynolds

encontró motivos para seguir creyendo que el reencuentro era posible. Tal vez porque, según él, fue gracias a Jackman que aprendió lo que es ser el líder de un equipo creativo, una enseñanza que con el tiempo lo ayudó a revivir un personaje en el que no muchos creían e intentar labrar su propio camino en el superpoblado cine con orígenes en los cómics.

"Hugh me influyó muchísimo, quizá porque uno de mis primeros trabajos en cine fue interpretar a Deadpool en su película, X-Men orígenes-Wolverine. Y jamás voy a olvidar su ejemplo: protagonizó y produjo ese film con humildad y gracia que yo francamente no había visto antes en este negocio. Para mí funcionó como un antídoto al cinismo que sentía respecto a la industria. Recuerdo pensar en ese momento: 'Oh, podés ser exitoso y muy bueno en tu trabajo sin necesidad de actuar como un imbécil torturado en busca de una vaporosa idea de honestidad artística''', explicaba Reynolds en la entrevista publicada en The New York Times, uno de los tantos reportajes de los que participó el dúo en la extensa gira promocional de la película que los llevó por todo

En sus presentaciones, siempre cómicas, siguieron sacándoles provecho al enorme carisma de ambos y a aquella falsa enemistad que tanto disfrutan los fans. Aunque también hubo esporádicos momentos de sinceridad y halagos mutuos. Especialmente cuando rememoraron respecto del comienzo de su larga amistad.

"Al final de mi primer día en el set de X-Men origenes-Wolverine, Hugh me preguntó cómo me sentía y yo murmuré: 'Ojalá pudiese volver a hacer esa escena de más temprano. Recién ahora sé cómo". A los cinco minutos todo el mundo estaba saliendo de sus trailers, poniéndose los trajes y las luces volviendo a encenderse. Hugh lo hi-

zo posible por mí y ni siquiera me conocía. Ahí pensé: 'Si alguna vez tengo la suerte de estar en su lugar, así es como hay que hacerlo".

Aquel promisorio primer encuentro derivó en un vínculo de 17 años que recién ahora se podrá ver en la pantalla grande. Aunque gracias a los videos que hace tiempo se dedican los actores el público lleva disfrutando de su amistad, o más bien de su "enemistad", por más de una década.

Más allá de las bromas, Jackman suele decir que hay pocas personas con las que se siente más cómodo que con su colega. "Es de esas personas a las que les puedo contar todo: lo que me preocupa, avergüenza, lo que sea", explicaba en una charla a dúo con la revista People el actor australiano en la que, además de contar que

"Es de esas personas a las que les puedo contar todo: lo que me preocupa, avergüenza, lo que sea", dice Reynolds sobre Jackman

su amigo había sido uno de sus mayores apoyos durante el proceso de separación de su esposa, también se hacía responsable de crear el falso enfrentamiento entre ambos. Es que al tiempo que estaban filmando la película de 2009, Reynolds acababa de casarse con Scarlett Johansson y a Jackman le parecia divertido ponerlo en aprietos con el tema.

"Lo gastaba porque yo era muy amigo de Scarlett, así que le decía cosas como: 'Ojo cómo te comportás, amigo, te estoy vigilando". Y él me contestaba con alguna barbaridad y eso derivó en todo el tema de *Deadpool* y con él presionando y tratando de manipularme a través de las redes sociales para que hiciera lo que él quería", recordó Jackman, que llevó las bromas privadasalojo público cuando en 2015 subió un video en su cuenta de Instagram que mostraba a Reynolds imitándolo con su maquillaje de Deadpool puesto.

A partir de ese momento, la disputa se concentró en la supuesta -no tan supuesta-, obsesión del actor canadiense por lograr que Jackman aceptara participar en una película de Deadpool. De hecho, en 2017, tras el estreno de Logany con Jackman habiendo dicho públicamente que se trataba de su despedida de Wolverine, Reynolds le confesó a Variety que haría todo lo necesario para lograr convencerlo para que regresara al papel y eso incluía aprovecharse de su vinculo con sus fanáticos.

"Voy a necesitar la ayuda de mis amigos de Internet para juntar fuerzas para hacerlo cambiar de parecer en algún momento", prometió el actor, que no desperdició oportunidad para hacerle sentir la presión popular a su amigo. Los cumpleaños, las fiestas de fin de año y hasta los compromisos laborales se transformaron en las excusas perfectas para sus cómicos intercambios en las redes y los cada vez más elaborados videos que incluyeron publicidades cruzadas para los negocios de ambos.

En 2019, los actores firmaron una "tregua" y se comprometieron a hacer promociones del proyecto del otro: Reynolds armó un sentido clip elogiando la marca de café lanzada por Jackman y el australiano hizo algo similar y no tan elogioso con el gin del canadiense. Una inteligente estrategia de marketing-de las muchas creadas por Reynolds- que además volvió a poner en el centro de la escena la posibilidad de la tan esperada película juntos. Esa que esta semana después de tantos años y tantos posteos sarcásticos finalmente llegará a los cines.

#### Jennifer Lopez y Ben Affleck, cada vez más lejos

HOLLYWOOD. Aunque aún no se oficializó, se habla de un divorcio

Jennifer Lopez realizó dos grandes festejos y el gran ausente fue su marido. Ben Affleck. Mientras Lopez festejaba un nuevo año de vida, el actor se encuentra en Los Ángeles, cumpliendo con sus obligaciones cotidianas. La pareja incluso pasó separada el segundo aniversario de casados. En medio de los rumores de divorcio, Affleck y López pusieron en venta su casa de Beverly Hills. También se sabe que han pasado poco tiempo juntos y se los ha visto sin sus anillos de compromiso. Sin embargo, en los últimos días, ella fue vista paseando con Violet, la hija mayor de él, con quien parece tener una excelente relación.De acuerdo con Page Six, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que están separados desde marzo. Aunque aseguran que el actor es muy protector con ella, los indicios sobre un inminente divorcio alcanzaron su punto máximo en mayo, cuando el ex de Jennifer Garner estuvo notablemente ausente durante los eventos importantes de la estrella pop. Los representantes de la pareja no han hecho comentarios hasta el momento y los protagonistas se mantienen herméticos. •

#### A Mirtha no le gustó nada el show de Shakira

TELEVISIÓN. Mirtha Legrand aprovechó la presencia en su mesa de Gastón Edul, uno de los periodistas deportivos que cubrieron la Copa América, para dejar en claro que también estuvo atenta a cada detalle de la final del torneo en el que se coronó la selección argentina: la diva de la televisión argentina no solo habló del equipo campeón sino que, además, reveló detalles de la presentación de Shakiraenelentretiempoyaprovechó la oportunidad para compartir su opinión sobre la performance de la colombiana. "Cantó pésimo", disparó, sin piedad. El tema surgió cuando Edul -invitado junto al actor Diego Pérez, el periodista especializado en policiales Paulo Kablan y la exmodelo y actriz Daniela Cardone- habló de la final del torneo y los incidentes que se vivieron en el Hard Rock Stadium. "¿Qué tal lo de Shakira? ¿Es verdad que hizo playback?", preguntó intrigada Cardone. "Y, recibió críticas", arrancó a responder Edul, pero Mirtha lo interrumpió. "Pésimocantó", disparó la Chiqui luego de escuchar atenta a sus comensales. "Primero que hizo playback. Y después que cantó en inglés", agregó de inmediato. "¿Cuánto cobró?", indagó a sus invitados con la respuesta bajo la manga y la intención de seguir cargando las tintas contra la colombiana. "¿Les cuento de cuánto fue el cachet?", insistió. "Hay un rumor. ¿Te digo cuánto?", quiso revelar Edul, pero Mirtha no lo dejó: "Yo te digo primero. Dos millones de dólares". "Estás en todo", asintió el periodista deportivo.

ESPECTÁCULOS 3 LA NACION | MARTES 23 DE JULIO DE 2024

## CRÍTICA DE TEATRO

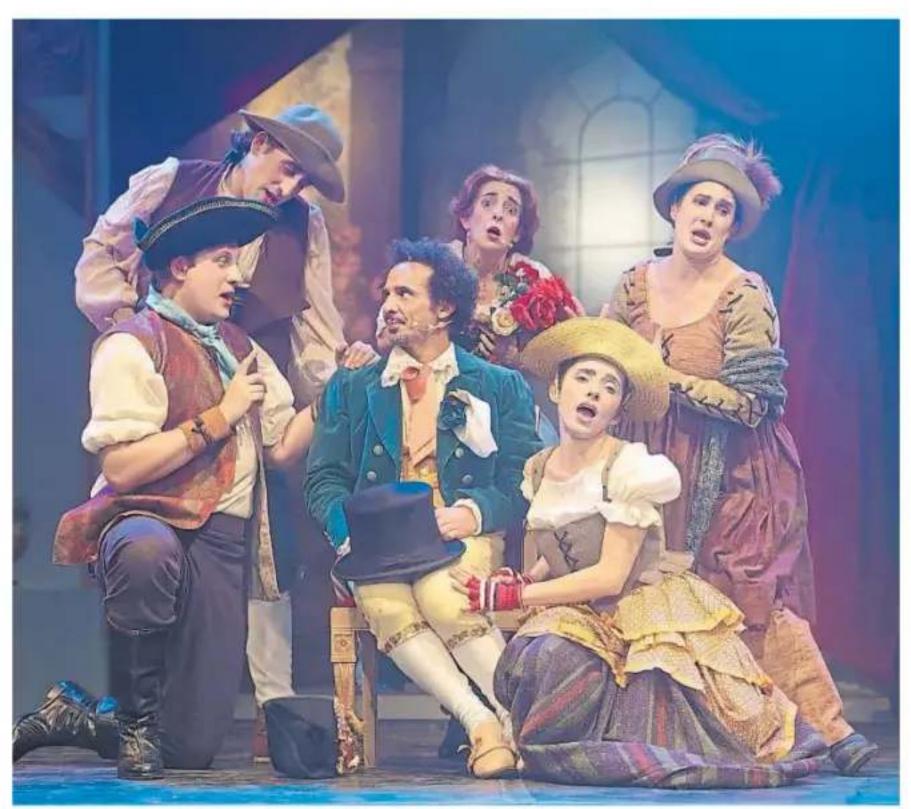

Un elenco que logra la comicidad y la risa sin mucho esfuerzo

## Una celebración de la actuación para los chicos

#### \*\*\*\*

#### MOLIENDO A MOLIÈRE

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Emiliano Dionisi. DIRECCIÓN MUSICAL: Manuel de Olaso. INTÉRPRETES: Lucía Adúriz, Mariano Russo, Sofía Centelles, Victoria Ratto, Elisa Giraldo Gärtner, Lucas Alvan, Norberto Miranda, Ramiro Cony, Nicolás Foresti, Franco Gómez, Paloma Noguerol y elenco. vestuario: Jorge López. escenografía: Ladislao Hanczyc. ILUMINACIÓN: Patricio Ballarati. Música: Jean-Babtiste Lully, Marc-Antoine Charpentier y Manuel de Olaso.coreografía: Margarita Fernández. SALA: CETC del Teatro Colón (Viamonte 1168). FUNCIONES: en vacaciones de invierno de martes a domingo a las 16.30. **DURACIÓN:** 50 minutos.

a compañía de actores recorre a los tumbos teatros de ▲ provincia, son almas errantes. Dejaron el oficio de tapiceros para convertirse en comediantes, con suerte un tanto diversa y reputación dudosa. Cualquier coincidencia con los inicios de la carrera de un tal Jean-Baptiste Poquelin no es mera coincidencia: ese fue el derrotero, aunque más exitoso, de quien luego se consagrara en la corte de Luis XIV, ya conocido como Molière.

obra de Emiliano Dionisi que se representa en la sala del CETC del Teatro Colón se asemejan, más que a Molière mismo, a sus figuras escénicas, esos caracteres que con vis cómica ponen en evidencia las debilidades humanas.

La bella música barroca de

Molière y compositor de partituras para algunas de sus obras- y de Marc-Antoine Charpentier-rival y sucesor de Lully en las preferencias musicales del dramaturgo-generan una escenografía sonora para transportarnos al siglo XVII. Es una pena que el espacio acotado del CETC no permita tener a la vista a los músicos de la Academia Orquestal del Colón, que hasta el saludo final permanecen ocultos tras columnas y bambalinas.

Actores, bailarines y cantantes, los integrantes de la compañía de comediantes de la legua esperan ansiosos, casi desesperados, la oportunidad de presentarse ante Monsieur Poquelin, que en esta obra es un empresario teatral influyente. Quieren salir de un destino de hambre, que hasta entonces solo se satisface con la fruta y verdura que le lanzan espectadores disconformes (una costumbre que parece haber sido habitual en esos tiempos en Francia).

Así es que, cuando aparece un caballero que creen que es el esperado empresario, exhiben todo su histrionismo. En su afán de convencerlo, la líder de la troupe no le deja tiempo siquiera para presentarse, lo envuelve en un juego actoral de comicidad vertiginosa.

Lucía Adúriz, como Made- Cyrano y Romeo y Julieta. leine, la líder de la tumultuosa Solo que los personajes de la compañía, sostiene incansable, arrolladora, el ritmo de la puesta, en tanto que Mariano Russo le contrapone el paulatino crecimiento del papel del supuesto Mr. Pouquelin, hastallegar a la vuelta reivindicación de su potencia de tuerca final que lo lleva a abandonar su reticencia frente a ese grupo un tanto escandaloso. En Jean-Baptiste Lully –amigo de torno a los dos protagonistas se

luce en vistoso vestuario el cuadro variopinto del elenco que acota cantando sus comentarios a la acción.

Dionisi se da el gusto de referenciar al pasar varias de las obras y personajes de Molière, desde El avaro, pasando por El enfermo imaginario hasta el mismo Tartufo, que termina siendo una figura clave en el desenlace. Pero estas citas a Molière de ninguna manera obstruyen la comprensión de la trama por parte del público infantil convocado a la función, que a través de su argumento tanto como por su estilo de puesta es una celebración de la actuación teatral. De jugar a ser otro, poniendo en evidencia mediante una impostura verdades inesperadas, que permanecían ocultas.

La actuación es un tema recurrente en la dramaturgia de Dionisi, dentro de la gran versatilidad que exhibe en plantearlo sobre escenarios y para públicos muy diversos. Está presente para público adulto en su exitosa puesta en escena de El brote. También en Sueño, el intento de una compañía ambulante de escenificar a Shakespeare, que acaba de ganar el premio Barroco Infantil del prestigioso Festival de Teatro Clásico de Almagro, en España. También antes en versiones suyas de

El título Moliendo a Molière es un juego de palabras que remite al remixaje feroz que hace Dionisi de biografía y obra del gran comediante francés. Sin embargo es a la vez un homenaje y una dramatúrgica, de poder reír de nuestras debilidades. Risa que resuena en feliz complicidad de grandes y chicos. • Juan Garff

### MINUTO A MINUTO

Qué esta pasando en la radio y en la televisión

Pablo Montagna - LA NACION

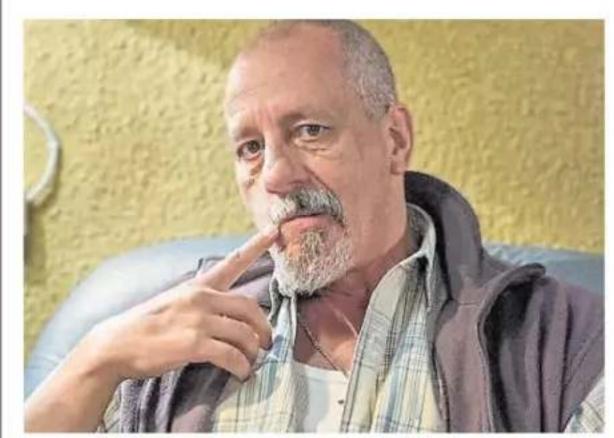

Yayo Guridi será parte de La gambeta

#### STREAMING

#### Los ex Sin codificar vuelven con un programa propio por el canal de DirecTV

la casa (programa exclusivo sobre el reality de Telefe y Kuarzo, Gran Hermano), el canal de streaming de DGO(plataformadeDirecTVLatin América) ampliará sugrilla de contenidosoriginales con la incorporación del programa La gambeta, que volverá a reunir a las figuras (ex Sin codificar) del humor popularmente conocidas como "Yayo" Guridi, "Pachu" Peña, "Pichu" Straneo y el personaje "Eber Ludueña".

El ciclo que debuta hoy (irá martes v jueves, de 14 a 16) ofrecerá una versión hilarante de la actualidad deportiva y, además, estará dis-

Traseléxitode All Access, Espiando ponible en la señal Dshow, en los canales 127 y 1127 de la grilla de programación del servicio satelital de DirecTV; en la plataforma de TV en vivo (además del streaming DGO, el canal de YouTube de DGO, Twitch y TikTok).

El ciclo humorístico complementará la nueva programación de DGO para consolidar su posicionamiento en el segmento del streaming con la transmisión de contenidos desde su estudio propio. Los humoristas tuvieron en los últimos tiempos una especie de reivindicación que ahora se podrá ver en su propio programa. •



Fabián Doman

#### AMÉRICA TV

#### Doman cambia de programa y horario

El próximo lunes 29, América TV hará algunos cambios de horarios en su programación, sobre todo por las mañanas y parte de sus tardes. Ese día finalmente será la llegada de Cocineros Argentinos, con Maju Lozano en la conducción. En tanto, el viernes próximo Fabián Doman dejará la conducción de Buenos Días América, ciclo periodístico que este año cumple 10 años al aire. Doman seguirá ligado al Grupo América y a A24 ya que, también desde el lunes próximo, conducirá Para que sepas, de 18 a 20. •

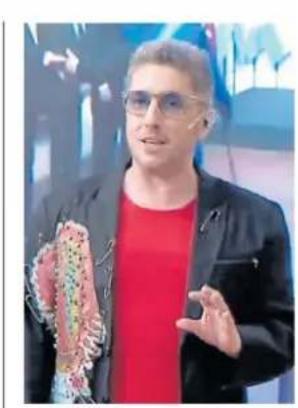

Jey Mammon y su regreso

#### NET TV

#### Jey Mammon lleva su show a la noche

A una semana de su debut en la pantalla de Net TV, Jey Mammon estrenó nuevo horario para su programa La noches de Jey, que, deahora en más, se emitirá de 20 a 21 (había debutado el miércoles 10 de junio de 18 a 19 bajo el nombre de Las tardes de Jey). Las autoridades del canal del Grupo Perfil y la productora Kuarzo creen que el horario de las 20 es mejor para el show de Mammon (producido por Gustavo Sofovich), y además con este nuevo horario el conductor puede llegar más cómodo de su trabajo en la radio. •

## El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 15° | máx. 18°

Variable Nublado, con vientos leves del sector norte

#### Mañana

Inestable Nublado, algunos chubascos en la tarde

mín. 10" | máx. 19"



Sale 7.53 Se pone 18.07

#### Luna

Sale 20.49 Se pone 10.10 ● Nueva 4/8

Creciente 12/8
 Llena 21/7

Menguante 27/7

SANTORAL Santa Brigida | UN DÍA COMO HOY En 1903, la compañía estadounidense Ford vende el modelo A, su primer auto. | HOY ES EL DÍA Nacional del Payador.

#### Nunca cuatro

Dibuje un círculo o una cruz en cada casilla vacía, de modo que nunca aparezcan cuatro círculos o cuatro cruces consecutivas en una misma fila, ni en una columna ni en una diagonal

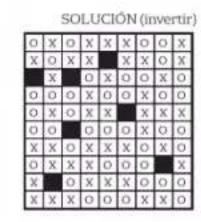

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 0 | X |   | 0 |        |   |   | X | X |
|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| 0 | 0 |   | Х | Х      | Х |   |   | X |
|   |   | 0 | О |        |   | Х | Х |   |
| 0 | X |   |   |        | Х |   | Х | X |
| 0 | О |   | 0 | 0      | 0 |   |   |   |
|   | Х |   |   | e<br>e | Х |   |   | 0 |
|   | 0 |   |   | 0      |   |   | 0 |   |
| 0 |   | 0 | 0 |        |   |   | Х |   |
| Х |   |   | Х |        | Х | Х |   | Х |
|   | 0 |   | Х | Х      | Х |   | Х | 0 |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés



Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*



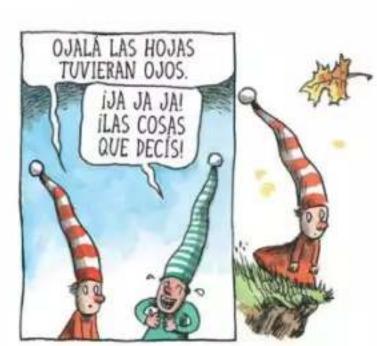

/CÓMO SE VE QUE SOS UNA IGNORANTE QUE DESCONOCE QUE LOS FELINOS SOMOS CAZADORES INFALIBLES/